## LAVANGUARDIA

Fundada en 1881 por <u>Don Carlos y Don Bartolomé Godó</u>

**LUNES, 22 DE JULIO DE 2024. NÚMERO 51.329** 

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

**ELECCIONES EN EE.UU.** 

## Biden renuncia a la reelección y propone a Kamala Harris

- El presidente admite: "Lo mejor para mi partido y para el país es que me retire"
- Tras el anuncio da su apoyo a su vicepresidenta, aunque los demócratas decidirán el relevo

INTERNACIONAL / P. 3 A 6 Y EDITORIAL

ARTÍCULOS DE

XAVIER MAS DE XAXÀS / P. 5 JOSEP MARTÍ BLANCH

JOSEP MARIA COLOMER



Kamala Harris y Joe Biden



BARCELONA RECONQUISTA EL PORT OLÍMPIC

Los barceloneses estrenaron ayer la profunda remodelación del Port Olímpic, una instalación inaugurada en 1991 para los Juegos Olímpicos de 1992 y que inició las obras de reforma hace cuatro años. El espacio portuario es más amable, olvida el ocio noctur-

no y habilita nuevos paseos como el espigónmirador (foto) que ayer deleitó a los primeros visitantes. VIVIR / P. 23, 24 Y EDITORIAL

# ERC lanza un ultimátum al PSC para investir a Illa: soberanía fiscal o repetición electoral

Los negociadores republicanos detallan en un artículo en 'La Vanguardia' las condiciones para avalar al líder socialista como nuevo president

El equipo de ERC que negocia con el PSC la investidura de Salvador Illa lanza hoy un ultimátum a los socialistas en un artículo que publica en *La Vanguardia*. Los negociadores republicanos avisan a los socialistas de que abandonarán las conversaciones si no hay acuerdo sobre la soberanía fiscal de Catalunya y será inevitable la repetición electoral. POLÍTICA / P. 8 Y 9

#### Entrevista a Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar



JUAN CARLOS TEL

## "España es una oportunidad, pero también una decepción"

POLÍTICA / P. 11

EL PEÑÓN

Anhelos en torno a una fortaleza inexpugnable

POLÍTICA / P. 10

#### **CRECIMIENTO**

Solo hay vivienda para un tercio de nuevos hogares

ECONOMÍA / P. 45



## España necesita un rescate



**Enric Sierra** Director adjunto

uropa tiene, al menos, un problema en España que nuestro país no sabe resolver. Se trata de la movilidad por la principal vía del sur del continente. Aquí la llamamos AP-7, pero forma parte de los 3.627 kilómetros de la denominada E-15, en términos europeos, y que une Algeciras con el norte de Europa. El tramo catalán de la E-15 es de 362 km y sufre un colapso diario con el consiguiente impacto negativo en la economía catalana, española y europea. Las autoridades de tráfico conocen la grave situación de esta vía principal de la UE y levantan los hombros cuando se les pregunta cómo piensan revolver esta crítica situación. Como mucho, esgrimen unos enlaces que financiará el Gobierno central y que debe ejecutar la Generalitat cuando se forme un nuevo Govern o tras la repetición electoral. En cualquier caso, son parches que no solucionarán el grave problema. Según los últimos datos oficiales, la AP-7 ya es la vía con mayor intensidad de tráfico de España, por delante de la M-40 de Madrid. Esto sucede por el importante aumento de la circulación de camiones en esa vía tras la retirada de los peajes. Pero ni tan solo una improbable reposición de las barreras de pago desharía el colapso, porque muchas de las vías alternativas han sido desactivadas para convertirse en paseos con rotondas, semáforos y velocidad mínima. En la práctica, Catalunya ha perdido capacidad de absorción del tráfico interurbano y, por eso, todo confluye en la misma vía, provocando congestión y numerosos accidentes que hacen impracticable esa autopista europea.

Mientras, hemos pasado de 6 a 8 millones de habitantes y la movilidad se ha incrementado empujada por la actividad económica. La solución estructural no pasa por abrir más carriles o nuevas carreteras, sino por derivar el transporte de mercancías al tren. El retraso en la ejecución del corredor mediterráneo ferroviario es escandaloso y son incontables las veces que nos han hablado de

sacar los contenedores del puerto en trenes en lugar de en camiones. Y nada, seguimos esperando. Ante esta incapacidad manifiesta es necesaria la intervención europea. Tras la crisis del 2008, nos enviaron a los llamados hombres de negro, y ahora nos conviene ayuda otra vez porque aquí no sabemos más.





Pájaros de viento. La hermosa playa de Puerto Progreso, en Yucatán (México), acoge por segundo año el Festival Papagayos y Cometas, que llena el cielo de espectaculares figuras voladoras para dar la bienvenida a las vacaciones



LA MIRILLA

#### Flick, poco a poco

ace 22 años Hansi pizarra con las posiciones de los Flick era el propie tario de una tienda de deportes en Bammental. Y fue invitado por Nike por las buenas ventas de su tienda de ropa deportiva para ver un partido del Barça en el Camp Nou. "Fue contra el Getafe de Bernd Schuster. Ahí dije 'un día quiero entrenar aquí", explicaba el alemán a los medios oficiales del club. 20 años después, Flick ya se ha instalado en un despacho en el que trabaja desde hace diez días cuando no está entrenando. Lo tiene muy ordenado. Detrás aparece una

jugadores de los que dispone. También los horarios semanales de los entrenamientos. Son largos. Casi de dos horas y media. Y están muy centrados en la preparación física. El nuevo técnico se va adaptando poco a poco al ecosistema azulgrana, aunque ha querido mantener algunas costumbres que aprendió en el Bayern. El viernes abrió parte de la sesión a la prensa y explicó en inglés, en un corrillo, sus métodos de trabajo. Esta semana, un mes después de su anuncio, será presentado ante los medios de comunicación.



**CREEMOS QUE...** 

#### ¡Qué viene el lobo!

talunya es esporádica -exterminado desde 1987-, aunque ya se han producido algunos ataques a rebaños de ganado ovino en extensivo -que pastan en libertad-, lo que ha obligado al Govern a indemnizar a los ganaderos. Se trata de ejemplares erráticos que cruzan los Pirineos desde Francia.

Esta es la situación ahora, pero si esta presencia se consolida v el lobo finalmente cría en Catalunya, al Govern no le que-

dará más remedio que tomar

medidas como ya hace cuando

e momento la pre- se produce un ataque por parte ue un oso. En este supuesto, ia Administración tendrá que compaginar la protección de la especie –para cumplir con la legislación vigente en Españacon sufragar las pérdidas de los ganaderos y financiar la protección de los rebaños ante este

> Por eso será mejor no dejar para mañana lo que se pueda planificar hoy, y evitar así que paguen los platos rotos los de siempre, los que viven del medio rural. Y cuidado, porque en breve podemos estar hablando de lo mismo con el lince.

#### LOS SEMÁFOROS

#### Jaume Collboni Alcalde de Barcelona



El Ayuntamiento de presentó Barcelona ayer en sociedad el nuevo Port Olímpic, totalmente renovado no solo en su estructura física sino también en los usos del recinto. / P. 24

#### **Martín Pérez**

Director del festival Alma



La segunda edición del festival Alma finalizó ayer con un balance de 67.000 visitantes, lo que supone 20.000 más que el año anterior, consolidando la cita veraniega del Poble Espanyol. / P. 35

#### Tadej Pogacar Ciclista

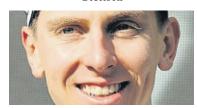

El esloveno (25) se impuso con autoridad en el Tour de Francia, donde dominó de principio a fin. Es el primer ciclista que gana el Giro y la ronda francesa el mismo año desde 1998 / P. 36

#### Kim Jong Un Líder de Corea del Norte



El régimen de Kim Jong Un (40) volvió ayer a lanzar bolsas de desperdicios atadas en globo con destino a la vecina Corea del Sur, que ha reaccionado a la provocación con altavoces a todo trapo. / P. 7

#### ÍNDICE

| INTERNACIONAL | 3  |
|---------------|----|
| POLÍTICA      | 8  |
| OPINIÓN       | 14 |
| SOCIEDAD      | 18 |
| NECROLÓGICAS  | 22 |
| VIVIR         | 23 |
| CULTURA       | 31 |
| DEPORTES      | 36 |
| ECONOMÍA      | 44 |
|               |    |

## Internacional

La carrera hacia la Casa Blanca

## Joe Biden retira su candidatura

El presidente da el anuncio a través de X y apoya a Kamala Harris como sucesora



JIM LO SCALZO / EFE

El presidente Joe Biden, durante su conferencia de prensa con motivo del 75.º aniversario de la OTAN en Washington el 10 de julio de 2024

**JAVIER DE LA SOTILLA** Washington. Servicio especial

Después de semanas de negación, Joe Biden ha sucumbido a la realidad: está demasiado envejecido, a ojos de una abrumadora mayoría de americanos, para servir cuatro años más como presidente de Estados Unidos, hasta los 86. En una publicación en redes sociales, el mandatario anunció ayer que no se presentara a la reelección, asegurando que "lo mejor para mi partido y para el país es que me retire".

Biden se centrará "únicamente" en cumplir con sus obligaciones como presidente durante el resto de su mandato. En diciembre vencerá y pondrá fin a una dilatada trayectoria política de 54 años, que ha terminado desde el asiento más alto que puede asumir un político estadounidense: la silla del despacho oval.

Las encuestas no apuntaban a un escenario optimista, y Biden cree que lo que está en juego es tan grande que hay que dar el re-

levo a un candidato más carismático. En su carta en X, el presidente no apoya explícitamente a un sucesor, pero le agradece a Kamala Harris el trabajo como vicepresidenta. En otra publicación le da todo su "apoyo y respaldo".

"Mi primera decisión como candidato del partido en el 2020

#### El demócrata se en sus funciones como presidente hasta diciembre

fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado", señaló Biden. "Hoy quiero ofrecer todo mi apovo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y

vencer a Trump. Hagámoslo". Harris aceptó enseguida el en-

cargo: "Me siento honrada de tener el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación", confirmó la vicepresidenta en un comunicado.

Que Biden apoye a Harris no la convierte automáticamente en la candidata demócrata: deberá ser ratificada en la convención nacional que se celebra en Chicago del 19 al 22 de agosto, o antes en una votación virtual. Puede darse el escenario de que otros posibles candidatos den un paso al frente, como el goberna dor de California, Gavin Newsom; la de Michigan, Gretchen Whitmer; o el secretario de Transportes, Pete Buttigieg. Si ocurriera, se daría un escenario de convención abierta, muy distinto a la imagen de unidad dada por el Partido Republicano con Trump la semana pasada en Milwaukee (Wisconsin).

Biden fue vicepresidente con Barack Obama y ĥa llegado a ser jefe de Estado, pero la impopularidad y la edad le hacen imposible presentarse a la reelección contra Trump. También la presión interna de figuras como Obama o la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como de 54 congresistas y grandes donantes, casos de George Clooney o Abigail Disney.

Los tres años y medio al mando del timón de EE.UU. han sido convulsos, marcados por el co-

#### La presión de donantes, congresistas y votantes obliga al mandatario a tirar la toalla y apoyar a Harris

ronavirus y el reflote de la economía tras la pandemia, una fuerte inversión en economía verde e infraestructuras, la elevada inflación, la retirada de tropas de Afganistán, la gestión de las guerras en Ucrania y Gaza, el aumento de detenciones de inmigrantes en la frontera sur y el perdón de parte de la deuda estudiantil a millones de estadounidenses.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, elogió al presidente como un "verdadero patriota". "Joe Biden no solo ha sido un gran presidente y un gran líder legislativo, sino también un ser humano verdaderamente increíble. Su decisión, por supuesto, no ha sido fácil, pero una vez más ha dado prioridad a su país, a su partido y a nuestro futuro", hoy demuestras que eres un verdadero patriota y un gran estadounidense", remató.

Su aventura institucional comenzó con 28 años, cuando ganó sus primeras elecciones en el consejo del condado de New Castle (Delaware). Allí sirvió hasta 1972, año en el que desafió al republicano Caleb Boggs para un escaño en el Senado con una arriesgada campaña, dirigida por su hermana Valerie, contra un político de 63 años que lleva-

Continúa en la página siguiente

#### La carrera hacia la Casa Blanca

## Trump festeja el fin de Biden y estima que Harris es más fácil de batir

Voces conservadoras exigen que el presidente deje el cargo de inmediato

FRANCESC PEIRÓN

Nueva York Corresponsa

El ventilador de los agravios republicanos, por no utilizar la palabra *insultos*, ha de cambiar de dirección en Estados Unidos. Los conservadores ya engrasan la maquinaria para ultrajar a la vicepresidenta Kamala Harris, supuesta sucesora de Joe Biden como candidata demócrata, aunque falta la última palabra del Partido Demócrata, más dividido que nunca.

"La única diferencia entre Biden y ella es que ella incluso es más liberal v menos competente", difundió Donald Trump jr. en la red social X. "La pusieron al frente de la frontera [en alusión a Harris] y hemos visto la peor invasión de ilegales (sic) en nuestra historia", insistió.

Pero para su progenitor, por ahora, el más malo de la película siempre será Joe Biden, político al que detesta porque fue el primero y tal vez el único, salvo su padre, que le hizo quedar en ridículo y que le castigó el ego con su victoria electoral en el 2020. De hecho, Trump nunca aceptó públicamente su derrota y si algo ha dejado claro a lo largo de su carrera es que la venganza es su principal moneda de pago.

Eso se desprende de la primera reacción del expresidente y su campaña. "El FBI de Biden allanó mi casa. Sus aliados corruptos me condenaron en un juicio manipulado y ahora se retira de la carrera electoral caído en desgracia", señaló.

Al rato, con un aire de victoria tras "ridiculizarlo" en el debate del 27 de junio, Trump insistió en que "el corrupto no estaba ca-

La renuncia de Biden es un cambio de guion y los republicanos aún han de fijar la línea a seguir

pacitado para ser presidente en primer lugar y debería haber seguido en el sótano", afirmó recordando que Biden se tomó en serio las precauciones contra la pandemia en el 2020.

Reiteró que, pese a que él ha mantenido la gran mentira del robo electoral, fue Biden el que engañó y que contó con la cobertura de médicos y medios para esconder su incapacidad, y pronosticó que Harris "será mucho más fácil de batir".

El elegido por Trump como vicepresidente, el senador J.D. Vance, solicitó que Biden se vaya ya del Ejecutivo: "¿Cómo es que los demócratas empujaron para que abandonara la carrera electoral y argumenten de buena fe que se mantenga en el po-

Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, ultraconservador y trumpista fiel, fue otro que requirió que Biden dimita de inmediato. Si no puede afrontar la campaña electoral, Johnson dedujo que tampoco puede dirigir el Gobierno.

Destacó, además, que Biden invalida los votos que lo eligieron como nominado de los demócratas. Y, ya puestos, criticó a Harris porque ha trabajado mano a mano con el presidente en "las políticas fallidas" a lo largo de estos cuatro años. Tras sostener que es una inepta, reiteró que "es una cómplice alegre no solo en la destrucción de la soberanía, seguridad y prosperidad, sino también en el mayor encubrimiento político en la historia de EE.UU.".

Una dimisión de Biden supondría la presidencia para Harris, circunstancia que, según los analistas, reforzaría su papel para ser la candidata y le dotaría de una capacidad con la que podría derrotar a Trump en las urnas.

A pesar de esas peticiones de que Biden renuncie, los dirigentes conservadores aún han de preparar la línea de ataque a seguir contra Harris o quien sea el elegido. Esto supone un cambo de guion que los desconcierta a pesar del aire de ser imbatibles. Figuras radicales como la legisladora Marjorie Taylor Greene o el empresario Vivek Ramaswamy (algunos le llaman "el pequeño Trump") afirmaron que no importa el nombre de contra quién compita su candidato.

En un ejercicio de pura falsedad, Taylor Greene aseguró en X que Trump nunca había competido contra Biden, "sino contra los demócratas y sus políticas". En una línea similar se expresó Ramaswamy: "No vamos en contra de un sindicato, vamos en contra de un sistema".

Estas declaraciones están en línea con las acusaciones que se escucharon en la convención republicana de Milwaukee de la pasada semana de que los demócratas estaban haciendo "un golpe de Estado contra Biden".

Tras el desastroso debate, los ataques contra el presidente bajaron. Lo preferían como candidato demócrata en noviembre.



Donald Trump, durante el mitin electoral del sábado en Grand Rapids (Michigan)

#### Biden se distanció de Obama cuando este empezó a maniobrar para que renunciase

Viene de la página anterior

ba dos ocupando la silla de Delaware en el Senado. Venció por la mínima, por 3.000 votos de un total de 228.000, y puso rumbo al Congreso en Washington, ciudad donde trabajaría el resto de su vida política.

Biden fue investido como senador en la capilla de un hospital de Wilmington, donde estaban ingresados sus hijos Beau y Hunter después del accidente

de coche en el que murió su primera mujer, Neilia, junto a su hija Naomi. Aquel suceso trágico pudo significar el fin de su carrera política, pues hizo que el joven senador electo se planteara renunciar, hasta que fue convencido por algunos colegas demócratas y republicanos.

Después de tres décadas en la rama legislativa del poder en Washington, Biden quería más, y se presentó en dos ocasiones a las elecciones a la presidencia de EE.UU. hasta que en el 2008 Barack Obama lo eligió como su compañero de fórmula. La experiencia de Biden en cuestiones de política exterior, así como en el funcionamiento del Congreso, era el complemento perfecto para Barack Obama, con quien había compartido hemiciclo en el Senado durante tres años. Su biografía, marcada por la muerte de su mujer y su hija, también estaba llamada a ser un fuerte activo electoral en un país donde

superación.

El tándem Obama-Biden arrasó frente al republicano modera do John McCain. Biden cogió desde el principio un papel muy influyente en la administración, especialmente en política exterior. Su relación era constante con Obama, de quien se convirtió en el principal asesor, y su opinión era respetada en la Casa Blanca. Abogó por la limitación del papel militar de EE.UU. en Afganistán cuando varios asesores del equipo de Seguridad Nacional aseguraban que lo que se debía hacer era aumentar tropas. Estableció relaciones militares y diplomáticas con Irak,

gustan, y mucho, las historias de donde realizó numerosos viajes y tuvo reuniones con los líderes del país.

cercana que algunos medios comenzaron a denominarla "bromance" (de brother y romance, por el vínculo afectivo intenso v no sexual entre dos varones). Esta historia de amor comenzó a desvanecerse en los meses finales de la segunda candidatura de Biden este año, cuando Obama, que inicialmente había hecho campaña con él, comenzó a mover hilos internamente para tratar de convencer a Biden de que abandonara su carrera por sus pocas posibilidades frente a Trump.

#### La carrera hacia la Casa Blanca

## Biden o la importancia de darlo todo



Joe Biden tira la toalla convencido de que no podrá vencer a Donald Trump y de que la república, el alma de la nación, estará a salvo en manos de un nuevo líder demócrata.

El presidente renuncia a un segundo mandato y pone punto final a una carrera de servicio público que arrancó hace más de 50 años y que ha dedicado, por encima de todo, a dignificar la vida de sus conciudadanos.

La vida, al fin y al cabo, como escribió en su primer libro de memorias, es superar obstáculos y ganar respeto. "Sé, como saben millones de norteamericanos, que cuando te tumban te levantas", ha repetido como un mantra, con la vista puesta en las personas que la globalización ha dejado atrás.

Su empeño ha sido reincorporarlas al progreso y para ello ha estimulado la economía con programas públicos valorados en más de tres billones de dólares y centrados en sectores clave, como la inteligencia artificial y la transición

Cuando habla de economía, Biden se centra mucho más en la dignidad de los trabajadores que en la macroeconomía. Es un sindicalista, como lo fue Franklin D. Roosevelt, y también un político de consenso, un unificador convencido de la obligación del compromiso. Estas fueron, al fin y al cabo, las cualidades que lo llevaron en el 2020 a conseguir contra pronóstico la designación demócrata a la Casa Blanca.

Siempre contra pronóstico y muchas veces minusvalorado, aprendió de pequeño a levantarse después de cada caída, a golpear a los que lo golpeaban, como a los compañeros de clase que se burlaban de su tartamudez.

Durante estas últimas semanas, las más difíciles de su mandato presidencial, ha luchado contra lo inevitable, es decir, contra el paso del tiempo, que ha erosionado su memoria y castigado su cuerpo. Ningún esfuerzo podía devolverle la energía perdida. Ya no era la tartamudez, que superó de niño recitando poesía gaélica frente al espejo, sino una neuropatía que lo

Los líderes occidentales constataron su fragilidad hace unos días, en la última cumbre de la OTAN en Washington. El declive neurológico se inició a principios de año y el propio Biden admite que ya no puede trabajar con la intensidad de antes.

El fiscal Robert Hur, encargado de investigar si había cometido algún delito al guardar documentación oficial en su residencia particular, aseguró en febrero que era "un anciano con mala memoria". Lo había interrogado en la Casa Blanca y, al parecer, no había recordado el día en que murió su hi-

Beau, su primogénito, falleció en el 2015 a causa de un tumor cerebral. Fue un año horrible para el entonces vicepresidente Biden. No solo por esta tragedia, sino también porque Obama había preferido que fuera Hillary Clinton y no él quien se enfrentara a Trump en las elecciones del 2016.

Ahora la historia se ha repetido. El mismo Obama que lo apartó entonces ha movido los hilos para forzar su retirada o, lo que es lo mismo, ha liderado en la sombra la rebelión interna que lo ha he-

En su lecho de muerte, Beau le había pedido que nunca se rindiera y nunca dejara la política, y en

Biden podría haberse quedado en casa, junto a su esposa Jill y su reducido núcleo familiar, pero entonces no hubiera sido Biden, el tozudo hijo de un vendedor de coches, orgulloso de su herencia irlandesa.

Además, había aprendido de sus errores, de los dos intentos fallidos por alcanzar la presidencia, y sabía muy bien lo que es trabajar a destajo.

Biden no era rico en 1972, cuando entró en política y derrotó contra pronóstico y por un puñado de votos a un senador que intentaba un séptimo mandato por el estado de Delaware. Aún no había cumplido los 30 y trabajaba de funcionario en el condado de New Castle, gestionando las nológica. Durante 25 años habían ido perdiendo el apoyo de las clases trabajadoras. Millones de estadounidenses en las orillas de la globalización se echaban a los brazos del populismo ultranacionalista y ultrarreligioso. Había que hacer algo para recuperarlos.

Desde entonces, su ideario y su estrategia han ido en esta dirección: aumentar la inversión pública, construir un Estado de bienestar, fortalecer las instituciones, frenar la concentración empresarial y devolver la dignidad a las minorías y a los desfavorecidos.

Aprender de los errores y levantarse son mitos del imaginario estadounidense. También lo es el optimismo, y Biden lo ha mantenido a pesar de su impopularidad,

cencia, el trabajo duro y el compromiso bastarían para derrotar a Trump. No se fiaba de las encuestas que lo daban como perdedor y algo de razón tenía. Tampoco le fueron favorables en el 2020 y derrotó a Trump por más de siete millones de votos. Dos años después, con los sondeos de nuevo en contra, los demócratas pararon la ola republicana que iba a borrarlos del Congreso.

El presidente creía que, a pesar de sus achaques, convencería a la opinión pública de que el país marcha en la buena dirección. No solo por el paro al 4% y los salarios al alza, sino también porque la criminalidad es la más baja en 50 años, hay más norteamericanos que nunca con un seguro médico,



El 20 de enero del 2021 Biden juró defender la Constitución sobre una biblia que sostenía su esposa, Jill, y asumió la presidencia

#### Obama lo apartó de las elecciones del 2016 y ahora ha vuelto a hacerlo

aquel aciago 2015 creía que era el único que podía vencer a Trump.

Sin embargo, se vio fuera de la Casa Blanca y de la política. Firmó un contrato de ocho millones de dólares por tres libros y se implicó en diversas causas sociales.

Su hijo Hunter, mientras tanto, se desmoronaba. Su adicción a las drogas iba en aumento y sus negocios en Ucrania y China lo perseguían. Los republicanos indagaban en ellos para utilizarlos contra su padre.

cloacas y las señales de tráfico.

Poco después, su mujer Neilia y su hija Naomi, que apenas tenía un año, murieron en un accidente de tráfico. Los dos niños, Beau y Hunter, pasaron semanas en el bajo para superar el duelo.

El despacho siempre ha sido su refugio y durante este medio siglo en el Capitolio ha tocado todos los temas. Su mayor error, admitido por él mismo, fue aprobar en 1998 la derogación de la ley Glass-Steagall, que había mantenido a raya a los lobos de Wall Street. Allí se puso en marcha el ciclo expansivo y especulativo que llevó a la crisis del 2008. La clase media aún no se ha recuperado.

Biden entendió entonces que los demócratas eran vistos como una elite financiera, urbana y tec-

#### Biden ha trabajado para recuperar la dignidad de las clases medias

de las dificultades para convencer a los estadounidenses de que las inversiones públicas consolidarán el liderazgo de EE.UU. en los sectores estratégicos de los que depende la prosperidad.

Biden es un católico que cree que el bien común, el interés general, está por encima de las creencias de cualquier ciudadano, empezando por él mismo, que es contrario al aborto, pero apoya el

derecho de las mujeres a decidir.

la producción de energía es de ré-

cord y Wall Street está que se sale. Estos son los temas que deciden unas elecciones y Biden no podía aceptar que, a pesar de todo ello, los estadounidenses prefirieran a Trump, a un delincuente convic to, al hombre que intentó frenar el traspaso de poderes v que promete ser un dictador cuando vuelva a pisar el despacho oval.

Los electores, sin embargo, prefieren la fuerza del delincuente a la ética del débil. Si tuviera 65 años en lugar de 81, Biden aplastaría a Trump, pero no los tiene, y ahora se retira con la vulnerabilidad a la vista de todos. Llega al final del camino habiéndolo dado todo, una entrega que lo hace humano y cercano, uno de nosotros. Esta es su grandeza y sobre ella reposará su legado.

Pensaba que la honestidad y de-

#### La carrera hacia la Casa Blanca

## La rendición de Biden

**EL MIRADOR** 

J. MARTÍ BLANCH



Era cuestión de tiempo que Joe Biden tirara la toalla. Nada más finalizar el debate televisivo con Donald Trump, en el que ya fue imposible seguir disimulando sus carencias físicas y mentales, las grandes cabeceras y medios de comunicación de tendencia demócrata dieron el primer paso retirándole el apoyo inmediatamente.

En ese momento se acabó la veda que hasta entonces había impuesto un relato ficticio sobre el buen estado de forma del presidente estadounidense. Abierto el período de caza, estaba escrito que Biden acabaría siendo abatido.

Como si del primer acto de una acción concertada se tratara, el goteo de líderes demócratas que le han pedido –algunos–, exigido –otros–, que se retirara ha sido incesante y cada vez más clamoroso. Ni un solo día ha pasado desde ese debate televisivo que marcaba un antes y un después, en el que algún destacado miembro del Partido Demócrata no le señalase a Biden la puerta de salida.

Finalmente llegó el martillazo final el viernes con las palabras de Obama. La gota que probablemente colmó el vaso. A Biden le tocaba entregar el sable y rendirse. Solo faltaba saber el día y la forma. Así ha sucedido.

Más allá del estado de salud del todavía presidente, la secuencia del atentado fallido contra Trump y la posterior convención republicana hicieron el resto. La narrativa que se estaba imponiendo era endemoniada para los intereses de los demócratas.

De un lado, los republicanos, sólidos y unidos como una roca alrededor de un superviviente de un intento de asesinato –¡un héroe americano!–. Del otro los demócratas, dubitativos e incapa-

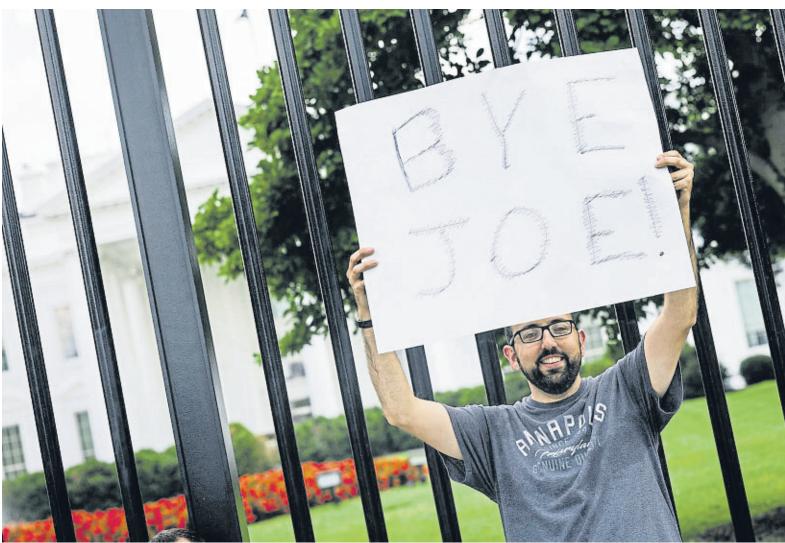

Un ciudadano despedía así ayer al presidente Joe Biden frente a la Casa Blanca en Washington

JIM LO SCALZO / EFE

#### El martillazo final llegó el viernes con las palabras de Obama, la gota que colmó el vaso

ces de articular un discurso razonable y creíble para plantar cara al que acompaña a Donald Trump. Era imprescindible un golpe de timón.

Un giro más necesario si cabe tras la elección del senador J.D. Vance como vicepresidente de EE.UU. si Trump gana las elecciones. Un hombre, Vance, que puede jugar un papel muy positivo en las aspiraciones de los republicanos en estados clave como Michigan o Pensilvania.

Para los demócratas lo más importante es evitar ahora un debate ideológico y una guerra entre posibles sucesores que ahonde en sus diferencias. Biden ha intentado cerrar la puerta a que eso suceda dando su apoyo tan solo veinte minutos después de anunciar su retirada a Kamala Harris. Pero queda por confirmar que todo el partido esté por la labor. El desarrollo de la convención demó-

#### La evaluación del legado de Biden dependerá de lo que suceda el 5 de noviembre

crata en Chicago es en este momento imprevisible. No será hasta dentro de unos días que veremos el papel que quieran jugar otros líderes que también estos días sonaban en las quinielas como posibles substitutos.

Ayer todo el Partido Demócra-

ta se volcó en parabienes y halagos a la labor de Biden como presidente. No es para menos. Sacar del carril presidencial a Donald Trump en el 2020 no era tarea fácil y él lo consiguió. Pero la evaluación final de su legado dependerá de lo que suceda el 5 de noviembre. Si ganan los demócratas, Biden subirá a los altares. Si lo hacen los republicanos, pasará a la historia sin más, como el presidente que hizo lo que pudo para no equivocarse demasiado en un mundo en plena combustión y con el papel y la hegemonía de Estados Unidos en plena revisión.

## Israel agradece al mandatario su "firme apoyo durante sus décadas de carrera"

**ROBERT MUR** 

El Gobierno de Israel fue uno de los primeros en reaccionar a la retirada electoral de Joe Biden. El presidente hebreo, Isaac Herzog, en un mensaje en X, agradeció al mandatario estadounidense "su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí a lo largo de sus décadas de carrera".

Herzog reconocía implícitamente que Biden haya apoyado militarmente a Israel en la invasión de Gaza, a pesar del coste electoral que podía conllevar debido a las críticas recibidas en EE.UU. por los bombardeos sobre la población civil de la franja. "Como primer presidente de Estados Unidos que visitó Israel en tiempos de guerra, como destinatario de la medalla de Honor Presidencial israelí y como verdadero aliado del pueblo judío, es un símbolo del vínculo inquebrantable entre nuestros dos pueblos", añadió Herzog.

Precisamente, el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, tiene previsto llegar hoy a Washington para reunirse con Biden y pronunciar un discurso ante el Congreso el miércoles. De hecho, fue inesperado que el anuncio del líder estadouniden-

EE.UU. por los bombardeos sobre la población civil de la franja. "Como primer presidente de Estados Unidos que visitó Israel en se se produjera ayer, pues en Washington se especulaba con que no se anunciaría hasta que Netanyahu concluyera su visita.

A pesar del inquebrantable apoyo militar de EE.UU. –principal proveedor de armas de Israel–, en estos más de nueve meses de guerra, la Casa Blanca ha cuestionado continuamente a Netanyahu por el bloqueo a la ayuda humanitaria a los gazatíes y por su gestión en las negociaciones para lograr una tregua. En este sentido, Netanyahu ordenó ayer reactivar el diálogo indirecto con Hamas a través de Qatar y Egipto, y se espera que su reunión con Biden de mañana



RICARDO MORAES / REUTER

Protesta en Tel Aviv contra el viaje de Netanyahu a Washington

se centre en estas negociaciones para conseguir un alto el fuego en la franja.

El abandono de Biden generó reacciones de la mayoría de líderes mundiales. Desde el primer ministro británico, Keir Starmer, que dijo "respetar" la postura del mandatario, hasta el presidente español, Pedro Sánchez, que destacó la "valiente y digna" decisión de "un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad".



HISTORIAS DEL MUNDO

## Prohibido burlarse de Meloni

#### Condenada una periodista por mofarse de la altura de la primera ministra

**ANNA BUJ** 

eírse de la altura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tiene precio. Concretamente, 5.000 euros. Un tribunal de Milán ha condenado a la periodista Giulia Cortese a desembolsar esta cantidad a la líder de Hermanos de Italia por dos publicaciones en Twitter "difamatorias" con frases en las que se burlaba de su estatura, en lo que según la justicia italiana es body shaming.

Todo ocurrió en octubre del 2021, antes de que Meloni accediera a la jefatura del Gobierno italiano. Cortese y Meloni chocaron cuando la periodista publicó en Twitter, ahora X, una foto retocada de Meloni junto al dictador fascista Benito Mussolini v la frase: "Detrás está su matriz favo-

Como respuesta, la líder política consideró que era algo grave por tratarse de una imagen falsa y aseguró que tomaría acciones legales. Sin embargo, según el tri-

bunal, en el caso de este tuit, "el hecho no constituye un delito".

Pero lejos de recular, Cortese publicó otros dos mensajes, los ahora condenados en Milán. En el primero escribía, dirigiéndose a Meloni, que la "vorágine mediática" que había creado en su página de Facebook contra ella la calificaba de "lo que era", "una mujercita". "No me das miedo Giorgia Meloni. Sobre todo, mides un metro y veinte. Ni siquiera te veo", escribía Cortese. Meloni mide entre 1,58 y 1,62 metros, de acuerdo a diferentes medios de comunicación.

El tribunal de Milán ha decidido que por estos insultos la periodista debe compensar a la primera ministra con 5.000 euros, aunque todavía puede apelar. El abogado de Meloni ha explicado que usaría este dinero para donarlo a organizaciones benéficas.

"El método Meloni es la creación de una especie de lista de proscritos en la que insertar a todos los periodistas y líderes de opiniones que son contrarios a ella y que la pueden dañar de alguna manera", asegura Cortese a este diario. "Con este Gobierno, la libertad de expresión en Italia, ya muy inferior a otros países, también europeos, es todavía menor.



En general, el método utilizado es intimidatorio. Su lógica es castigar a uno para atemorizar a cien", insiste. Cortese cuenta haber recibido muchos insultos, también sexistas, en los últimos tres años. Además de amenazas de todo tipo, incluso a su hija de entonces cinco años, de sus seguidores.

No es la primera condena de este tipo en Italia. El conocido escritor antimafia Roberto Saviano, autor de la célebre Gomorra y con escolta desde hace años por las amenazas de la Camorra napolitana, fue condenado el año pasado por un tribunal de Roma a pagar 1.000 euros por haberle llamado bastarda, una ci $fra, sin\,embargo, muy\,inferior\,a\,los\,75.000\,eu$ ros que había pedido la mandataria. Meloni también denunció a Saviano cuando estaba en la oposición, en el 2020, y, al contrario de lo que esperaban algunos, no retiró la denuncia cuando accedió al poder.

La líder de Hermanos de Italia actuó contra el escritor cuando, tras un trágico naufragio en el que murió un bebé en el Mediterráneo, denunció sus ideas contra la inmigración. El bebé había sido rescatado por la nave humanitaria Open Arms, pero falleció antes de poder recibir medicamentos. "Os habrá

venido a la memoria toda la basura lanzada contra las oenegés, a las que llaman taxis del mar o cruceros. Solo me sale decir: bastardos. A Meloni y [Matteo] Salvini, bastardos, ¿cómo podéis?", ase-

Las múltiples denuncias contra los informadores son uno de los motivos que cita el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de prensa, en el que Italia ha caído del puesto 41 al 46 entre 180 países analizados porque, según el texto, hay partidos políticos que buscan "tomar control del ecosistema mediático, tanto a través de medios estatales bajo su control como a través de medios privados".

Todo ocurre en un clima de mucha tensión después de las huelgas convocadas por la Rai, la televisión pública italiana, por el control "asfixiante" del Ejecutivo italiano sobre los medios públicos, que, según los trabajadores, quiere convertir en un "megáfono de sus intereses". Hubo una enorme polvareda por la censura de un monólogo del escritor Antonio Scurati, autor de una exitosa trilogía sobre el dictador Beni-

to Mussolini, donde acusaba al partido de la primera ministra de ser una formación posfascista. La última polémica la provocaron las elecciones francesas: mientras las televisiones privadas italianas emitían programas especiales, los canales de la Rai no modificaron su programación para retransmitir la derrota de la extrema derecha de Marine Le Pen, algo que denunció el principal sindicato de la Rai, Usigrai.

RSF también cita en el informe el caso preocupante de una posible venta de AGI, la segunda agencia de noticias del país, al conglomerado mediático de Antonio Angelucci, un empresario con importantes intereses en la sanidad y el turismo, que ya tiene tres periódicos alineados con la ideología del Gobierno y que es un diputado de la Liga, otro de los partidos de la mayoría gubernamental. Se trata de un potencial conflicto de intereses, porque el actual propietario de esta agencia es la energética ENI, controlada por el Estado italiano. El Ministerio de Economía es el principal accionista de la empresa, con más de un 30% de los títulos, y actualmente el ministro de Economía es el liguista Giancarlo Giorgetti.



'Body shaming' por la estatura

Una periodista tendrá que pagar 5.000 eurosa Meloni por hacerle body shaming, burlándose de su baja estatura, entre 1,58 y 1,62 metros, según el medio. En la foto, la primera ministra italiana entre Joe Biden y Jens Stoltenberg en la reciente cumbre de la OTANde Washington.

#### Corea del Norte vuelve a lanzar basura al Sur, que replica con altavoces a todo trapo

REDACCIÓN/REUTERS Seúl

Corea del Norte volvió ayer a lanzar un número indeterminado de bolsas con desperdicios al territorio de Corea del Sur mediante globos, una provocación a la que Seúl responde subiendo al "máximo volumen" los altavoces dirigidos al norte de que dispone en la fron-

tera desmilitarizada, según anunció un comunicado militar. Los dos países libraron una guerra entre 1950 y 1953 que dejó partida la península coreana en dos, sin que se haya firmado un tratado de paz que ponga fin, formalmente, a la contienda.

El ejército surcoreano acusa al Norte de elevar la tensión con esta provocación, que tacha de "vulgar

y vergonzosa", y considera que el único responsable de posibles "consecuencias fatales" es el régimen de Pyongyang.

"Tal y como hemos advertido en diversas ocasiones, los militares activaremos al máximo de potencia y a gran escala todos nuestros altavoces", señala el texto. Activistas y desertores en Corea del Sur han enviado durante años globos similares portando octavi- químicas, y ha conseguido elevar llas de propaganda y otros elementos propagandísticos contra el régimen comunista.

Los altavoces, de gran potencia, serán activados ininterrumpidamente las veinticuatro horas del día a modo de represalia. No habían sido utilizados en los últimos ocho años.

Desde mayo Corea del Norte ha soltado unos 2.000 globos con bolsas de desperdicios atadas, método que ha exasperado a las autoridades surcoreanas, que prohíben a los ciudadanos abrirlas por temor a explosivos o armas la tensión entre las dos Coreas. Por su parte, Corea del Sur recurre a emitir noticias del mundo y música pop surcoreana (prohibida en el Norte bajo amenaza de pena de muerte) en el marco de esta guerra psicológica que muestra el mal momento de las relaciones. Esto, unido a los intentos por interferir en el sistema GPS en el entorno de la península coreana por parte del régimen de Pyongyang, llevó a Seúl a suspender el 4 de junio el tratado para rebajar la tensión militar en las zonas fronterizas firmado en 2018.

## Política

El escenario político

## ERC da un ultimátum al PSC: nuevo pacto fiscal o repetición electoral

Los republicanos piden gestos para acordar la investidura y, si no, se "levantarán de la mesa"

**SILVIA ANGULO** 

Las negociaciones entre PSC y ERC llegan a su semana clave. Los republicanos reclaman un gran gesto a los socialistas para poder investir a Salvador Illa. Sobre la mesa y como objetivo prioritario exigen la soberanía fiscal que permita a Catalunya recaudar, gestionar y liquidar los impuestos, y si los socialistas no lo aceptan, amenazan con "levantarse de la mesa". "Sin acuerdo de soberanía fiscal no habrá acuerdo de investidura posible", advierten.

Así se pronuncian en un artículo de opinión que escriben hoy en La Vanguardia (página siguiente) Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández y Oriol López, el equipo que está negociando la investidura de Illa. Los dirigentes republicanos piden a los socialistas un "paso de gigante" para alcanzar la soberanía fiscal, rechazando el consorcio tributario, incluido en el Estatut, al que califican de "operación de maquillaje para que todo quede igual". También advierten que se han acabado las "promesas de financiación que no acaban de concretarse". Por eso exigen un cambio de modelo estructural, porque avisan de que no se puede avalar un Govern que renuncie a "resolver el déficit fiscal que hace décadas lastra el progreso social y económico de Catalunya".

Los socialistas, por su parte, consideran que es factible fijar un "horizonte" sobre la financiación, aunque avisan que para cambiar el modelo actual es nece-



Junqueras y Rovira se abrazan en Cantallops después de que la secretaria general llegara a Catalunya

Hoy se reúne la comisión de Asuntos **Económicos y Fiscales** entre el Gobierno y la Generalitat

sario modificar la Lofca en el Congreso de los Diputados y esta es una cuestión que no puede hacerse de forma inmediata.

Otra de las reclamaciones al Gobierno es el cumplimiento de los compromiso suscritos anteriormente con ERC. El anuncio el viernes pasado del traspaso de Rodalies va en esta línea, y en la reunión que celebra hoy la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Ejecutivo y

la Generalitat se podría llegar a pactos importantes. De ahí que refieran que si los socialistas cumplen, estarán en "disposición de alcanzar un buen acuerdo de

Entienden que Catalunya votó el 12-M por un nuevo ciclo político que obliga a ERC a mantenerse en la oposición, pero también reconocen el papel determinante que la aritmética electoral les ha dado para decidir quién será el futuro president y conquistar "espacios de soberanía".

Los dirigentes republicanos refieren que si en la legislatura pasada se puso fin a la "represión" con los indultos y ahora con la amnistía, la siguiente etapa deberá ser la de la soberanía fiscal, la "solución del conflicto entre Catalunya y el Estado", la de las "políticas sociales avanzadas" y el "relanzamiento" del catalán. De hecho, estas son las carpetas con las que trabajan socialistas y re-

#### Esquerra rechaza el consorcio tributario entre Generalitat y Estado que recoge el **Estatut**

publicanos desde que se sentaron a negociar y en las que están profundizando.

En Esquerra se han fijado como tope máximo para seguir negociando este julio con la idea de celebrar la investidura a principios de agosto. Así, iniciarían el nuevo curso político centrados en el consejo nacional que la formación celebrará en noviembre. Por eso, advierten que es un todo o nada. Si no se consigue esa soberanía fiscal, "nos levantaremos de la mesa y les invitaremos a buscar las mayorías alternativas con las que quieran compartir y definir el nuevo ciclo político".

ERC también reclama un pacto que permita una "solución política" entre Catalunya y España y no renuncia a un referendum.

general adjunta del partido Marta

#### Moret y Rovira lideran las negociaciones entre socialistas y republicanos

**GERARD GUERRERO** Barcelona

Las negociaciones entre Esquerra Republicana y el PSC encaran unos días decisivos, y que Salvador Illa consiga ser president depende en buena medida de la habilidad de las comisiones negociadoras de ambos

Illa ha confiado la negociación en la número dos de la formación, Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi

de Llobregat desde hace diez años v presidenta de la Diputación de Barcelona desde julio de 2023. Junto a Moret están los diputados Alícia Romero -negociadora en el Parlament y número dos de la candidatura socialista- y Ferran Pedret, y personas claves del equipo de organización del partido y del entorno de confianza del líder socialista: José Luis Jimeno, Joaquín Fernández y Javier Villamayor.

Por parte de ERC, el equipo negociador lo conforman la secretaria



Lluïsa Moret, número 2 del PSC



La republicana Marta Rovira

Vilalta, Josep Maria Jové -hasta ahora presidente del grupo parlamentario y quien se ha implicado ya en grandes negociaciones con el Gobierno central-, Juli Fernàndez exconsejero de Territori– López. Salvo este último, todos son diputados electos del Parlament. Marta Rovira es quien coordina las negociaciones, primero desde Suiza y ahora ya presencialmente –la semana pasada se reunió con Moret en la Diputación-. Pese a que Oriol Junqueras quiso desentenderse de los posibles pactos poselectorales al dejar la presidencia del partido, dos de los negociadores, López y Fernàndez, forman parte de sus colaboradores de confianza y se han alineado con él en la discusión interna sobre la renovación de la dirección del partido.

#### **TRIBUNA**

## Soberanía fiscal para un nuevo ciclo político

l resultado del 12-M nos dejó un escenario claro, con el independentismo lejos de sumar mayoría y el PSC como fuerza más votada. Las urnas enviaron a Esquerra Republicana a la oposición, pero también nos ofrecieron la posibilidad de hacer valer nuestros votos para hacer avanzar el país hacia la libertad y la justicia social. Un nuevo ciclo político que tenemos que saber leer correctamente y que nos obliga a repensarnos para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Hay que repensar el camino hacia unos objetivos que Esquerra mantiene intactos: que Catalunya disponga de las máximas herramientas y recursos posibles para garantizar una vida digna a la gente y prosperidad económica compartida. Estamos convencidos de que la mejor forma de hacerlo es la independencia del país, y también que cualquier proyecto que se pretenda de izquierdas y progresista tendría que perseguir los mismos objetivos. Y estos se vuelven imposibles sin la conquista de los nuevos espacios de soberanía que Catalunya necesita.

A nadie se le escapa que una investidura consolidaría un nuevo ciclo político en Catalunya. Y el objetivo de Esquerra Republicana está claro: o este nuevo ciclo político se fundamenta en la conquista de espacios de soberanía que permitan mejorar las condiciones materiales de vida de la ciudadanía, o no contará con la participación de Esquerra Repu-

blicana. Porque este es el horizonte que ha guiado siempre nuestra acción política y porque, más que nunca, tenemos que ser fieles a lo que somos.

De la misma manera que esta ha sido la legislatura del fin de la represión – empezó con nueve presos y presas políticos, numerosas personas en el exilio y centenares de procesadas, y acaba con una ley de Amnistía–, la próxima legislatura tiene que ser la de la conquista de la soberanía fiscal, de la solución al conflicto político entre Catalunya y el Estado, de la profundización en políticas sociales adelantadas y del relanzamiento de la lengua catalana.

La Catalunya de los ocho millones no puede seguir funcionando con las mismas herramientas y recursos que la Catalunya de los seis millones. Para tener una atención sanitaria eficiente, rápida y de calidad; para disponer de maestros y profesores suficientes para atender los retos educativos; para seguir impulsando la necesaria reindustrialización del país y acelerar la transición energética, es imprescindible dar un paso de gigante respeto a los recursos de los que dispone Catalunya. Porque todo eso no lo podemos hacer con 22.000 millones de euros que se marchan cada año y no vuelven.

Y este paso de gigante no puede ser un consorcio entre la Generalitat y el Estado

territorios.

En el camino hacia la liberación social y nacional, además, recaudar y gestionar los impuestos que se pagan en Catalunya nos haría, sin duda, estar mucho más preparados y en mejores condiciones para alcanzar la libertad del país. El objetivo de la soberanía fiscal, por lo tanto, tendría que contar también con la complicidad y el apoyo del resto de fuerzas políticas independentistas, soberanistas y catalanistas

Por eso, somos claros: sin un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía ble acuerdo de investidura tiene que pivotar también sobre la construcción de una solución política basada en un consenso amplio de la sociedad catalana sobre el futuro de Catalunya que permita avanzar en la vía abierta de diálogo y negociación con el Estado, con verificadores internacionales, y dar forma a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía. Hace falta que el PSC asuma esta realidad, deje de dar la espalda y se implique activamente en la construcción de esta solución política.

La opción que hemos defendido y que

defenderemos en esta negociación, legítimamente, es el referéndum. Un referéndum donde quepa todo el mundo, los del sí a la independencia y los del no, porque es la opción más inclusiva y más democrática. Y esperamos que el PSC y el PSOE pongan sobre la mesa su propuesta para resolver el conflicto político, porque todavía no lo han hecho.

Además, reforzar los pilares del reconocimiento nacional es un objetivo irrenunciable de cualquier proyecto que aspire al fortalecimiento de las instituciones de autogobierno y el refuerzo de la cohesión social: especialmente el fomento del uso social del catalán, del modelo de escuela catalana y de la acción exterior.

Este horizonte de país tendría que ser ampliamente compartido por todas las fuerzas independentistas, soberanistas y catalanistas. Y para alcanzarlo negociamos de forma honesta y con voluntad de ser útiles.

Si el Partido Socialista cumple los acuerdos que quedan por cumplir, y demuestra estar comprometido con los pasos hacia adelante que Catalunya necesita, estaremos en disposición de alcanzar un buen acuerdo para el país. Quedan menos de dos semanas para el plazo que hemos fijado para conseguirlo. Si no fuera así, respetuosamente nos levantaremos de la mesa y los invitaremos a buscar las mayorías alternativas con las que quieran compartir y definir el nuevo ciclo político. Porque Catalunya no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco un Govern que le dé la espalda.

Artículo de: MARTA ROVIRA, JOSEP MARIA
JOVÉ, MARTA VILALTA, JULI FERNÀNDEZ I
ORIOL LÓPEZ



Una plaza Sant Jaume solitaria, una mañana a primera hora de un viernes de julio

en una operación de maquillaje para que todo continúe igual. Y tampoco pueden ser nuevas promesas de financiación que nunca acaban de concretarse. El paso de gigante que hoy necesita Catalunya es un cambio de modelo de financiación estructural, permanente e irreversible.

Catalunya tiene que dejar de ser tratada como menor de edad. En un contexto económico que nos aboca al fin de los presupuestos expansivos por toda Europa, necesitamos una financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Que contemple abonar al Estado los servicios que realmente presta en Catalunya y atienda a la solidaridad necesaria con el resto de

#### Catalunya no se merece unas nuevas elecciones ni un Govern que le dé la espalda

fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible. No podemos avalar un Gobierno que renuncie a resolver el déficit fiscal que hace décadas que lastra el progreso social y económico de Catalunya.

Al mismo tiempo, no podemos obviar la persistencia de un conflicto político de soberanía entre Catalunya y el Estado español, todavía irresuelto. Cualquier posi-

## El calendario de la investidura catalana

REDACCIÓN Barcelona

Quedan menos de diez días para que expire el plazo fijado por Esquerra Republicana para llegar con el PSC a un preacuerdo de investidura de Salvador Illa. El horizonte para que haya acuerdo está situado en el 1 de agosto. De alcanzarse dicho pacto, se sometería al escrutinio de la militancia de ERC y se debería celebrar una sesión de investidura con fecha límite el 25 de agosto. En el caso de que las

negociaciones que mantienen estos días PSC y ERC no prosperaran o que las bases republicanas rechazaran el acuerdo, Illa no lograría el apoyo necesario para ser investido. Si ningún candidato resulta investido antes de esa fecha, la legislatura se

disuelve automáticamente y la ley marca que deben convocarse nuevas elecciones de manera inmediata. Así, el 26 de agosto, el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, deberá convocar los comicios, que se tienen que celebrar 47 días después de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOG) de la convocatoria oficial. Teniendo en cuenta que la aparición en el DOG se materializaría el día 27 y que los 47 días que marca la ley hasta la nueva cita electoral empezarían a contar a partir del 28 de agosto, la fecha más probable para la repetición electoral sería el domingo 13 de octubre.

Los vecinos españoles de la colonia británica piden más inversiones y un trato fiscal singular a cambio de un acuerdo

## ¿Dejará Gibraltar de ser Gibraltar?

**DE AYER A HOY** 

Invasión, colonización, bloqueo y desigualdad

La ocupación. Una flota angloholandesa toma Gibraltar en 1704 y España lo cede al Reino Unido en 1713, en el tratado de Utrecht, que pone fin al imperio español en Europa e inaugura el británico.

**Base militar.** Gibraltar, poblado básicamente, por genoveses y judíos marroquíes, fue un destacamento militar hasta 1830, cuando se convierte en colonia. Hov sigue siendo una importante base aérea y naval.

La verja. Los británicos la levantan en 1909 sobre una zona considerada neutral. Franco la cierra en 1969 y Gibraltar queda aislado por tierra hasta 1982.

**Negociaciones.** España inicia un diálogo con el

Reino Unido y Gibraltar en 1984 que todavía no ha concluido. Los gibraltareños rechazan en el 2002 un acuerdo de cosoberanía que Londres v Madrid pactan a sus espaldas. En el 2016, Gibraltar vota a favor de



la UE en el referéndum del Brexit. La frontera más desigual de Europa. Gibraltar dice tener la segunda renta per cápita más alta del mundo: 69.500 euros. La de La Línea es

de 11.451 euros.

**XAVIER** MAS DE XAXÀS Gibraltai



Gibraltar es una fortaleza británica, inexpugnable para España desde 1704, un peñón a ras de mar que se eleva muy vertical, hasta los 426 metros de altura, el nivel de los macacos de Berbería y de las estaciones de vigilancia militar, un mundo brumoso entre Suez y Panamá, sobre el estrecho que separa Europa de África, una colonia junto a una comarca deprimida, un llano de gente humilde y trabajadora sin la que no po-

La diplomacia, la alta política en Londres, Madrid y Bruselas, ultima los flecos de un acuerdo que despeje la niebla de la desconfianza entre españoles y gibraltareños y alumbre un "espacio de prosperidad compartida", un ideal del que poco se sabe y mucho se

¿Mantendrá Gibraltar sus ventajas fiscales, sin IVA y con el impuesto de sociedades al 15 %? ¿Cómo se evitará la competencia des-¿Se podrá garantizar la seguridad si la frontera desaparece?¿Cómo se combatirá el contrabando de tabaco y el narcotráfico? ¿Qué pasará con las pensiones de los trabajadores españoles? ¿Y con los caladeros y el medio ambiente, amenazados por las aguas residuales y el interés de la colonia en ganar espacio al mar? ¿Se obligará al puerto a cobrar tasas de descarbonización, como está obligado a hacerlo el de Algeciras?

"Veo un gran perjuicio si no se resuelve todo esto -advierte José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras-, y desconfío. Solo tengo incertidumbres y temores".

El Gobierno asegura a los alcaldes del Campo de Gibraltar que defiende sus intereses, aunque no pueda detallarles nada del acuerdo que armonizará la relación enre España y Gibraltar.

"Yo preferiría no firmar y quedarnos como estamos", asegura Landaluce, y Javier Chaparro, director de Europa Sur, el medio más influyente en la comarca, confirma que esta es una opinión muy compartida. "A los gibraltareños -dice- les gusta la tostada untada por las dos caras y no puede ser. Solo si Gibraltar deja de ser Gibraltar, es decir, si cumple con toda la normativa de la UE, podrá haber un acuerdo".

Juan Franco, alcalde de La Línea, es más optimista, y tiene mérito porque su municipio es el que



Un avión despega en el aeropuerto de Gibraltar, que España desea compartir y que también es base de la Fuerza Aérea británica

El alcalde de Algeciras teme que el acuerdo con Gibraltar perjudique a una zona ya muy deprimida

#### El alcalde de La Línea, la ciudad con peor calidad de vida de España, pide la autonomía

tiene peor calidad de vida de toda España. Es el único, por ejemplo, en el que la esperanza de vida no llega a los 80 años. El paro, además, supera el 30% y los funcionarios se van tan pronto como llegan. "La rotación del profesorado en el colegio de mi hijo -explica el alcalde- es del 70% anual".

Juan Franco, igual que Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, está cansado de la estigmatización que hacen de la comarca las series de televisión y los best sellers de espías, piratas y narcotraficantes.

Franco aspira a convertir La Línea en un centro tecnológico. Tiene el apoyo popular –es uno de los alcaldes más votados de Españay el interés de varias empresas de inteligencia artificial que quieren estar cerca del Peñón. Al Gobierno le ha pedido ser una ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla, con un régimen fiscal especial que le permita competir con Gibraltar y Tánger, su gran preocupación.

Unos 300 buques cruzan cada día el estrecho y el puerto de Tánger Med atrae mucho tráfico. "Puede ganarle la partida al de Algeciras en menos de 20 años -asegura Franco- y no se está poniendo toda la leña en el asador para

impedirlo". Landaluce coincide con la amenaza marroquí: "Este es uno de los polos industriales más potentes de España, pero no está comunicado". La fábrica de Acerinox, la refinería de Cepsa y el puerto, que es el primero del país en mercancías y pasajeros, no tienen salidas adecuadas por carretera ni ferrocarril. La AP-7, que en la fachada mediterránea es gratuita, aquí es de peaje y en pleno Campo de Gibraltar desemboca en una carretera de doble sentido. Electrificar geciras y Bobadilla no es más que un proyecto.

Al otro lado de la verja, las únicas infraestructuras que necesita Gibraltar son turísticas y tecnológicas. Vive del turismo, las apuestas, los juegos online, las finanzas y los seguros. Más del 20% de los vehículos del Reino Unido están asegurados en la colonia.

El Brexit, sin embargo, dejó a Gibraltar en un limbo. Necesita el apoyo de España para seguir siendo Gibraltar, es decir, para estar en la UE sin estarlo, para disfrutar de Schengen sin ser Schengen.

Fuentes diplomáticas españoles aseguran que con el acuerdo "Gibraltar será más español que nunca desde 1704" y Brian Reyes, director del Gibraltar Chronicle, frunce el ceño al escuchar esta afirmación. "Solo queremos ser gibraltareños, pero no es fácil. Los españoles quieren que seamos españoles y la prioridad de los ingleses son las bases militares, sobre todo ahora que el mundo es más

El peaje militar británico y las regulaciones de la UE impiden a Gibraltar ser el Singapur de la frontera sur de Europa. Al mismo tiempo, el peso de la losa histórica que ahora se intenta levantar es extraordinario.

"Somos víctimas de la historia", se comenta a los dos lados de la verja. Unos lo dicen comiendo pescaíto frito y los otros, fish and chips, esperando ambos que baje la calor, es decir, que Londres, Madrid y Bruselas cierren de una vez las heridas del colonialismo e igualen lo ajeno con lo propio.

# "España es una oportunidad, pero también una decepción"

**Fabian Picardo** Ministro principal de Gibraltar



JUAN CARLOS TEUMA

Fabian Picardo, el pasado miércoles, en la sede del Gobierno de Gibraltar que preside

#### ENTREVISTA

XAVIER MAS DE XAXÀS Gibraltar. Enviado especial

abian Picardo (Gibraltar, 1972) nos recibe en el número 6 de Convent Place, sede del Gobierno que preside desde el 2011. A pesar de la historia y la desconfianza, cree que el acuerdo marco sobre la relación con España está muy maduro.

#### ¿Cómo se ve España desde Gibraltar?

Es una vecina que puede ser una gran amiga, aunque a veces no lo

Le ha molestado que se jaleara "Gibraltar español" en la celebración del triunfo de España en la Eurocopa.

Es un aburrimiento intelectual que tengamos que estar hablando de esto y también es una lástima porque los jóvenes gibraltareños que vieron la final de la Eurocopa con la camiseta de España se la quitaron de inmedia-

## Las anécdotas acentúan los estereotipos que mantienen la desconfianza.

Mire, yo entré en política para crear un espacio de prosperidad compartida con España, y me entristezco cada vez que el dogmatismo nos lo impide. España es una oportunidad, pero también una decepción.

¿Siente usted que desde España, especialmente desde la política, se falta al respeto a Gibraltar?

A veces sí, y es decepcionante porque muchas de las cosas que dicen de nosotros no son ciertas. No somos contrabandistas ni Gibraltar es un paraíso fiscal.

España mantiene a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales.

Sí, pero la ÚE no. Cumplimos con las obligaciones de transparencia financiera. Aquí es más difícil abrir una cuenta bancaria que en España. También es inimaginable comprar un inmueble en metálico y a mí me consta que en las mismas notarías españolas donde se nos acusa de blanquear dinero se traspasan grandes sumas en efectivo al firmar contratos de compraventa.

#### ¿A qué cree usted que se debe esta publicidad negativa?

Hay políticos que prefieren crear enemigos a resolver problemas. Gibraltar no es perfecto, pero no somos un nido de piratas, como nos pinta la derecha y la ultraderecha española o como se ve en algunas series de televisión.

#### ¿La soberanía sigue siendo un problema para llegar a un acuerdo con España?

No podemos permitirnos el lujo de hablar de soberanía. Lo ha dicho el propio Pedro Sánchez y, afortunadamente, negociamos más allá del concepto de soberanía. Esto no impide, sin embargo, que la derecha y la ultraderecha españolas mantengan sobre Gibraltar el espíritu de la reconquista.

#### ¿Cómo ve usted este espacio de prosperidad compartida que están negociando con España, la UE y el Reino Unido?

Estar en la entrada del Mediterráneo implica una gran responsabilidad para nosotros, igual que para Algeciras y Tánger. Ahora trabajamos de espaldas,

#### Futuro de la colonia

"No podemos permitirnos el lujo de hablar de soberanía"

#### La verja

"Intento legar a mis hijos un Gibraltar casi sin frontera, como era en los años treinta"

pero juntos podemos crear una gran zona logística. Tenemos la jurisdicción del Reino Unido en Gibraltar, la de la UE y la de Marruecos. No hay otro lugar igual en Europa y África.

¿El acuerdo está cerca?

Estoy convencido de que pronto lo alcanzaremos si seguimos avanzando con buena fe.

#### Ahora que hay gobiernos socialistas en Londres, Madrid y Gibraltar, el acuerdo debería ser más fácil.

Es la primera vez en la historia que sucede, y esta solidaridad ideológica debería ser de gran ayuda. Hay ganas de un acuerdo que será bueno para todos, empezando por los trabajadores de La Línea, y nosotros cumpliremos de buena fe con todas las obligaciones que figuren en él

La fiscalidad es uno de los

#### Competencia

"Gibraltar no puede tener el mismo régimen fiscal que España"

#### **Empleo**

"Somos el segundo empleador de Andalucía, con 15.000 puestos de trabajo"

#### principales obstáculos. Madrid no quiere que Gibraltar, con sus bajos impuestos, sea un competidor desleal.

Si vamos a crear prosperidad compartida, Gibraltar ha de ser diferente. No puede tener el mismo régimen fiscal que España, porque entonces no podríamos crear la prosperidad compartida a la que aspiramos. Ahora, por ejemplo, no tenemos IVA, pero estamos dispuestos a aceptar un impuesto similar. El de sociedades lo hemos subido al 15%. Es más bajo que en España, pero similar al de países europeos como Irlanda. Hemos de encontrar un sistema que nos permita mantener esta diferencia, pero protegiendo la integridad del mercado único europeo y creando riqueza en el Campo de Gibraltar.

¿Desaparecerá la frontera? Intento legar a mis hijos el Gibraltar de mi padre y mi abuelo, el de los años treinta del siglo pasado, cuando aquí casi no había frontera y la fluidez del contacto potenciaba el entendimiento. Mi abuela, por ejemplo, era española, y el gibraltareño de hoy no se entiende sin los lazos de sangre con España. Es una lásti-

#### esta realidad. ¿Puede estar Gibraltar dentro del espacio Schengen?

ma cuando las fronteras alteran

No, porque no es un Estado, pero se puede crear una zona de inmigración única con la UE que beneficie al gibraltareño y garantice que Gibraltar no será una puerta de entrada de inmigración clandestina en la UE. En este tema creo que ya hemos encontrado la fórmula.

#### He visto que se están instalando nuevas máquinas de control biométrico en la frontera.

Si nos piden la huella dactilar y el fondo del iris, como pronto exigirá la UE para todos los gibraltareños, hemos de pedirlo también nosotros. Reconozco que esto va a complicarlo todo muchísimo, sobre todo para los trabajadores que vienen cada día. Por eso espero que alcancemos un acuerdo y no sean necesarias

## Hay gibraltareños que prefieren mantener la frontera. Temen por su seguridad si desapa-

Suprimirla crea recelo, pero hay medios técnicos suficientes para garantizar la seguridad sin necesidad de mantener la frontera. Gibraltar es un embudo, las vías de entrada son muy limitadas. Se puede hacer.

#### ¿Cómo es la cooperación con la Policía española y la Guardia Civil?

Excelente, a pesar de que, a veces, la retórica política crea problemas al trabajo de los agentes. El crimen organizado es el enemigo común y debemos combatirlo sin interferencias políticas.

#### El contrabando de tabaco desde Gibraltar a España es un problema.

Sí, y lo estamos combatiendo con ayuda de las fuerzas de seguridad españolas. Cada vez es menor.

#### Gibraltar crea muchos empleos en el Campo de Gibraltar. ¿Cree que España reconoce esta contribución?

Somos el segundo empleador de Andalucía detrás de la Junta. Creamos 15.000 puestos de trabajo y casi 10.000 los ocupan españoles. Esto supone la mitad de la plantilla laboral de Gibraltar y nos honra que sea así. Y aunque a veces se diga que somos un parásito, la verdad es que generamos una influencia muy positiva en el Campo de Gibraltar.

THE SITUATION ROOM SALA DE SITUACIÓN



Iván Redondo

## Legislatura 'unplugged'

edro Sánchez estaba eligiendo, mientras tocaba sus primeros acordes, a sus nuevos ministros el 18 de noviembre del 2023. Había sido reelegido presidente del Gobierno como resultado de la mayoría plurinacional, transversal y periférica surgida de las urnas el 23-J. Hacía 30 años que Nirvana, el trío de Seattle, había grabado también un 18 de noviembre de 1993 el que sigue siendo para muchos el mejor unplugged de la historia. Un unplugged para la Cadena MTV en el que cada minuto sigue siendo hoy sagrado por su autenticidad y por esa sinceridad en la voz, la de toda una generación, la de **Kurt Kobain**. *Unplugged* quiere decir en crudo desenchufado. En el género musical se trata de un concierto acústico, intimista, generalmente sin instrumentos electrónicos. En aquel de Nirvana la atmósfera era de luces tenues, velas esparcidas por el recinto, tocando sobre taburetes. Sorprendieron porque cantaron sus temas menos conocidos, combinándolos con sencillos de otras bandas para visualizar las influencias que marcaron al grupo.

Un año después de aquel 23-J, no se puede decir que al Gobierno progresista le haya faltado mostrar influencias. Pues aquel verano azul del PP terminó con la ley de Amnistía, que hoy ya está siendo aplicada, y que Sánchez tuvo que acordar con la mayoría de grupos en el Congreso. Aquel verano azul no sucedió por muy poco, conviene nunca olvidarlo. Como aquella victoria de **Joe Biden** frente a **Donald** Trump, cuya fragilidad cobra hoy especial importancia. Sin la didáctica y convicción necesarias para dar de una vez profundidad plurinacional a la legislatura, la mayoría transversal que invistió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en aquel noviembre ya lejano, seguirá perdiendo esmalte y el poco fondo de armario que todavía le queda.

Un año después de aquel 23-J, no se puede decir que al Gobierno progresista le haya faltado mostrar influencias. Pues aquel verano azul del PP terminó con la ley de Amnistía, que hoy ya está siendo aplicada



El 18 de noviembre de 1993, Nirvana grabó un unplugged para MTV

El largo ciclo electoral no ha aclarado el empate actual entre bloques. La luz es tenue v aquí también las velas están esparcidas por el reciento. Y por ello ahora parece que el siguiente punto de nuestra industria política sea vivir pendiente de los casos judiciales y sus resoluciones. La mayoría plurinacional, transversal y periférica no debería dejarse arrastrar en esas dinámicas que desmovilizan a su electorado potencial y debería tener una oferta definida y con garantías de futuro. Sin interferencias, hablando claro a sus socios, sin instrumentos electrónicos. Lo explicamos hace un año al hilo del artículo 92 de la Constitución.

Y así seguimos estando, por tanto, 12 meses después, en una legislatura unplugged, una legislatura desenchufada a la espera de una corriente eléctrica que le insufle potencia, porque el plan de regenedemocrática -siempre interesante- no está siendo el hilo que ha de tejer los retales de la mayoría de la investidura, el argumento para relanzar la legislatura. La amnistía y sus tensiones sobrevenidas han permitido salvar el primer año, pero no lo harán un segundo. Habrá amnistía total antes o después, y Junts podrá hacer su camino de regreso a la política real, para estar dentro, lo que permitirá a las derechas democráticas poder tejer a medio plazo sus alianzas –ya se empiezan a consorciar en votaciones en el Congreso–, ahora que Vox ha hecho trizas la foto de Colón.

Unplugged es unplugged. Y Santiago Abascal ya no quiere vicepresidentes autonómicos, sino acciones de oro en la internacional trumpista. Vox votando contra Ursula von der Leyen es votar contra Alberto Núñez Feijóo. Y esa votación es todo lo contrario a lo que fue aquella foto de Colón que quería otra coalición. Estas son las nuevas coordenadas, con el OPNI Alvise al fondo también abonado al "Fu-

#### La amnistía y las tensiones sobrevenidas han salvado el primer año, pero no lo harán un segundo

turo terror". Este renovado contexto requiere, por consiguiente, clarificar el horizonte en términos de convivencia democrática y reformas si no se quiere que aquel verano azul acabe siendo verosímil, ya veríamos con qué fórmula.

Pero no solo el presidente está en modo *unplugged*. Si Feijóo no concreta su oferta política también en materia de convivencia y reformas, ahora que Vox le ha dejado vía libre para ser la derecha democrática, le sucederá lo mismo. El tiempo pasa muy deprisa en el Madrid DF. Y todo ello a la espera del inminente preacuerdo de investidura entre PSC y ERC. Tic, tac. Sería la primera gran victoria estratégica de Sánchez desde hace un año y 30 años después de aquel álbum, tan diferente a todos, de Nirvana. Son buenos mimbres para un buen disco, aunque falte productor.

iredondo@redondoyasociados.com

#### **NEXT WEEK**

#### El "algoritmo Aznar", inoperativo

Continuar en modo unplugged es entregar la legislatura a la guionización judicial sin aprovechar la autonomía estratégica que la internacional trumpista le brinda a la política española. El "algoritmo Aznar" ya no está operativo, o, si se quiere, vigente: no hay foto de Colón ni tres teclados de

Pink Floyd, Trump no quiere además saber nada del atlantismo de Aznar. Estamos en otro mundo: Ayuso hable en Milei y Vox va contra Von der Leyen. Todo se puede agudizar más a partir del 5 de noviembre. El escenario es novedosísimo y hay que hacer camino al andar.

EL OJO DE HALCÓN

#### La línea Mazón

La línea de Carlos Mazón, el acuerdo relámpago con Vox para presidir la Generalitat Valenciana, fue catalogada de intrusión para justificar la victoria insuficiente de Feijóo. Sin embargo, era la continuación lógica de la foto de Colón para contener a Vox. Marcó tendencia y dio carta de vali-

dez al escenario de Abascal vicepresidente, como esperaba la mayoría de la M-30 y no sucedió (por la mínima). ¿Cuál es la línea ahora? Relampaguear con un ataque al flanco central para disputarle al PSOE la transferencia que le permita aspirar a la absoluta. Síganle la pista.



## An acoustic evening with Carla Bruni

VIU UNA VETLLADA IRREPETIBLE SOTA LES ESTRELLES DE CARDONA! CONCERT D'ESTIU D'AFORAMENT REDUÏT.



LAVANGUARDIA





LUNES, 22 JULIO 2024

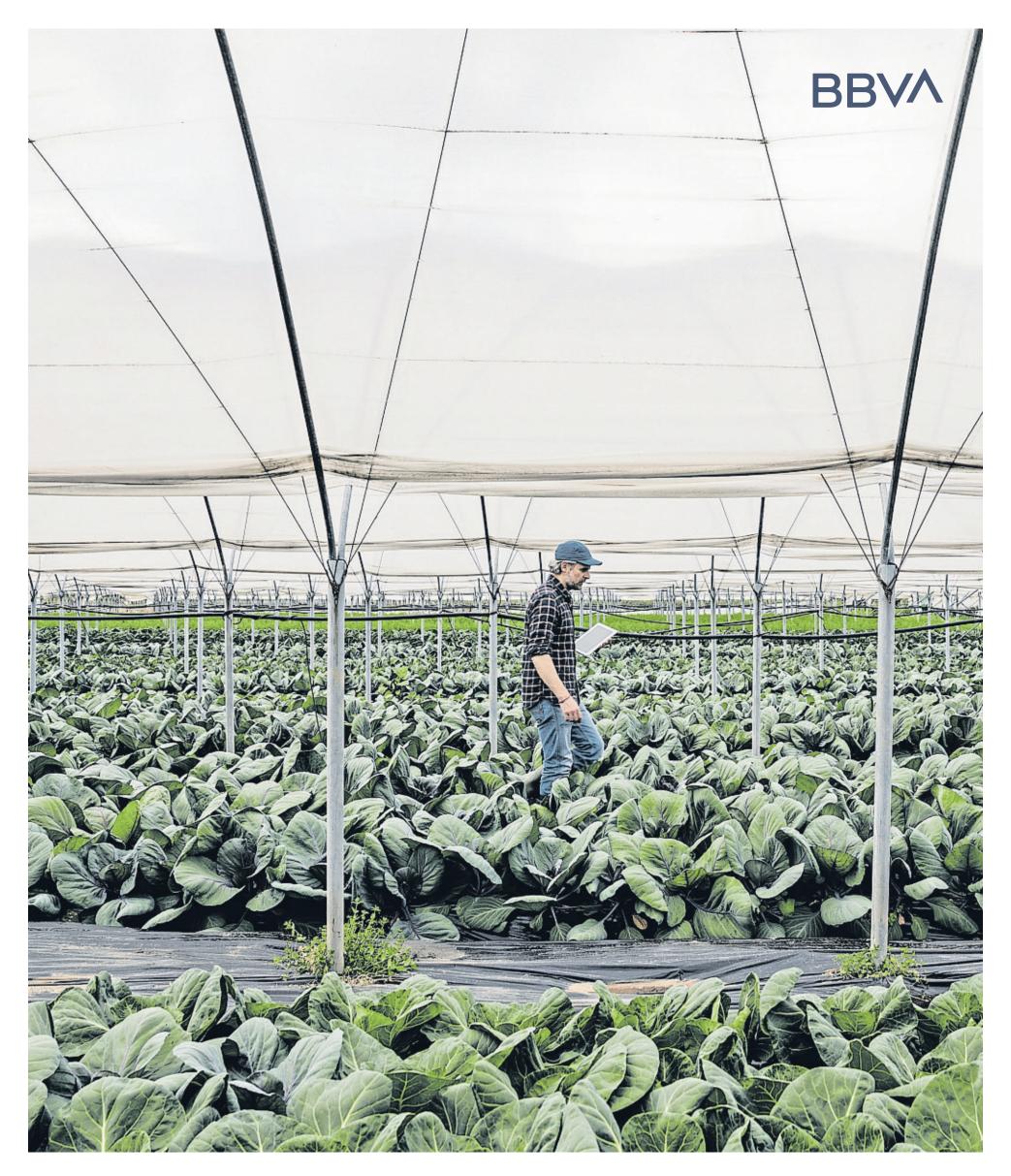

# El comercio exterior es un motor clave del crecimiento económico

#### ¿Cómo podemos contribuir los bancos?

En BBVA, en 2023 hemos apoyado más de 100.000 proyectos de expansión internacional a través de servicios de financiación, garantías y soluciones para reducir riesgos por un importe superior a 31.000 millones de euros.

#### ¿Avanzamos?

#### **LA VANGUARDIA**

**PRESIDENTE-EDITOR** JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ **DIRECTOR**Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS
Lola García
Miquel Molina
Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR
Enric Juliana
Álex Rodríguez
Manel Pérez

SUBDIRECTORES
Isabel Garcia Pagan
Lluís Uría
Joel Albarrán
Lucía González

#### Biden decide tirar la toalla

Los demócratas han de

buscar contra reloj un

nuevo candidato tras la

renuncia del presidente

inalmente Joe Biden ha tirado la toalla. El presidente anunció ayer la retirada de su candidatura a la reelección. En un comunicado en la red social X, señaló que había tomado la decisión por el bien del partido y la nación, y que servir al país ha sido "el mayor honor de mi vida". Dijo que se concentrará en sus obligaciones como presidente hasta que acabe su mandato. En otra publicación, ofreció su "pleno apoyo" a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea la candidata demócrata a la presidencia.

La situación era ya insostenible para Biden. Desde su desastrosa actuación en el debate televisado contra Trump, las presiones internas y externas para que reconsiderara su postura y renunciara se habían disparado. No sabemos si al final el Señor

Todopoderoso – como él mismo dijo – se lo ha pedido, pero quienes sí lo habían hecho, directa o indirectamente, eran desde los líderes demócratas de las dos cámaras hasta congresistas, donantes y voces tan importantes en el partido como Barack Obama y Nancy Pelosi.

Pese a sus esfuerzos en entrevistas televisadas y en apariciones públicas, las evidencias de las limitaciones de Biden para

afrontar la campaña con mínimas garantías de victoria habían ido en aumento. Lapsus, errores, vacilaciones y, como guinda del pastel, un contagio por covid que le obligó a aislarse. Pero quizá el punto de inflexión haya sido el atentado contra Donald Trump, del que este ha salido tremendamente reforzado y que ha hecho que las encuestas le sean claramente favorables.

Mientras Trump parece flotar sobre las aguas, tiene todo el Partido Republicano a sus pies y acaba de ser aclamado en la convención tras sufrir un atentado, en el bando demócrata se abre ahora un escenario nuevo, imprevisible, en el que habrá que actuar contra reloj. La convención demócrata se celebra en Chicago del 19 al 22 de agosto y, al retirarse Biden, los compromisarios que debían votarlo en representación de sus estados quedan liberados de esa obligación. Habrá que ver si el

cónclave demócrata decide cerrar filas en torno a Harris o si, como ha propuesto Nancy Pelosi, se celebran unas miniprimarias para que otros candidatos puedan presentarse y ver con qué apoyos cuentan. Habrá que elegir también el candidato a vicepresidente.

Harris hereda la infraestructura y el dinero recaudado por Biden, pero, si es nominada en la convención, habrá que ver si tiene la fuerza electoral necesaria para batir al candidato republicano, la fortaleza para mantener unido al partido y la determinación para estar cuatro años en la Casa Blanca. Hereda también el legado político de Biden, con sus éxitos y sus fracasos. Durante su mandato ha tenido un perfil muy bajo, pero ahora está obligada a dar un decidido paso al frente.

Nadie duda de la honestidad política de Biden y de su voluntad de servicio público durante décadas. Esa ha sido su grandeza. En su presidencia ha estimulado la economía, ha luchado contra la crisis climática, ha potenciado el Estado de bienestar y ha devuelto a EE.UU. al multilateralismo. Pero su debilidad había llegado a una situación extrema. De seguir en campaña, su probable derrota en noviembre podía

arrastrar a los demócratas con él, quedando en franca minoría en las dos cámaras del Congreso.

El cambio de candidato no garantiza que eso no vaya a poder suceder, pero abre un escenario distinto. Lo que los demócratas –y creemos que la sociedad estadounidense– no se pueden permitir es que Trump llegue de nuevo a la Casa Blanca teniendo también el control absoluto del poder legislativo y con un poder judicial en gran parte nombrado por el propio Trump, lo que le convertiría en un monarca con un poder absolutista.

A los demócratas les aguarda una carrera contra reloj para buscar un candidato alternativo a Biden que ofrezca mínimas garantías de victoria y tenga el apoyo de todo el partido. En Estados Unidos vuelve a abrirse una etapa de incertidumbre de consecuencias imprevisibles.

#### **Nuevo Port Olímpic**

La ciudad recupera un

espacio urbano que

combina deporte, ocio,

cultura y economía

a transformación del Port Olímpic ha sido tan radical que, desde ayer, hay que hablar de que Barcelona tiene un nuevo Port Olímpic. Después de varios años de obras los ciudadanos disponen de un nuevo espacio portuario, deportivo y recreativo de más de 20.000 metros cuadrados que reconectan Barcelona con el Mediterráneo. Nada recuerda al viejo Port Olímpic, que se inauguró en 1991 en el marco del nuevo frente marítimo diseñado para los Juegos Olímpicos de 1992, y cuyo

uso degeneró posteriormente con la expansión en la zona de locales de ocio nocturno de dudosa reputación y que fueron foco de conflictividad.

La fiesta de inauguración del nuevo Port Olímpic, presidida ayer por el alcalde, Jaume Collboni, da la bienvenida –en esta ocasión– a la celebración de la Copa del América, la principal competición náutica del mundo, que tiene lugar este verano en Barcelona.

Es importante la recuperación de ese espacio ciudadano junto al mar y el esfuerzo de diseño y construcción realizado por los técnicos, arquitectos y urbanistas. La reconfiguración del muelle de Mestral ha dado paso a una plaza de 8.000 metros cuadrados de estancia y paseo ajardinados, con una gran pérgola de madera, prevista para programar actos culturales y lúdicos, como serán próximamente los de las fiestas de la Mercè y los de la Regata Cultural de la Copa del América.

Sobre el dique de Recer se ha construido, además, un paseo-mirador, con vistas al mar y a buena parte del litoral barcelonés. En el muelle de Gregal se ubica el llamado Balcón Gastronómico, en el que a finales de agosto empezarán a abrir un total de nueve restaurantes y tres tiendas gastronómicas. Asimismo el nuevo Port Olímpic acoge un núcleo de empresas orientadas a servicios y actividades relacionadas con la economía azul, aquella que tiene que ver con el mar, las actividades marítimas y la náutica. Todo ello, además, conectado

directamente con la ciudad a través de nuevos accesos.

La regeneración de la nueva zona marítima, que pone fin a lo que se había convertido en un punto negro de la ciudad, combina pues la apertura al mar con actividades culturales, lúdicas, gastronómicas y económicas, en lo que pretende ser un espacio público de calidad. El objetivo, a partir de ahora, debe ser preservar el es-

fuerzo y la inversión realizada.

El frente marítimo barcelonés se complementará, en este mismo mandato municipal, con la construcción de un parque urbano con vocación marinera que conectará la playa de la Mar Bella con el Fòrum. Con ello se completará el frente marítimo que abrió Barcelona al mar durante los Juegos Olímpicos de 1992 y que reconfiguró la imagen y la vida de la ciudad. Bienvenido sea pues, ahora, el nuevo Port Olímpic para disfrute y beneficio de todos los ciudadanos y visitantes.

## Somos aquello que perdemos

Jordi Basté



iendo las doce horas, entre el velatorio y el funeral, de personalidades desfilando por el tanatorio de Granollers uno se da cuenta del cariño que alojaba Fermí Puig, un sabio que cultivaba el complicado arte de la amistad. Todos tenemos una anécdota, un recuerdo, un apego que se imponían siempre de una forma asombrosa a la tristeza de sus últimos e intolerables meses de vida.

Siempre agradeceré a Jordi Badia, antiguo director de comunicación del Barça, que me recomendara a Fermí para las tertulias deportivas de RAC1. Era el 2004 y ahí empezó una trepidante amistad descompensada (Fermí era mejor en todo, créanme) y la formación de una tribu sin nombre, contenedor de barcelonistas zampones donde discutíamos al son de los fogones de nuestro héroe hasta el último día que fue el de la eliminatoria en París contra el PSG.

Siempre quedará en su tumba y en

#### Cruyffista, guardiolista y laportista, Fermí Puig los defendió hasta límites inexplicables

las nuestras las barbaridades dichas e incluso gritadas en el reservado museo de su restaurante de la calle Balmes donde nos reuníamos cada noche de Champions a ver el Barça como excusa del encuentro y entonces descubrir el ágape que nos había preparado y quién podría aparecer por ahí para soportar nuestra bendita locura (un día Alexia Putellas, otro Pep Guardiola ....)

Éramos de su equipo y nos admiraba el respeto reverencial de su profesión (de Ferran Adrià a Carles Gaig, de los hermanos Roca a Carme Ruscalleda, de Josep Maria Kao a Romain Fornell, de Nando Jubany al desaparecido Santi Santamaria) porque siempre fue de cara y jamás de escondidas.

Cruyffista, guardiolista y laportista, Fermí Puig los defendió hasta límites francamente inexplicables, pero siempre con argumentos y sin mala fe contra nadie. Algunos empezamos a tener una edad donde las bombas cada día nos caen más cerca y desciframos la vida entendiendo, mal que nos pese, que somos todo aquello que perdemos.

El adiós de Fermí Puig forma parte de esa lista de gente que ya forma parte de tu vida y, que los evocas porque es un pasado lleno de riqueza. Ayer gritamos qué injusta es la vida (y también la muerte) y hoy tocará aceptar que su adiós es definitivo.

Fue un honor, Fermí. Un inmenso honor. Y otro whisky, por favor. Y una agua con gas. Y gol de los otros. •

## Mala educación, fractura civil

#### Antoni Puigverd



n pocos días de diferencia, un gesto político se ha repetido en España y en Francia. Un gesto de desprecio o, como antes se decía, de mala educación. Ahora se llama trolear, acción frecuente en las redes. Protagonizada por los llamados troles, consiste en bloquear una conversación, acosar a un rival o tomar el pelo a alguien. La particularidad del gesto al que me refiero es que en España ha sido protagonizado por un famoso futbolista de derechas, Carvajal, flamante triunfador con la selección española (y el Madrid); mientras que en Francia ha sido protagonizado por diputados de izquierdas.

Carvajal, en el acto oficial de recepción a los ganadores de la Eurocopa, saludó con malos modos al presidente del Gobierno. Le dio una mano rápida y displicente, mirando hacia el otro lado para dejar claro que no reconocía su autoridad. Al parecer, Carvajal es hijo de un policía que tiene compañeros afectados por los hechos de octubre del 2017 en Catalunya. Aparte de sus cualidades como

futbolista, Carvajal es conocido por su ideología. No quiso condenar a Rubiales durante el escándalo del beso a Hermoso, se distanció de las declaraciones políticas de Mbappé, suele expresar un patriotismo pétreo y podría ser el ideólogo de los gritos sobre Gibraltar y del nacionalismo etilico de que hicieron gala los jugadores en la celebración del campeonato.

En cuanto al gesto de los diputados franceses de izquierdas, tuvo lugar el pasado jueves, durante la elección de la Mesa de la Asamblea Nacional. Fue elegida en tercera vuelta, y por mayoría relativa, Yaël Braun-Pivet, del grupo de Macron. Antes de empezar dicha

#### La doble vara de medir gestos políticos sería obscena de no ser tan habitual

elección, se constituyó, como ocurre en todos los parlamentos, una mesa de edad. El más joven resultó ser un diputado lepenista, Flavien Termet. Vestido de azul oscuro y con corbata, como les pide Marine Le Pen para dar imagen de seriedad, el benjamín de la Cámara custodiaba la urna mientras los diputados iban depositando la papeleta. Después de ejercer el voto, Termet les ofrecía la mano

para el saludo. Los de izquierda no quisieron saludarle. A uno de ellos, François Piquemal, no le bastó con negarle el apretón de manos: le tomó el pelo como si jugara al infantil "piedra, papel, tijera". Acabada la sesión, se jactó en las redes sociales de su desprecio al diputado lepenista, que, recordémoslo, actuaba en aquella circunstancia, no en su nombre sino como miembro de la mesa de edad.

El bromista Piquemal es profesor de instituto. Antes, los profesores enseñaban buena educación a los alumnos. Este profesor francés debe considerar que, siendo él del bando de los "buenos", tiene obligación de despreciar a los "malos". Creerá que la derecha va a menos gracias a la agitación gestual de los moralmente superiores.

Por supuesto, los mismos que han criticado a Carvajal, han aplaudido a los diputados de izquierda, y viceversa. Esta doble vara de medir los comportamientos políticos sería obscena de no ser tan habitual.

Más allá de la opinión que susciten, los presidentes de Gobierno o los miembros de una Mesa parlamentaria representan al conjunto de la ciudadanía, no a la parte. Los gestos de mala educación hacia las instituciones están en la base del clima de fractura civil que se extiende por todas las sociedades occidentales. Puede parecer que existe una distancia sideral entre la burla o el escarnio y el disparo de un rifle de repetición. No lo crean. En ambos casos, el adversario es un enemigo: una rata inmunda. Así comienzan las guerras civiles.

#### GARABATOS-KAP



veces sucede lo siguiente. Uno recibe la llamada del hijo diciéndole desde comisaría: "Papá, me han detenido por tráfico de sustancias". O la del marido: "Me han denunciado por acoso en el despaho". O el hermano menor: "Me acusan blanqueo de capitales". Cuando quien contesta al teléfono es un político o un famoso, la noticia ya se ha expandido. El hermano de la presidenta de Navarra fue detenido por vender estupefacientes. El día menos pensado puede uno enterarse del ingreso de un familiar en comisaría y tener que soportar que él o ella tienen también alguna culpa. Injustamente, ello afecta a la familia y ya no digamos a un personaje público. Recordemos el vía crucis de Mónica Oltra, acusada de ocultar los delitos sexuales de su exmarido. Pagan justos por pecadores.

El principio es: nadie es culpable del delito cometido por otro. Es posible que moralmente lo sienta así, culparse sin tener culpa.

### La familia no es culpable

#### **Norbert Bilbeny**



Pero, por ejemplo, no se puede reprobar a un padre o madre por los actos ilícitos de su hijo. Desde el punto de vista legal tampoco hay culpabilidad. No se debe castigar a nadie por un crimen ajeno. Un joven ha intentado asesinar a Donald Trump. ¿Tienen sus padres alguna culpa? Oigo decir: "Sí, en Estados Unidos hay padres que regalan armas a sus hijos por su aniversario. Son los responsables de que su hijo sea luego un criminal". Entramos, pues, en las excepciones. Se es culpable del delito de otro si uno es cómplice de ello o lo ha estado ocultando. Y en general, cuando teniendo la responsabilidad legal sobre un tercero –un hijo, un alumno, un empleado– no se ha actuado con la vigilancia que hubiera evitado el acto ilícito (es la *culpa in vigilando*). Pertenece al derecho civil, no al penal.

Aunque la sociedad, en su fondo primitivo, tienda a la sospecha ("Piensa mal y acertarás") y a la venganza ("Quien la hace la paga"), ha de quedar claro que ética y penalmente lo hecho por otro no le es imputable a uno. Es un principio que viene de Aristóteles: los actos son de cada uno, en uso de su entendimiento y voluntad. En derecho penal es la "personalidad de la pena".

#### El ejemplo de Cabassers

#### Màrius Serra



a comarca del Priorat acaba de sumar un nuevo motivo de orgullo. Al prestigio de sus vinos, la candidatura a patrimonio mundial de la Unesco y la publicación de un retrato tan maravilloso como Lo mig del món (Club Editor, 2023) de Roser Vernet, presidenta del Centre Quim Soler de El Molar, se añade ahora el ejemplo del bello municipio de Cabassers.

A diferencia de otros casos de ensimismamiento toponímico, el Ayuntamiento ha decidido adecuar la grafía del topónimo al marco normativo. Y, por lo tanto, la grafía prefabriana Cabacés será sustituida por Cabassers. La decisión, fruto de varias sesiones informativas con una notable participación vecinal, se comunicó el pasado 12 de julio en un acto muy concurrido convocado por el alcalde, Jaume Pujals Pujals, con ponentes de la Generalitat y el Institut d'Estudis Catalans, moderados por un profesor de la Universitat Rovira i Virgili.

Aunque en este caso no hay ningún *santo* implicado en el nombre ni se añaden o eliminan elementos significativos, a menudo la ortografía des-

#### En Cabassers han demostrado una madurez que les honra

pierta pasiones y existía el peligro de que la mera sustitución de una ce por dos eses y el añadido de una erre antes de la ese final hicieran caer a los habitantes de Cabassers en un bucle melancólico. No ha sido el caso.

Han demostrado una madurez que les honra, esquivando trampas tan nocivas como asociar la grafía prefabriana al franquismo o la ortografía normativa a la democracia y sabiendo aprovechar la convocatoria consistorial para expresar la divergencia de criterio con respeto. Tanto los partidarios de la grafía antigua como los de la grafía normativa son un ejemplo para otros municipios con discrepancias toponímicas. Al final, a nadie se le ocurre que un Ayuntamiento pueda poner a votación si hombre se escribe con hache o no.





Josep M. Colomer

## El declive del imperio americano

odos los imperios de la historia han tenido periodos de ascenso y periodos de declive, desde el imperio romano y una decena de imperios en Asia hasta los imperios coloniales europeos, como el español y el británico. Respecto de Estados Unidos de América, visto en perspectiva y teniendo en cuenta sus cuotas relativas de la población, la economía, el armamento y la ciencia mundiales, no cabe mucha duda

de que el periodo culminante fue de 1940 a 1960. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, una de las pocas guerras justas de la historia; tras la victoria, diseñó el orden mundial con las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y creó la OTAN con los aliados europeos. Las décadas de los cuarenta y cincuenta fueron también de hegemonía tecnológica y cultural americana con los automóviles, los electrodomésticos, la televisión, la Coca-Cola y las superproducciones de Hollywood.

La euforia terminó con el asesinato del presidente Kennedy en 1963. Los años sesenta y setenta fueron de desorden interno y externo, con los movimientos de derechos civiles por un lado y la absurda y criminal guerra en Vietnam por el otro. En contraste con la pauta de los decenios anteriores,

hubo una sucesión de presidentes que no completaron un segundo término: Kennedy fue asesinado, Johnson se retiró de las segundas primarias, Nixon dimitió, Ford hizo el ridículo y Carter perdió la reelección. Era un país en desorden y en declive.

Pero hubo un rebote. Desde 1980, los presidentes Reagan, Bush sr. y Clinton dieron un giro que podría compararse con el del emperador Octavio Augusto en Roma, también tras un declive: concentrarse en la política exterior y militar, y dar más autonomía a las provincias o los estados en temas internos, incluidos los asuntos sociales. Fue un nuevo periodo de ascenso imperial. La guerra fría culminó con la reunificación de Alemania y la disolución

de la Unión Soviética. Clinton intentó integrar a la nueva Rusia mientras continuaba apoyando políticas interiores menos intervencionistas en asistencia social y temas de familia.

Este rebote se terminó con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Así, los dos periodos de ascenso fueron cerrados por dos episodios traumáticos de esos que cualquier ciudadano recuerda dónde estaba cuando se enteró: el ase-

de profesionales voluntarios. Tras aprender la lección de los efectos políticos negativos de esas guerras, en Ucrania se ha dado un paso más: ya ni siquiera se envían tropas profesionales, sino que solo se venden armas (compradas por el Gobierno a los fabricantes americanos a cargo de los impuestos de los ciudadanos y que el país receptor deberá pagar).

Al mismo tiempo, la polarización política se ha ido acentuando con una sobrecar-

JUANMONINO / GETTY IMAGES/IST

оскрното

un proyecto en construcción (al que le haría falta un giro a lo emperador Augusto, como ya expuse en otro artículo).

La mayor debilidad de Estados Unidos es su sistema político ineficiente, con separación de poderes y solo dos partidos, que es poco capaz de gobernar un país tan grande y complejo. Pero gane quien gane la elección presidencial este noviembre, dentro de cuatro años se jubilará la generación de los *boomers*, ya muy avejentados, y

llegará nueva energía creativa de la generación más joven, incluyendo a las mujeres que aún están inéditas en la presidencia.

Hay algunas voces en Europa, muchas en España, bastantes en Catalunya y hasta varias firmas en La Vanguardia que se regocijan con el declive de Estados Unidos. Ahora también le llaman Schadenfreude. En España, muchos tienen una opinión desfavorable de Estados Unidos (40%, según el Pew Research Center). Pero también es el país de Europa con la proporción más pequeña de ciudadanos capaces de mantener una conversación en inglés (27% frente a una media europea del 40%, según el Eurobarómetro). Parecería que todavía sobrevive aquella vieja España de Antonio Machado, que "desprecia cuanto ignora".

Hay dos raíces históricas de este desapego. La más reciente es que, a

diferencia de Francia, Italia o Alemania, España no fue liberada del fascismo por los americanos. Pero el desamor ya venía de antes: los penúltimos coletazos del imperialismo colonial español chocaron con los primeros testarazos del imperialismo americano en lo que unos llaman la guerra de Cuba y los otros la guerra Española-Americana. Este enfrentamiento aún reverbera, por ejemplo, en las habaneras en la Costa Brava, cuando los veraneantes vociferan a coro: "Tingueren la culpa els americaaans!". Ya lo advertía la fábula: los que no pueden alcanzar las uvas dicen que están verdes.•

JOSEP M. COLOMER, politólogo y economista



#### Cabe un rebote porque el declive es relativo y depende del desempeño de los otros imperios

sinato de John F. Kennedy y el 11-S. Desde entonces, el gobierno volvió a enzarzarse en aventuras bélicas como una imaginaria "guerra global contra el terror" y absurdas guerras "preventivas" en Iraq, Afganistán, Siria y Libia, ahora ya sin el servicio militar obligatorio que tantas rebeldías había generado, sino con un ejército

ga de la agenda pública interior con temas de inmigración, raza, familia, género, control de armas y derechos de voto. Aún estamos en esa fase de declive.

Otro rebote del imperio americano en el futuro es posible porque el declive es siempre relativo y depende del desempeño de los otros imperios mundiales. Los principales rivales potenciales no están mucho mejor. Rusia ha estado jadeando y dando zarpazos tras perder un cuarto de su territorio y la mitad de su población tras la disolución de la URSS. China ya sufre la rigidez de la dictadura ante una crisis económica incipiente y padecerá una enorme pérdida de población por escasez de mujeres y baja natalidad. Y la Unión Europea es todavía

l expresidente José María Aznar, que nunca se ha caracterizado por la sutileza, el decoro y la elegancia, sino más bien por la rudezay la obscenidad del castellano de cepa vieja, reñido con la pompa y la circunstancia de la vida urbana, es decir, de la urbanidad, llamó al golpe blando hace me ses, fuera de sí ante la determinación socialista de aprobar una amnistía para el procesismo -él, que quiso negociar un armisticio con ETA regalando beneficios penitenciarios-y dijo la frase infamante que lo acompañará en los libros de historia: "El que pueda hacer que haga". No es muy difícil despejar las pronominales de la oración: el que pueda acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez,

En el pintoresco desempeño del juez Juan Carlos Peinado –como antes que él el juez Juan José Escalonilla, y los campeones de la causa en las altas magistraturas, José Manuel García-Castellón y Manuel Marchenase aprecia sin mucho esfuerzo la impronta

#### EL PATIO DIGITAL



#### Pedro Vallín



El que pueda adular que adule

de la arenga aznariana, ese denuedo por cumplir -pecho hinchado, hombros atrás, tripa dentro y barbilla apuntando al cielocon la salvación de la patria. La guerra de las estructuras del Estado profundo contra la democracia liberal es transparente y ni siquiera hacía falta que se destapara el monsruoso escándalo del espionaje a rivales políticos patrocinado por el Ministerio del Interior, en los tiempos de Jorge Fernández Díaz, para entender la gravedad de lo que pasa en España desde que en el 2015 saltara por los aires el sistema bipartito y se formara una coalición heterogénea para violentar el mandato del votante, violando los derechos de los electos e incluso lanzando por una ventana de Ferraz a todo un secretario general del PSOE.

El prestigio de las fuerzas del orden, las autoridades de Interior y las altas magistraturas de la judicatura se ha resentido de forma sensible por esta adhesión de tantos *hooligans* al enfurecido Leviatán hobbesiano, en

contra de la voluntad expresada en las urnas

una y otra vez desde que comenzó esta batalla. Pero no contábamos con la novedad. Este fin de semana fue tendencia en redes sociales la Universidad Complutense de Madrid, cuyo rector, Joaquín Goyache, destacado miembro del fandom de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha intentatia causa contra Begoña Gómez y que, habida cuenta lo conocido, boquea ya en el suelo como un pez fuera del agua. Que la adulación descontrolada y los desahogos políticos de un rectorado malogren la reputación de una institución pública de enseñanza es gravísimo, pero habría de recordar esta tropa, en sus chanzas de francachela y pacharán, que el diagnóstico para estos aduladores a los que Aznar toca la corneta constituye un elemento tan común y tóxico del poder que Maquiavelo dedicó un entero capítulo de El Príncipe a prevenirnos de ellos. Y Aristóteles nos regaló un apotegma justo: "Todos los aduladores son mercenarios, y todos los hombres de bajo espíritu son aduladores".

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a **cartas@lavanguardia.es**. *La Vanguardia* las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la direc-

ción y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. *La Vanguardia* se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### **Estimat Fermí**

Has marxat massa aviat i ens has deixat orfes de la teva extraordinària cuina. Però també enyorarem, i encara més, el teu tarannà afable i senzill, la teva bonhomia i generositat, la teva capacitat de comunicar amb tothom. Ens ha deixat una gran persona, un català de soca-rel, un culer empedreït, un bon amic. T'enviem una forta abraçada cap al cel, que ben segur rebràs amb el teu somriure de sempre Descansa en pau!

> Lola Rifé i fills Barcelona

#### Cuidado con el turismo

No dudo de que el aumento del turismo comporta algunos problemas serios. El más grave es el incremento de precio de la vivienda para los autóctonos. Pero probablemente muchos de los manifestantes que expresan su descontento también se han convertido en turistas a lo largo de su vida. Probablemente los que no lo han hecho es porque quizá no han podido. Así que hay que ser más cautos. Y también tener mucho cuidado con lo que se pide, ya que la desaparición del turismo, en un país que vive esencialmente de él, solo puede traducirse en paro.

Alberto Martorell Lossius

Barcelona

#### Al borde del colapso

Las infraestructuras están al borde del colapso. Hace unos días que Trànsit advertía que las vías rápidas se encontraban al límite de su capacidad con el mayor tráfico de camiones de toda España. Y se decide hacer las obras de cobertura de la ronda de Dalt, que suponen colas kilométricas durante todo el día.

¿Se han dado cuenta de los escasos medios asignados a esta obra trascenden-

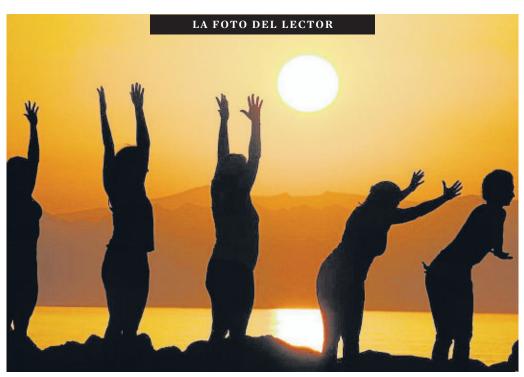

#### Ejercicios al amanecer bajo un cielo de calima

Mari Cortés muestra a un grupo de mujeres haciendo ejercicio al amanecer, evitando las horas de más calor de este verano, en la Costa del Sol, en el espigón de Fuengirola, bajo un cielo de calima y de color anaranjado. Compartan sus fotos en el correo participacion@lavanguardia.es

tal para Barcelona? En otros países acortarían el tiempo dotándola de los medios necesarios y trabajando las 24 horas.

Genaro Millet Capella
Suscriptor Barcelona

#### Amigos de lo ajeno

Qué envidia aquellos ciudadanos que pueden vivir tranquilos sabiendo que cerca de ellos no hay amigos de lo ajeno. No tenemos esa suerte los ciudadanos que vivimos en Barcelona. Vamos con miedo, protegiendo nuestras pertenencias, avisando a aquellos despistados que pueden ser posibles víctimas. En menos de un mes ya van dos cascos robados de mi moto. Los dejo siempre guardados bajo llave, pero no sirve de nada, te los acaban robando. La solución es tan sencilla como endurecer las penas de los pequeños hurtos o robos. No tiene ningún sentido detener a los ladrones y que en menos de 48 horas puedan volver a delinquir sin consecuencia alguna. Sueño con poder vivir tranquilo, sin miedo, sabiendo que nadie tocará nada que no sea suyo. Sueño con poder vivir en libertad nosotros, y no como ahora parece que pasa con los amigos de lo ajeno.

Albert Baixauli Amado Barcelona

#### De Barcelona a Mataró

Cal augmentar sense més retard la freqüència d'autocars que van de Mataró a Barcelona i evitar de totes totes que els viatgers hagin d'anar amuntegats als passadissos. Tothom hauria d'anar assegut, i també amb el cinturó de seguretat cordat, cosa que no passa. Tot plegat suposa un greu risc en un vehicle que circula per l'autopista a 120 km/h. Fins ara no hi ha hagut cap accident greu en aquesta línia, però si un dia passa lamentarem que no s'hagin pres abans aquestes

D'altra banda, aviat co-

mençarà a funcionar el tramvia de la Diagonal. Serà molt convenient que els autocars del Maresme facin una aturada a Glòries per facilitar als usuaris que ho requereixin la connexió amb altres zones de la ciutat. Ara mateix només hi ha la parada de Tetuan i la de la ronda Universitat.

Enric Casanova Mataró

#### Els nois del tennis

M'encanta veure els nois i noies que recullen les pilotes als partits de tennis per ajudar els professionals a jugar, l'entusiasme que projecten, la disciplina, la perfecció amb la postura i l'eficiència de col·locar-se al lloc adequat i les ganes que tenen. Són d'admirar. Si tothom posés a la seva feina les mateixes ganes de fer les coses bé, el món aniria molt millor. Moltes felicitats, nois i noies, hem d'aprendre de vosaltres.

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es **Defensor del lector** 

defensor@lavanguardia.es

**Barcelona** Av. Diagonal, 477. 08036 Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587

Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

Xavier Beorlegui Subscriptor Sabadell

#### grupoGodo

#### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls — Consejero Delegado
Màrius Carol — Consejero Editorial
Ramon Rovira — Director General de Presidencia
Ana Godó — Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier
Jaume Gurt — Director General Corporativo
Pere G. Guardiola — Director General Comercial y de Expansión
Xavier de Pol — Director General de Negocio Media
Jorge Planes — Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

#### LAVANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

 Óscar Rodríguez
 Director General

 Javier Martínez
 Director Digital y Suscripciones

 Xavier Martín
 Director Económico Financiero

 Juan Carlos Ruedas
 Director de Marketing y Desarrollo de Negocio

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Fax: 93 481 24 55

Internet www.lavanguardia.com Depósito legal B-6.389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa)

ISSN 2462-3415 (edición en línea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL Polígono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

**Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL**Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

© LA VANGUARDIA EDICIONES. SL. BARCELONA. 2024. TODOS LOS

© LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, mecánico, totoquimico, electrónico, magnético, electrónico, no producio, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el artício 321 del Texto Retundido de la LPI, La Vanguardia Ediciones, S.L. se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñi revistas de persea con finas comerciales (press-ciolpreg) sincortar con la previa autorización de la Vanguardia Ediciones, SL.

#### El Nou Camp Nou

#### **Albert Montagut**



ué diría hoy el Elefant Blau de Joan Laporta de la gestión del propio Joan Laporta? Aquel lobby de jóvenes empresarios y profesionales liberales creado para oponerse a la presidencia de Josep Lluís Núñez ¿estaría de acuerdo con la gestión del actual presidente del FC Barcelona?

Los recientes triunfos de las selecciones española y argentina, con Lamine Yamal y Leo Messi como grandes estrellas de sus equipos, han representado un respiro para los barcelonistas. La idea de que el Barça sigue formando jugadores para el fútbol caviar sirve estos días para contrarrestar el tsunami de nacionalmadridismo que ahoga este país.

Pero disfrutar con Yamal y recordar a Messi no es suficiente. El barcelonismo está en horas bajas y más allá de las sospechas sobre cómo se materializan algunos fichajes y las críticas por las evidentes malas prácticas en el seno del club, el mejor termómetro de la entidad es el Espai Barça.

Barcelona y los barcelonistas esperan un Nou Camp Nou que enorgullez-

#### A Laporta se le juzgará por todo, pero sobre todo por la gestión del nuevo estadio

ca a la ciudad de los arquitectos, como ocurrió en 1957 con el proyecto de Francesc Mitjans. Si el nuevo estadio no supera las expectativas de los aficionados, Laporta no tendrá que preocuparse por su gestión deportiva y financiera, porque la crítica social marcará su legado.

Las obras del nuevo Camp Nou continúan con críticas de arquitectos y noticias inquietantes. Al sorprendente cambio del equipo que ganó el concurso y diseñó el futuro Espai Barça, la prestigiosa multinacional japonesa Nikken y el despacho de arquitectos de Joan Pascual, por la polémica constructora turca Limak se han sumado inesperados retrasos y cambios de los planos aprobados originalmente.

Por ejemplo, los palcos vip de la parte superior de la primera gradería, que tenían una visión óptima, se han recolocado en el segundo anillo, alejando la visión del campo unos 40 metros, así que la ubicación ha dejado de ser privilegiada. Este cambio, que también afectará en la proximidad al césped a los abonados de esa tercera visera, es un mal augurio de lo que pueda pasar tras la entrega final, cuando sean los socios los que decidan si la obra gusta, está bien ejecutada y si están o no satisfechos.

Si el nuevo Bernabéu es un mastodonte que causará problemas a quienes permitieron a Florentino Pérez construir semejante barbaridad, el nuevo Camp Nou solo tendrá un responsable: Joan Laporta. Y ese será su legado.

## Sociedad

La conservación de la biodiversidad en Catalunya

## Los ataques al ganado obligan al Govern a afrontar la expansión del lobo

La Generalitat extrema la vigilancia, sufraga daños y financia la protección ante el carnívoro

**ANTONIO CERRILLO** 

Xavier Vaqué, un ganadero de Rupit (Osona), no olvidará nunca la mañana del 27 de mayo cuando comprobó cómo su rebaño de ovejas -que suelen pastar en la finca La Sala-sufrió un ataque letal ocasionado por el lobo. El carnívoro provocô la muerte inmediata de una oveja, pero otros 15 ejemplares resultaron malheridos, lo que le obligó a sacrificar a cuatro ovejas más. Vaqué confiesa que se muestra intranquilo. "La vida me ha cambiado. El lobo me ha hipotecado la vida. No puedo irme tranquilo a pasar el fin de semana fuera sabiendo que las ovejas quedan expuestas a nuevos ataques", señala a este diario el ganadero, propietario de 300 ovejas que cría en extensivo.

Las fotografías del suceso muestran imágenes de animales desgarrados, con mordeduras profundas e, incluso, una de las ovejas ha quedado convertida en un amasijo de lana que apenas tapa el esqueleto. Inicialmente, se pensó que el suceso habría sido provocado por algún perro, y no por el lobo.

De la misma manera, los días 16,

#### "El lobo ha hipotecado mi vida", dice uno de los ganaderos de Rupit cuyas ovejas sufrieron el ataque

17 y 18 de mayo, un vecino, Joan Pròsper, otro ganadero del pueblo -y que suele dejar igualmente libre al rebaño en los bosques de Collsacabra- sufrió los mismos embates: seis ovejas resultaron heridas y dos debieron ser sacrificadas para evitar el sufrimiento tras las heridas. En ambos casos, las sospechas se dirigieron tam bién hacia un jabalí, hasta que finalmente las imágenes de un lobo, captadas en una cámara de videotrampeo colocada en un lugar cercano, permitió atar cabos e identificar el verdadera origen de todo lo que les había ocurrido.

Estos ataques de lobos al ganado en Catalunya han recordado de manera abrupta la presencia creciente de este animal en diversas comarcas y la necesidad de organizar la coexistencia con el carnívoro, catalogado como especie

protegida en el ámbito europeo. Cada año se detectan en Cata-

lunya entre cuatro y cinco individuos, con una tendencia general que evidencia la ocupación creciente de ciertos territorios donde lobos solitarios aparecen de manera errática y esporádica movidos por una dispersión que nace en Francia y que les va permitiendo ganar terreno. "Los lobos están en expansión en toda Europa y más pronto o más tarde seguirán ocupando nuevos espacios en Catalunya", alerta Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Govern, que apunta la necesidad de prepararse ante este nuevo esce-

Desde que el lobo hizo acto de presencia de nuevo en Catalunya en el 2020 en el Cadí, ha sido identificada una veintena de lobos diferentes que aparecen de manera siempre irregular e imprevisible. "Hay años que observamos solo uno, y años que entran siete animales seguidos", añade Vilahur.

Los lobos se han detectado en zonas del Pirineo y Prepirineo, puntos de entrada de estos animales en Catalunya, mientras que las comarcas del Berguedà y el Solsonès, el Alt Empordà y el Alt Pirineu son los tres corredores más habituales de penetración. Hay ejemplares que se han detectado

#### **Animales solitarios** y erráticos en dispersión desde Francia cruzan los Pirineos

en Catalunya una sola vez, como uno en la Alta Ribagorça, mientras que en el Moianès, un ejemplar procedente de Alemania se ha dejado ver varias veces tras haber recorrido más de 1.000 kiló-

Pero las alertas han sonado sobre todo con estos recientes ataques al ganado: dos en Rupit (Oso na) este año y uno en Cistella (Alt Empordà) el año pasado.

Los lobos salvajes suelen ser detectados gracias al seguimiento de los agentes rurales en itinerarios que efectúan en invierno (cuando el lobo suele dejar sus huellas en la nieve) o en ocasiones son avistados de manera imprevista gracias a las cámaras de fototrampeo instaladas en el territorio (a veces, para el control de otras especies).

En cualquier caso, el resultado más inmediato de todo esto es que el Departament d'Acció Climâtica ha tenido que activar las in-

SITUACIÓN DEL LOBO EN CATALUNYA Y ESPAÑA LOBO Canis lupus 1840. Buena distribución en Catalunya Peso: entre 25 y 40 kg (sur de Europa) Comparación Medida: Hembras 20% más pequeñas que los machos Longevidad: 10-13 años Madurez sexual: entre 2 y 4 años EXTINCIÓN Ángulo de Percibe sonidos visión de 250° de hasta 40 kHz... Humanos 150° .los humanos Y detectan aullidos a 6-9 km de distancia Cambia el pelaje Es un animal social, monógamo dos veces al año y territorial almendrados con una buena visión nocturna Dentadura de Velocidad 42 piezas largas máxima de Amplia caja 50 km/h v puntiagudas Puede llegar a Los lobos pertenecen a la familia de los perros, por lo que comparten similitudes, desplazarse hasta pero también tienen diferencias 60 km en una noche Garras ortas y anchas Cola más Marcha directo para

FUENTE: Generalitat de Catalunya

por los ganaderos y ofrecer a los afectados en un radio cercano ayudas para prevenir nuevos ataques, lo que incluye la instalación de cierres y vallados y financiación de la vigilancia con perros mastines. Estos sucesos suponen además un enorme cambio en los hábitos de manejo de los ganaderos, puesto que se trata de rebaños criados en extensivo, que ocupan amplios territorios, y que ahora deberán ser encerrados en espacios vallados limitados si quieren estar seguros.

El ganadero Xavier Vaqué re-

Carnívoro de mamíferos entre medianos y grandes, aunque según

carroña. No come cada día, solo cuando tiene oportunidad

la estación del año puede comer pequeños mamíferos o aprovecha

demnizaciones para compensar clama que la Generalitat habilite moverse y comer. "Cercarlos de que permitan delimitar grandes espacios de protección en la montaña, mientras que la Administración ofrece unas vallas electrificadas de 1,70 metros con un cerco más pequeño para que los animales puedan pasar la noches protegidos. Vaqué se lamenta de que el rebaño no está acostumbrado a pasar la noche encerrado. En cambio, estando libres, las ovejas comen la hierba de los prados cuando les apetece.

Roedor

En verano, como hace calor, el ganado yace durante el día y en cambio aprovecha la noche para

noche tampoco me nace gracia, porque tengo miedo de que si viene el lobo, se agolpen, se electrocuten", afirma Vaqué.

El lobo es una especie protegida en el conjunto de España, pero no en Catalunya, donde se considera extinto como reproductor. Eso exime a la Administración de adoptar medidas de protección específicas. Sin embargo, en el momento en que se crucen, críen y formen manadas en Catalunya, automáticamente la Administración estará obligada a activar un plan de recuperación para cumplir la legislación. Aún no se han



Oveja atacada en Rupit en la finca La Sala

XAVIER VAQUE



LA VANGUARDIA

cruzado ejemplares del lobo ibérico y procedentes de Francia; pe ro en Alcañiz (Teruel) se hizo el seguimiento de una pareja formada por un ejemplar ibérico y una hembra italo-francesa que finalmente no llegó a criar al morir esta última por causas naturales, según explica Ricard Casanovas, jefe de servicio de Fauna i Flora de la Generalitat. "La población del lobo se está expandiendo en Europa y todo hace pensar que puede criar en Catalunya", dice Vilahur. De momento, es algo que no se ha producido, pero "estamos atentos a que esto se pueda producir", añade el director general.

Mientras tanto, en la actual situación a la Administración le toca abordar la coexistencia con un criterio en el que prima el objetivo de garantizar la prevención y gestionar los daños. Todo esto se va a traducir además en una intensificación de las comunicaciones con los sectores que puedan verse afectados y "una vigilancia activa en sentido positivo teniendo en cuenta que el lobo cumple una función ecológica de control de ungulados y otros grandes herbívoros que pueden actuar como plagas sobre los cultivos", dice Vi-

En esta fase de transición y necesaria coexistencia, el Govern está elaborando un plan de gestión que puede ser la antesala del futuro plan de recuperación. Si el animal criara y se detectara una manada, se deberían regular medidas activas de conservación. Por ejemplo, los proyectos e infraestructuras (carreteras, instalaciones eléctricas...) que se hagan

#### El Govern se prepara ante el avance: si el lobo cría en Catalunya, debe aplicar un plan para recuperar la especie

deberían ser evaluados ambientalmente antes de ser autorizados; la caza debería considerar normas adicionales de protección; y se debería "poner negro sobre blanco" las medidas ya en marcha (indemnización, protección...), entre otros elementos. "Debemos pensar en preparar un plan global para afrontar la pre sencia del lobo en Catalunya", dice el naturalista Jordi Sargatal, convencido de que es posible compatibilizar la Îlegada de este animal y la protección del ganado, aunque esa convivencia requerirá compensar las molestias y daños que ocasione de manera rápida y

Sargatal resalta algunas de las ventajas que ofrece el lobo, como su demostrada capacidad para regular las poblaciones de jabalíes o corzos. "Es el único animal que puede frenar en Catalunya al ja-

balí", sentencia.

## "Es deseable que el lince vuelva a Catalunya"

Los promotores de su reintroducción invitan al Govern

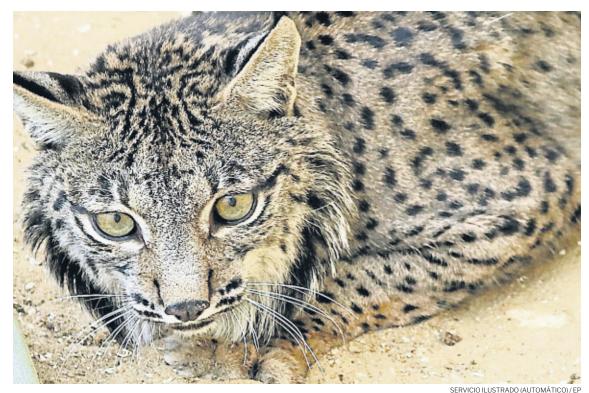

Lince fotografiado en un centro de recuperación en Huelva

A. CERRILLO Barcelona

Diversos sectores abogan por ampliar las zonas de expansión del lince ibérico en la Península, en un momento en que el estado de conservación de esta especie ha mejorado notablemente. El lince llegó a estar "en peligro crítico", pero se ha recuperado, de modo que sus censos han pasado de contabilizar 94 ejemplares en el 2002 a 2.021 en el 2023, por lo que ahora la especie está catalogada como "vulnerable". El lince se expande en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Portugal. Y, en paralelo, se está pensando por primera vez en extender su reintroducción a Castilla y León, Aragón y Madrid, mientras que en el horizonte aparece la idea de que colonice también la Comunidad Valenciana o Catalunya.

En este contexto, diversas voces plantean la conveniencia de reintroducir la especie en Catalunya. Y entre sus partidarios se encuentra Javier Salcedo, coordinador del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía y director de Life Lynx Connect, encargado de su expansión en la Península.

¿Catalunya podría acoger linces? "Sí", contesta Salcedo. "A largo plazo, la situación deseable es que el lince ibérico vuelva a ocupar gran parte de la península Ibérica, como ocurrió hace 100 o 150 años; y Catalunya forma parte de la distribución histórica de esta especie. Lo deseable es que con el tiempo vuelva a haber linces en Catalunya", resalta este

experto. Salcedo admite que para que pueda abordarse esta reintroducción se deben dar dos requisitos: "Que haya una superficie de acogida suficiente, algo necesario para albergar una nueva población de lince ibérico, y que este área tenga abundancia de presas, como conejos, así como una buena calidad del hábitat. Y entiendo que eso se puede dar". Concretamente, se necesita que las áreas elegidas tengan una superficie mínima de 10.000 ha y, además, que acoja al menos dos conejos por hectárea. Además, se analizan otras 12 variables o requerimientos, pero no excluyentes. "Miramos riesgos

#### "Solo actuaremos si hay petición unánime del territorio", dice el director general Marc Vilahur

de accidentes en carretera, posibles fuentes de conflictos u otros aspectos, pero son asuntos en los que se puede trabajar" y que se pueden resolver para echar adelante el proyecto, añade. Salcedo se muestra abierto, además, a que la Generalitat pueda participar en un futuro nuevo gran proyecto Life de alcance ibérico. "Sería cuestión de hablarlo, de discutirlo y de ver si se podría trabajar; la Generalitat debería querer esta participación, claro",

añade.
Diversas entidades crearon en su día la Plataforma del Linx pa-

ra promover un plan de reintroducción del lince en Catalunya, Un estudio elaborado en el 2022 por la Fundación CBD-Hábitat y la Crew Foundation concluyó que algunos territorios de Catalunya y Aragón reúnen condiciones idóneas para reintroducir el lince, concretamente la zona de Agramunt (Urgell) y la sierra de Alcubierre (entre Zaragoza y Huesca). En cambio, una tercera zona evaluada (Mas de Melons-Alfés, en el Segrià) está descartada.

Sin embargo, esta idea ha sido acogida con frialdad por la Generalitat. "Catalunya no prevé la reintroducción del lince, a no ser que haya una demanda del territorio unánime", dice Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

"Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta, pero siempre debe venir apoyada por el conjunto del territorio", señala Vilahur. "Proactivamente no trabajaremos en la reintroducción, sino que lo haremos a petición del territorio", remacha Vilahur.

Pero Salcedo cree que los problemas son superables. "El lince es un carnívoro de mediano tamaño y obviamente tiene capacidad de generar conflictos, porque a veces entra en algún gallinero, o mata a alguna oveja, pero la conflictividad no es nada al lado de la del lobo o del oso", resalta Salcedo, convencido de que las administraciones deben trabajar para evitar que se cree un clima de rechazo a la especie. "Es más fácil impulsar un proyecto de este tipo si se favorece desde la Administración", recalca Salcedo.

## Más de 12.000 personas salen a la calle en Palma contra la masificación turística

La convocatoria había sido organizada por más de 100 entidades de todas las islas

**NEKANE D. HERMOSO** 

Miles de personas se concentraron ayer en Palma en protesta contra la masificación turística y para pedir políticas de decrecimiento que pongan freno al desborde que sufren las islas desde hace años. Los organizadores estiman que hubo más de 50.000 manifestantes, una cifra que la policía rebaja a 12.000. En cualquier caso, se trata de la primera gran protesta de este tipo en Palma, que se suma a las que ya ha habido en otros territorios turísticos, como Canarias, Málaga o Cantabria, donde los efectos del turismo de masas son los mismos: falta de vivienda para los residentes debido el elevado precio del alquiler, que en muchos casos se desvía al alquiler turístico y deja al residente sin opciones hasta el punto de que en Baleares ya es habitual ver poblados de caravanas. Hace apenas dos meses, una concentración contra la situación de la vivienda en las islas también reunió a 12.000 personas.

A Baleares llegaron el año pasado 17,8 millones de turistas y se esperan que este año se pueda llegar a los 20 millones. Ayer había programados 1.022 vuelos en el aeropuerto de son Sant Joan, lo que significa un vuelo de salida o de llegada casi cada minuto. Al archipielago llegan al año 14 turistas por habitante, una de las ratios más altas de toda España. Dobla a Canarias, donde las protestas hace unos meses contra los efectos negativos del turismo fueron amplias y sonadas.

La concentración de ayer la había organizado la plataforma Menys Turisme Més Vida, que aglutina a más de 100 entidades de las islas, que piden un cambio de modelo. Algunas de las reclamaciones que plantean son la prohibición de venta de vivienda a quien no lleve al menos cinco años residiendo en las islas, una moratoria de nuevas plazas turísticas, la eliminación de hoteles obsoletos v su reconversión en viviendas, la reducción de vuelos, la prohibición de los aviones privados, especialmente en Eivissa, v



Una manifestante muestra un cartel durante las protestas en Palma

limitaciones a navegación recreativa o al número de vehículos.

La protesta se desarrolló por las calles del centro de Palma, la zona cero del turismo en la capital balear. Los manifestantes pasaron junto a terrazas llenas de turistas en zonas como la plaza Mayor de Palma o la del Ayuntamiento. En el paseo des Born, los propieta-

#### Las reclamaciones iban desde la reducción de los vuelos a la reconversión de hoteles viejos en viviendas

rios de los establecimientos retiraron las terrazas como medida preventiva para evitar cualquier incidente.

El vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, había pedido a las manifestantes respeto tanto a los residentes que no acudieron a manifestarse como a los turistas que pasan sus vacaciones en Mallorca, en alusión a algunas acciones que se han visto en Barcelona, donde ha habido incidentes entre residentes y turistas. No hay constancia de que se produjeran incidentes y la manifestación transcurrió con normalidad, aunque el día previo algunas inmobiliarias de lujo de Palma aparecieron con pintadas.

El debate sobre la necesidad de poner límites al turismo está sobre la mesa en Mallorca desde hace años y las autoridades de las islas han adoptado algunas medidas en esta dirección. La llegada de cruceros al puerto de Palma está limitada a tres al día, el alquiler turístico está prohibido en toda la capital balear, hay restricciones de vehículos en Formentera y en otros puntos del archipiélago, y está aprobada una moratoria turística que impide la concesión de nuevas plazas.

Responsables del anterior Govern, entre ellos el exconseller de Turisme, Iago Negueruela, o la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, también estuvieron en la manifestación. No se vio a ningún cargo del actual Ejecutivo, a pesar de que la presidenta balear, Marga Prohens, acaba de poner en marcha una mesa contra la masificación en la que se han constituido

#### El Govern balear pidió a los manifestantes que respetaran a los turistas, tras lo sucedido en Barcelona semanas atrás

varias mesas de trabajo con el fin de buscar soluciones para ordenar el caos provocado por la masificación turística. Prohens no habla de decrecimiento, sino de poner orden y limitaciones para tratar de frenar el malestar de los residentes contra el turismo.

La Guardia Civil busca a un bañista desaparecido en un pantano de Ávila

**ÁVILA** Efe

La Guardia Civil busca a un bañista de 29 años, F.C.G., que desapareció la tarde del sábado mientras nadaba en la zona de baño del embalse Charco del Cura, en el término municipal de El Tiemblo (Ávila), cerca de la Comunidad de Madrid.

Las primeras actuaciones urgentes apuntan a que el joven, que se bañaba con unos flotadores, los perdió y al no saber nadar se hundió en las aguas del pantano sin que saliera a la superficie, según informaron ayer fuentes de la Guardia Civil.

La búsqueda, activada a raíz de una llamada de alerta sobre las 16 horas del sábado, concluyó ese mismo día sin resultados y fue reanudada desde primera hora del domingo bajo la coordinación de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León movilizó al grupo de reserva de seguridad (GRS), así como a una dotación del parque de bomberos de Ávila.

Por su parte, la central operativa de servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila activó las unidades de seguridad ciudadana de El Tiemblo, así como al equipo de rescate e intervención en montaña (Ereim), de Arenas de San Pedro.

Igualmente, se trasladaron a la zona el grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS) con base en Valdemoro (Madrid), que tras su llegada intervino de forma inmediata en la búsqueda del joven, sin que diera resulta-

Se da la circunstancia de que hace tan solo una semana, el pasado 14 de julio, un joven de 18 años perdió la vida en otro pantano abulense, concretamente en el embalse de El Burguillo, también en el municipio de El Tiem-

#### Las temperaturas suben hoy con máximas de 40°C y alertas por calor en 13 provincias

**MADRID** Europa Press

Después de la tregua de ayer, las temperaturas volverán a subir con carácter general hoy en toda España y activarán alertas por calor en trece provincias con máximas que, en algunos casos, rebasarán los 40°C, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activarán alertas amarillas a lo largo de las horas centrales del día en las provincias andaluzas de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; las castellano y leonesas de Ávila y Salamanca; las castellano-manchegas de Ciudad Real, Cuenca y Toledo; la gallega de Ourense y la extremeña de Cáceres, además de la uniprovincial

Comunidad de Madrid.

Cabe destacar que Badajoz estará en alerta naranja (riesgo medio) por la previsión de unas temperaturas máximas que podrían llegar a los 42 grados.

La Aemet ha dispuesto también alertas amarillas ante la previsión de fenómenos costeros en el litoral catalán de Girona y los archipiélagos balear (Mallorca y MeTenerife).

La predicción de este organismo ha desgranado que las temperaturas máximas subirán de manera notable en el norte peninsusignificativamente altos en el centro, cuadrante sudoeste y entorno del Miño, mientras que dichas máximas descenderán en el arco mediterráneo -cabe destacar que la comunidad valenciana registró el pasado sábado las máximas de toda España con 42 grados-.

En ese sentido, es probable que se sigan superando los 36 grados

norca) y canario (Gran Canaria y en el centro y cuadrante sudoeste peninsular, así como en el entorno del Miño, sin descartar los 40°C en el Guadiana y el Guadal-

En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera un descenso en la mitad oriental, Baleares, Guadalquivir v Alborán; aumentando en el tercio occidental interior y con pocos cambios en el resto de la geografía nacional.

En un plano más general, se espera que persista una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados.

La histórica sala de baile del Raval homenajea a su clienta más fiel y longeva

## Pepita, 105 años, el águila de La Paloma



Algunos de los regalos que Pepita recibió ayer (la señora sentada a su lado es su hermana Núria, de 94 años)

**DOMINGO MARCHENA** 

n poema muy celebrado de Rafael Alberti comienza así: "Se equivocó la paloma. / Se equivocaba". Eso le decían muchas personas a Mercè March cuando anunciaba una y otra vez que la histórica sala de bailes La Paloma volvería a abrir, pero las obras de rehabilitación se eternizaban, los permisos se retrasaban, pasaba el tiempo y los maledicentes bromeaban: "Se equivocó La Paloma. Se equivocaba".

Pero Mercè March, la propietaria, no se equivocaba. La sala,

que nació en 1903, forma parte de su vida y debía reabrirla. Por ella misma y por leyendas locales como Pepita Bernat, que hasta que apareció en una crónica del gran Joaquín Luna tenía su mayor logro mediático en la entrevista que le hicieron TV3 y una televisión de los Países Bajos. Hablando, naturalmente, de su Paloma, una sala que atesora mil y un recuerdos.

La de Pepita es una larga y centenaria historia, aunque ella es una jovencita ("la edad es un número") que celebró ayer la fiesta de su 105 cumpleaños en este "monumento vivo de Barcelona" (son palabras de otro faro de La Vanguardia: Lluís Permanyer). La tribuna principal de la sala tiene el nombre de la homenajeada, que ha recibido innumerables reconocimientos. Hubo flores, pasteles y cava. Y música, por supuesto.

Los Tigres del Raval, dos chicas y seis chicos que tocan cada domingo y tienen nombre de banda de narcocorridos, pero que harían las delicias de cualquier suegra, le dedicaron una canción. No es para menos. Desde que tenía 17 años, desgasta en esta pista de baile las suelas de los zapatos. Incluso en las situaciones más adversas, siempre ha tratado de sonreír a la vida, de ser feliz y hacer felices a los demás. Ese es el secreto de su madurez tan activa y alegre.

La Paloma, que en los trabajos de puesta al día tuvo que respetar "de forma integral la decoración", está catalogada como bien de interés urbanístico. Pepita debería aparecer en cualquier catálogo de interés vecinal. Salvo Mercè March y su familia, nadie como ella conoce la intrahistoria de esta institución, que llegó a ser utilizada durante la Guerra Civil como salón de tiro. Aunque, para disparo, el que recibió la Nochevieja del 2006.

El Ayuntamiento ejecutó ese día la orden de cierre por falta de insonorización, como admitió la propia empresa, que recuerda con cariño a un caballero ya fallecido, Daniel Prats Cucó, de la finca de al lado, que a veces iba para quejarse. "La orquesta desafinó anoche", se lamentaba. La oía desde su dormitorio. Hubo a partir de entonces una larga batalla judicial y arquitectónica hasta que por fin los jueces y los albañiles dieron el visto bueno.

La sala, en la calle del Tigre, 27, reabrió definitivamente el año pasado. Y desde entonces, Pepita no ha faltado ni un domingo. Tuvo una vista de águila cuando dijo, durante la travesía del desierto, que ella no se quería morir sin volver a bailar aquí. Y en La Paloma estuvieron a la altura cuando le respondie-

#### El local pone el broche de oro a la temporada con la fiesta de cumpleaños de una leyenda local

ron: "Usted tiene cuerda para más de un vuelo". El domingo, fin de temporada hasta el retorno de las vacaciones, en septiembre, lo volvió a demostrar.

"Por favor, dígale al señor Luna que le mando muchos recuerdos y que me encantó lo que escribió de mí", decía después de bailar con su amigo José, de 79 años. A su lado, toda su familia. Su hermana Núria, que vive en Lleida, estaba tan feliz como ella. No se veían desde hace "un año, pero yo sé de ella por *La Vanguardia* y la tele". En realidad el cumpleaños fue el día 15, pero la celebración se hizo ayer. "Bailar alarga la existencia", decía Mercè March.

Con toda la parroquia de pie y aplaudiendo, Ferran Casanova, el saxofonista de los Tigres del Raval, explicó que "Pepita es la imagen de la vida y el símbolo de La Paloma". Y luego, por ex-preso deseo de la familia de nuestro personaje, que conoce sus gustos al dedillo, el grupo cantó Derroche, del compositor dominicano Manuel Jiménez y popularizada por Ana Belén. "Besos, ternura. / Qué derroche de amor, cuánta locura".

**PREGUNTAS** 

Una investigación financiada por la Fundación La Caixa

ministran nutrientes y oxígeno a las células del organismo. Cuando este suministro es insuficiente, las células endoteliales se activan y forman nuevos vasos sanguíneos en un proceso llamado angiogénesis. Alteraciones en la angiogénesis, tanto por exceso como por defecto, se han descrito en una gran variedad de enfermedades, incluyendo el infarto de miocardio, el cáncer, las enfermedades metabólicas e incluso en la vejez. Investigaciones realizadas du-

as células endotelia- rante la última década han perles forman la pared mitido identificar muchos de los luminal de los vasos mecanismos por los cuales se activan estos procesos, pero se des conocen cuáles son las células que se activan.

El desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación masiva ha permitido identificar en los últimos años que existe una gran heterogeneidad en las células endoteliales, a nivel de los distintos tejidos, pero también dentro del mismo tejido, explica Mariona Graupera, investigadora del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. En consorcio con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-

#### **BIG VANG**

¿Qué células endoteliales son capaces de expandir la red vascular?

lares Carlos III (CNIC) y la Fun-progenitoras tiene potencial para dació Institut de Recerca de Barcelona, Graupera lidera un pro- terapéuticas con capacidad regeyecto que quiere responder a la pregunta de si existe un subtipo de células endoteliales que actúan como células progenitoras en estados fisiológicos y patológicos. Esto es, en aquellos momentos en que se necesita expandir la red vascular.

"En nuestro proyecto queremos utilizar tecnología puntera que permite marcar el ADN de las células endoteliales y así poder trazar la progenie de esas células a través de múltiples generaciones", afirma. La identificación de poblaciones con propiedades el diseño de nuevas estratégicas

#### Una angiogénesis deficiente está detrás de numerosas enfermedades

el crecimiento vascular de una manera más selectiva y eficiente en aquellos patológicos caracterizados por una angiogénesis deficiente. / Montserrat Baldomà

22 LA VANGUARDIA

#### **In Memoriam**

Recepción de esquelas

Por teléfono 902 17 85 85 A través de la web



anuncios@godostrategies.com 681 06 08 41

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

www.lavanguardia.com



#### Carlos Vallvé Leal

(1931/2024)

Doctor en medicina per la Universitat de Kiel (Alemanya) i doctor en psiquiatria per la UAB

Ha mort el dia 20 de juliol del 2024. La seva esposa, Amada Baéz Peña, amb qui ha compartit els últims anys de la seva vida; Araceli Torres Baéz, filla de la seva esposa; la seva filla, Claudia Vallvé Cid; i els seus nets, Nico i Candela Sancho Vallvé, ho comuniquen als seus familiars, amics i coneguts. La cerimònia tindrà lloc avui, dia 22 de juliol, a les 10.30 hores, al Tanatori Les Corts.

ANIVERSARIOS

Trenta-cinquè aniversari

ADELAIDA ESCOLÀ GASULL



#### RECEPCIÓN DE ESQUELAS

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

#### Por teléfono

902 17 85 85 / 681 06 08 41 anuncios@godostrategies.com

LAVANGUARDIA





#### ENVÍA TU PÉSAME EN FORMA DE FLOR

Entrega en solo 3 horas, todos los días del año, en todos los tanatorios.



#### Hoy hace un año



Antonio Durantes Martinez Maria Olga Carballo Rodríguez

**Evaristo Arce Beneitez Josefa Barberan Anton** 

Maria Lydia Salvat Cabezas Carlos Tejedo Zabaco

**Beatriz Pons Navarrete** 

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

# MÁS CERCA DE LO QUE IMAGINAS

A 10 minutos de Barcelona.

En pleno Parque Natural.

Junto al cementerio de Collserola.

Totalmente renovado, más íntimo, más cálido, más acogedor.

ELIGE TANATORI COLLSEROLA.
ELIGE UN ENTORNO ÚNICO PARA SU DESPEDIDA.



## Barcelona redescubre con agrado un Port Olímpic irreconocible

El paseo-mirador marítimo sobre el dique de Recer, nuevo atractivo de la ciudad



Los barceloneses y los turistas ya pudieron disfrutar ayer del nuevo paseo-mirador sobre el dique de Recer

LA CRÓNICA

Barcelona



Mucho más amable, confortable, abierto, diáfano, apto para el paseo y el descanso, limpio, incluso más marinero, en definitiva, irreconocible. Esta es la primera impresión que se llevaron ayer los primeros cientos de barceloneses que se animaron a acercarse al mar para comprobar el cambio radical que ha experimentado el Port Olímpic después de un período de obras, acortado por la próxima celebración de la Copa del América, una transformación que ha modificado no solo su físico, sino también su carácter, el urbanismo y los usos de este espacio pú-

La intervención llevada a cabo ha permitido abrir a la ciudadanía más de 20.000 m² de espacio público que, en palabras del alcalde Jaume Collboni en el acto de reinauguración de esta infraestructura estrenada en 1991, en vísperas de los Juegos Olímpicos, "reconecta la nueva Barcelona con el mar". De he-

cho, la historia del redescubrimiento del Mediterráneo por parte de la capital catalana es una historia que no parece tener fin. En este mismo mandato municipal, que termina en el 2027, está previsto enlazar mediante un parque urbano con vocación marinera la playa de la Mar Bella con el Fòrum completando así un frente marítimo que es la envidia de todas las grandes ciudades europeas y una de las causas del éxito, a veces excesivo, de Barcelona en el

El alcalde destaca en la inauguración oficial la "reconexión de la nueva Barcelona con el mar"

mundo.

El Port Olímpic fue ayer escenario de una fiesta ciudadana que duró todo el día, solo deslucida a primera hora por la lluvia, con actividades para todos los públicos y con la intención de dar a conocer al mayor número de barceloneses un recinto que ha cambiado como de la noche

Lo primero que llama en positivo la atención es la reconfiguración del muelle de Mestral, antes ocupado por terrazas y locales de ocio nocturno de aires

■ El alcalde de Barcelona,

horteras y escasísima reputación. Hoy, aquel espacio desafortunado ha dado paso a una plaza de 8.000 m² aptos para estar y pasear gracias a un nuevo ajardinamiento y a una gran

#### Hacer pagar más al crucerista de paso

Jaume Collboni, propondrá al próximo Govern de la Generalitat que el Ayuntamiento pueda subir, más allá de los 4 euros actuales por persona, la tasa turística a los cruceristas de corta estancia, aquellos que pasan menos de doce horas en la ciudad. Así lo anunció ayer Collboni tras la reinauguración del nuevo Port Olímpic. Aunque no precisó en cuánto se podría subir este tributo al millón y medio de cruceristas que cada año están en la ciudad menos de doce horas, el alcalde indicó que se pedirá que el aumento sea "significativo". Aver mismo, en una entrevista concedida a El País, el alcalde explicó que un cru7 euros y "queremos subir todavía más el tramo local" de este gravamen. Según Collboni, esta subida tendría por objeto que los turistas que hacen "un uso intensivo" del espacio público, especialmente de algunos barrios de Ciutat Vella y de otros espacios del litoral barcelonés y del centro de la ciudad, asuman parte de los gastos que supone mantener estas zonas limpias, en orden y con seguridad. Esta propuesta se suma al anuncio hecho hace unos días por el gobierno municipal de no renovar las más de 10.000 licencias de pisos de uso turístico existentes en la ciudad a partir de finales del año 2028.

cerista de paso paga en total

pérgola de madera. Aquí se desarrollará la mayor parte de la programación cultural y lúdica del Port Olímpic, que tendrá en las fiestas de la Mercè y en los actos programados para la Regata Cultural de la Copa de América sus platos fuertes.

También ayer fue el día en que los barceloneses y los turistas que visitan a miles la ciudad pudieron conocer el paseo-mirador surgido sobre el dique de Recer, con vistas, desde primerísima línea, al mar abierto y a buena parte del litoral de Barcelona, desde Montjuïc hasta el Maresme.

La reapertura del Port Olímpic coincide también con arranque de algunos de los proyectos estratégicos de nuevos usos que definen la etapa recién iniciada, como son el centro de empresas de economía azul y el Balcón Gastronómico.

El nuevo Port Olímpic nace con la vocación de ser un escaparate y generador de economía azul, un núcleo de empresas orientadas a los servicios y actividades náuticas (una veintena ya han completado su instalación), la tecnología y la econo-

Continúa en la página siguiente

24 LA VANGUARDIA VIVIR LUNES, 22 JULIO 2024

#### BARCELONA SECRETA

9



## El Flatiron de la Ribera

**Xavi Casinos** 



El edificio de la esquina de las calles Rec con Triangle forma un ángulo aun más agudo que el del rascacielos de Nueva York

l Flatiron es un edificio icónico de Nueva York de 22 plantas, construido en 1902 en la esquina de la Quinta Avenida con Broadway. Fue uno de los primeros rascacielos de Manhattan y su característica más peculiar es su forma triangular, cuyo vértice norte forma un ángulo muy agudo. Barcelona, y en concreto el barrio de la Ribera, tiene su Flatiron particular. Solo cuenta con una planta baja y cinco pisos,

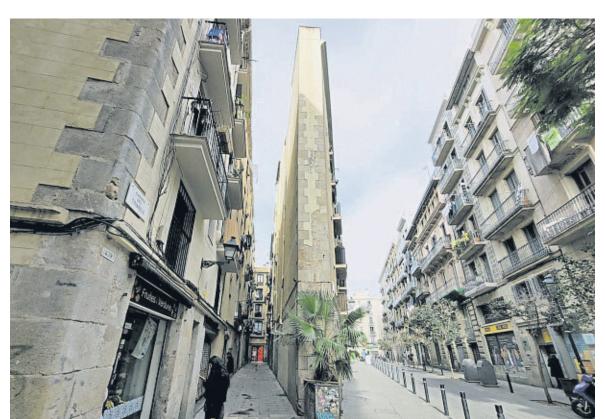

El edificio de planta baja y cinco pisos forma un ángulo sorprendentemente agudo

pero, como el de Nueva York, tiene forma de cuña, y la esquina de las calles Rec y Triangle forma un ángulo incluso más agudo que el del rascacielos de Manhattan

El edificio barcelonés se erige sobre un singular terreno triangular ubicado entre Rec, Triangle y Corretgers. Fue construido a mediados del siglo XVIII en una zona inicialmente afectada por los derribos para la construcción de la Ciutadella tras la caída de Barcelona en 1714, en la guerra de Sucesión. Posteriormente, esta zona perimetral que delimitaba la explanada que actuaba de zona de seguridad entre la fortaleza y la ciudad fue reurbanizada y uno de sus resultantes fue ese triángulo tan agudo en uno de sus vértices. Según Joan Amades, en la calle Trian-

gle hubo la fecha de 1750 inscrita sobre la puerta de uno de los edificios, lo que da una idea aproximada de su construcción.

Para construir la Ciutadella y la explanada, se derribaron más de 1.200 casas y se desalojaron a unos 5.000 ciudadanos de lo que fue el barrio de pescadores de Barcelona. Las autoridades borbónicas obligaron a los propios habitantes a derribar sus hogares y negocios sin ningún

#### La construcción fue erigida sobre la zona afectada por los derribos de la Ciutadella

tipo de indemnización. Los restos de algunas de esas construcciones pueden contemplarse hoy en el subsuelo del antiguo mercado del Born.

Para sustituir las viviendas desaparecidas, los ingenieros militares de Felipe V proyectaron la actual Barceloneta, que pasó a ser el nuevo barrio de pescadores, que no se erigió hasta 1753, casi 40 años después de la rendición de la ciudad. De modo que muy pocas familias pudieron beneficiarse de las nuevas viviendas. La mayoría se habían marchado a vivir fuera de Barcelona, a poblaciones donde pudieran reanudar su actividad pesquera.

## Los restaurantes del Balcón Gastronómico, a finales de agosto

Viene de la página anterior

mía circular aplicada al mar.

A punto de estreno se encuentra otra de las grandes novedades del Port Olímpic, el llamado Balcón Gastronómico ubicado en el muelle de Gregal. Estos días se dan los últimos retoques para que a finales de agosto entren en servicio de manera progresiva los nueve restaurantes y tres tiendas gastronómicas que ocuparán este espacio.

Las áreas de paseo, los accesos de nueva creación que rompen las barreras entre la ciudad y el Port Olímpic, el Balcón Gastronómico y el paseo del dique de Recer constituyen la parte más visible de una reforma integral que tiene otra cara menos reconocible, la de la sostenibilidad. En este aspecto destaca la instalación de cuatro pérgolas fotovoltaicas sobre la zona de restauración que generarán energía para el recinto portuario e incluso para otros equipamientos de la empresa municipal BSM que se alimentarán de los excedentes producidos. Lo mismo sucede con los dos cargadores ultrarrápidos para embarcaciones eléctricas, que funcionarán con energía procedente de las pérgolas.

El Port Olímpic utiliza, por otra parte, agua de mar para re-

#### La Mercè y la Regata Cultural convertirán el Port Olímpic en escenario de actos lúdicos y culturales

frigerar el sistema de climatización de los locales de economía azul instalados en el muelle de Mestral, lo que contribuye a reducir el efecto isla de calor que producen las instalaciones convencionales. Y en el mar se ha colocado un escollo de biorregeneración que fomenta la biodiversidad del fondo marino, su



Espacio del muelle de Gregal, antes ocupado por bares y discotecas



Al fondo, uno de los locales del Balcón Gastronómico

fauna y su flora, y mejora la calidad del agua, gracias a la naturalización parcial de los bloques de hormigón que protegen el dique de Recer y a la inmersión de biotopos submarinos.

La primera reacción de quienes ya han tenido la ocasión de visitar el nuevo Port Olímpic, y de los vecinos de la Vila Olímpica del Poblenou que han participado en su diseño, es positiva. Ahora falta ver si los barceloneses no cederán resignados también este territorio a un tipo de visitante ocasional con un fuerte componente erosivo.

Muchos de los incentivos que propiciaban la deserción local de este espacio han sido eliminados. Seguro que dentro de un tiempo el Ayuntamiento de Barcelona encargará una encuesta para pulsar la opinión ciudadana sobre el recinto portuario re habilitado. En el sondeo Omnibus Municipal realizado entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando las obras iban dejando entrever ya la realidad destapada ayer, los barceloneses puntuaban con un 6,4 sobre 10 el Port Olímpic como "espacio de la ciudad", aunque apenas tres de cada diez personas entrevistadas manifestaban haberlo visitado más de una vez al año. Los fundamentos para subir nota y aumentar la frecuencia de las vistas ya están terminados.

## La desalinizadora del puerto se retrasa a abril del 2025 y podría no ser flotante

El Gobierno modifica la licitación y comprará el agua a la empresa constructora



El muelle de la Energia del puerto de Barcelona, donde se instalará la desalinizadora, que podría descansar sobre una plataforma

**FEDE CEDÓ** 

Las lluvias de la pasada primavera han permitido relajar las condiciones del Plan Especial de Sequía y salir de la fase de emergencia. El cambio de fase ha propiciado a su vez un cambio de escenario que modifica las condiciones de licitación de la desalinizadora del puerto de Barcelona, que inicialmente estaba prevista por el trámite de emergencia. El Gobierno y Aigües Ter-Llobregat no asumirán la construcción de la planta desalinizadora y adquirirá el agua a la empresa constructora de la instalación a través de un procedimiento ordinario de contratación.

La decisión viene avalada por un informe jurídico-técnico que establece la posibilidad de sufrir un retraso importante "si alguna de las empresas que entraban en concurso presentaba impugnaciones", explica David Vila, director del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL). Este cambio y la mejora en la situación de los embalses ha provocado que la infraestructura no esté lista para el mes de octubre como estaba previsto inicialmente.

"La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos", apuntó Vila, que confirmó que el Govern de la Generalitat no se plantea paralizar el proyecto de la desalinizadora que servirá para garantizar el abastecimiento de agua a la zona metropolitana en caso de que sea necesario.

Para acelerar la adjudicación, ATL no redactará el proyecto, como sería lo habitual. Está previsto adjudicar las obras antes de enero del 2025, por lo que se podrá disponer de la infraestructura, en caso de que sea necesario, "antes del verano" del año que viene y de la previsión de entrada en emergencia II.

El procedimiento de selección del contratista será restringido, un sistema ordinario de contratación. La empresa que opte al proyecto y que asuma la construcción de la planta desalinizadora, "que no tiene por qué ser flotante", admitió Vila, hará una propuesta que podría ser una plataforma anclada en el fondo del muelle de la Energia con los módulos de desalinización en superficie. La constructora suministrará el agua a un precio aún por determinar.

En caso de necesidad, la instalación permitirá aportar el 6% del total de demanda del área de Barcelona, 14 hm<sup>3</sup> anuales, lo que viene a ser 40.000 m³ al día. Sin embargo, no se recurrirá a esta solución si no se llega a la fase de emergencia II, prevista para el 2025 si no llueve. El contrato de funcionamiento de esta infraestructura tendrá duración de cinco años, hasta que puedan estar construidas las nuevas plantas desalinizadoras del Foix y la Tordera 2, y será prorrogable en el caso de que ambas instalaciones no entren en funcionamiento en las fechas previstas.

Será el nuevo Govern surgido de las elecciones quien decidirá si mantiene el proyecto de instalación de la desalinizadora en el puerto de Barcelona. La decisión del Govern en funciones opta por la solución portuaria, ya que también es la más económica. El agua transportada en barco tendría un coste de unos 10 euros por m³, con las dificultades que supondría cada descarga. En cambio, la desaladora,

#### El Consorci d'Aigües Costa Brava ya ha recibido cuatro unidades de desaladoras móviles

sea flotante o no, generará agua a un coste de entre 4,4 euros y 6 euros. La entidad portuaria ya dispone de las canalizaciones de descarga con capacidad para sacar 40.000 m3 diarios. También está en proceso decidir la ubicación del depósito de distribución de 10.000 litros donde se almacenará el agua tratada por osmosis inversa. Desde allí se enviará a otro depósito en Cornellà de Llobregat, desde donde se inyectará a la red pública.

En paralelo, se mantiene la contratación de desalinizadoras móviles. Así, el Consorci d'Aigües Costa Brava-Girona ya ha recibido las cuatro primeras unidades financiadas por la Generalitat, que se instalarán en la estación potabilizadora de Empuriabrava y estarán disponibles a finales de agosto. Las otras ocho, cuatro en Roses y el resto en la playa de Empuriabrava, se instalarán a primeros del 2025 "siempre en función de las lluvias de otoño".

#### Búsqueda de un menor de 14 años desaparecido en el pantano de Sant Antoni

**REDACCIÓN** Barcelona

Los equipos de emergencia buscan desde este sábado a un joven de 14 años que desapareció mientras se bañaba en el pantano de Sant Antoni (Pallars Jussà). Un testigo le vio entrar en el agua en una zona próxima a Talarn, de la que ya no salió. En la búsqueda participan miembros del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de los Bombers y submarinistas

de los Mossos d'Esquadra, entre otros efectivos. Los trabajos, que cuentan con la ayuda de un robot para facilitar la localización del ioven, se centran en la presa del pantano, una zona de unos cuarenta metros de profundidad, pocavisibilidady fuertes corrientes.

Cerca del mismo embalse, en un tramo del río Noguera Pallaresa próximo a la Pobla de Segur, un hombre de 65 años falleció este sábado al caerse de una lancha en la que iba junto a otra persona. La víctima se habría golpeado la cabeza antes de precipitarse al

Por otra parte, las precipitaciones que ayer regaron parte de Catalunya obligaron a los Bomberos ı hacer algunos rescates en el me dio natural. En l'Espolla (Alt Empordà) desalojaron de forma preventiva a sesenta jóvenes que acampaban en la zona. El fuerte viento hizo volar algunas tiendas de campaña. Los bomberos también evacuaron a cinco excursionistas de un grupo de doce montañeros que habían solicitado ayuda por problemas de hipotermia mientras hacían una ruta por el Canigó. La lluvia también causó problemas en la línea R3 y obligó a interrumpir el servicio entre Ribes de Freser y Planoles y Manlleu y Centelles.

#### El parque fluvial del Besòs sigue cerrado por el vertido tóxico de Polinvà

**BARCELONA** Agencias

El parque fluvial del Besòs y la playa del Fòrum siguen cerrados de forma preventiva tras el vertido tóxico provocado por el incendio de una industria química de Polinyàel pasado viernes. El vertido afecta a 11,5 km de río, incluyendo la desembocadura, y ya ha causado la muerte de más de un millar de peces de varias especies presentes en este hábi-

tat, entre ellas la anguila, en peligro de extinción. No se descarta que en los próximos días puedan aparecer algunas aves muertas.

Hoy, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixach evaluarán si pueden reabrir los espacios afectados. Por otra parte, se estima que la depuradora de La Llagosta tardará unos quince días en volver a funcionar correctamente.

#### Fiesta 'Old Hollywood' **Boda de David Summers** y Christine Cambeiro

David Summers y Christine Cambeiro hace días que se casaron y el sábado lo celebraron en su casa de Madrid con una fiesta temática Old Hollywood, con los hombres de esmoquin y las mujeres de largo. Entre los invitados estaban sus compañeros de Hombres G.

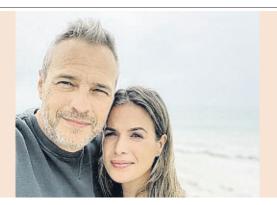

#### Hace un año de su muerte Miguel Ángel Muñoz recuerda a su Tata

Miguel Ángel Muñoz ha recordado a su querida Tata al cumplirse un año de su muerte. La tía abuela del actor lo cuidó desde niño y luego invirtieron los papeles: "A pesar del dolor que tengo..., se me sigue llenando el corazón de amor que repara un poquito".



## La estirpe Aragón regresa a la tele

Arianna, hija de Rody y nieta de Fofó, debuta como camarera en 'First Dates Hotel'

FRANCESC PUIG

Barcelona



Arianna no tiene claro que pertenecer a una de las estirpes de cómicos más populares de España sea una clara ventaja para progresar en tu trayectoria profesional. De apellido Aragón, la joven, que cumplirá 26 años el 25 de septiembre, será a partir de mañana uno de los rostros habituales de First Dates Hotel, la nueva versión del programa de citas de Cuatro que, en esta ocasión, salta al prime time de Telecinco.

Allí ejerce de camarera y debe atender a los concursantes "y hacer que se sientan lo más a gusto posible". En First Dates Hotel, Arianna se reencontrará profesionalmente hablando por segunda vez (ya lo hicieron en El precio *justo*) con Carlos Sobera, la pareja de su madre, la abogada y productora Patricia Santamarina, desde que ella tenía cinco años y al que considera un "segundo padre".

Aunque se había presentado antes a las pruebas para el programa, no la habían seleccionado hasta ahora: "Fue muy emocionante cuando, sin verlo venir, de repente me llamaron y me dijeron que esta vez sí", recuerda la ac-



MEDIASET



El equipo del programa

Carlos Sobera, al que Arianna define como "un segundo padre", capitanea el equipo del programa, formado también por Rocío de Porres, 'Rolita'; Lidia Torrent; Sergio López, 'dj Keko',



ría participar v pedía que me pusieran a bailar ni que fuera el fin de semana, pero nada", recuerda Arianna, que se define en esa época como una "niña muy tímida, insegura y que lo pasaba fatal cuando tenía que hablar en público".

"Me apunté a escuelas de interpretación y ahí se me quito todo", afirma. Ser actriz ha sido siempre

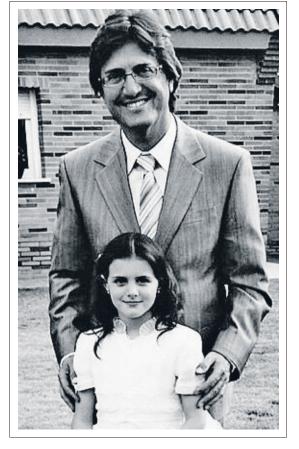



Fotografías de familia. Arianna tiene colgadas en su cuenta de Instagram fotografías de ella cuando era pequeña con su padre, Rodolfo, 'Rody', y su ma-

dre. Patricia

triz, que confía en que First Dates Hotel le sirva "para coger experiencia y para disfrutar".

Arianna Aragón viene de familia de payasos. Es hija de Rodolfo Aragón, *Rody* –primo de Emilio Aragón-, y nieta de Fofó, el entrañable payaso que murió en 1976 y dejó huérfana a toda una generación de niños que se asomaba a la pequeña pantalla para reír y cantar con los payasos de la tele Gaby, Fofó v Miliki en El gran circo de *RTVE*. La actriz reconoce el pesar que le supone no haber conocido a Fofó, aunque dice recibir aún hoy el cariño de la gente cuando su nombre aparece en una conversación.

Desde pequeña, Arianna vivió de cerca todas las giras de su padre con el circo. "Yo quería perte-

#### Anuncio sorpresa Neymar jr. ha sido padre por tercera vez

Neymar jr. ha anunciado por sorpresa que ha sido padre de una niña, Helena, nacida el 3 de julio. La madre es la modelo Amanda Kimberlly, con la que le fue infiel a Bruna Biancardi, la madre de Mavie, de ocho meses. El otro hijo del futbolista es Davi Lucca (12).

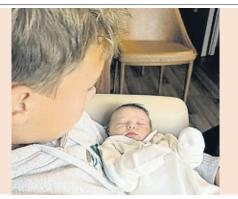

#### **SANTORAL**

María Magdalena (de Magdala), Teófilo, Meneleo de Menat, Zaida, Cirilo de Antioquía, Platón de Ancira, Vandregisilo

#### **ANIVERSARIOS**

defensa del Chelsea

Marc Cucurella

Selena Gómez actriz y cantante

Juanjo Puigcorbé

Ágatha Ruiz de la Prada diseñadora

Willem Dafoe

la ilusión de su vida y ha recibido para ello el apoyo de sus padres biológicos y de ese "segundo padre", Carlos Sobera. Todos la animaron con una condición: "No dejar la carrera de Derecho". Estudios que ya ha finalizado y que se han convertido en un plan B en caso de emergencia. Porque Arianna es consciente de que esta profesión "es un mundo complicado e inestable que depende de muchos factores, la mayoría de los cuales no dependen de ti".

Sabe que no va a ser fácil y a veces piensa que llevar el apellido Aragón puede ser más una desventaja que una ventaja. "Hay gente que piensa que como vengo de

#### La actriz trabaja junto a su "segundo padre", Carlos Sobera, pareja de su madre desde que ella tenía cinco años

donde vengo, lo voy a tener más fácil, pero para nada. De hecho, a veces pienso que tengo más presión porque a lo mejor se espera más de mí que de cualquier otra persona, lo cual no quita que me sienta muy orgullosa del apellido Aragón".

Arianna sigue formándose en la interpretación mientras va sumando sus pinitos en el oficio. Participó en la obra teatral Miles Gloriosus, de Plauto, que supuso su debut como actriz en el festival de Mérida. Además de ser azafata en *El precio justo*, ha participado en la serie La encrucijada, pendiente de estreno, y dentro de po-

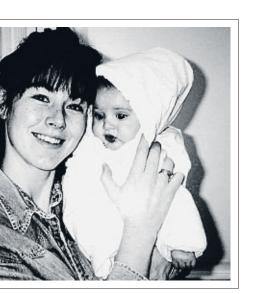

co rodará una película. Y en esa carrera hacía cumplirse el sueño, le llega el momento de *First Dates Hotel*, en que comparte trabajo y pantalla con Sobera, de quien dice aprender mucho. "Él es muy divertido y espontáneo. Es igual delante que detrás de las cámaras. Admiro mucho su naturalidad y la capacidad que tiene para hacer tantas cosas"...

## Los eurocampeones eligen el sol y el mar

Los jugadores de la selección española de fútbol disfrutan de las vacaciones

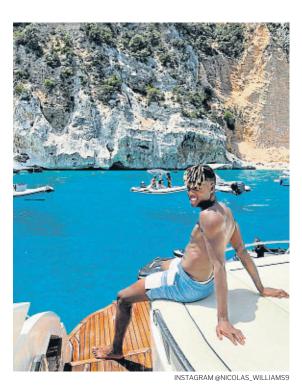

Williams, disfrutando de las calas desde un barco (izquierda) y Álvaro Morata y Alice Campello, con David y Victoria Beckham en Porto Cervo (abajo)

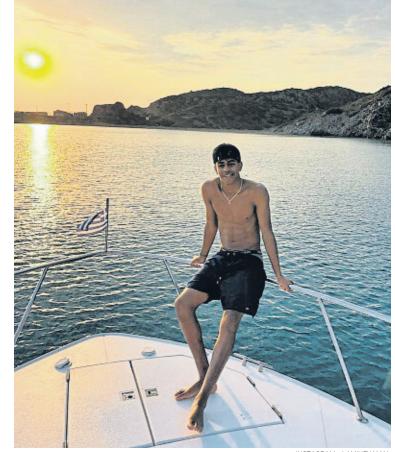

INSTAGRAM @LAMINEYAMAL



ISABEL CLARÓS Barcelona

Hace una semana que los jugadores de la selección española de fútbol festejaban el triunfo en la Eurocopa, y al día siguiente, la mayoría ponía rumbo a sus destilla fue de los primeros en ser fotografiado a su llegada al aeropuerto de Eivissa. El defensa catalán del Chelsea, que hoy cumple 26 años, junto a su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos, alquiló un lujoso vate para disfrutar del mar. Con su característica melena rizada, Cucu no pasa desapercibido, sobre todo después de cumplir la promesa de teñirse el pelo de rojo si ganaba la Eurocopa. No obstante, disfrutó de la playa con sus hijos, aunque se cubrió la cabeza con una gorra para no ser tan reconocido.

Otra de las estrellas de *la roja*, el también catalán Dani Olmo, empezó sus vacaciones después de ser homenajeado en el Ayuntamiento de Terrassa, su ciudad natal. Aunque en las redes no ha desvelado el destino, sí que ha colgado fotos con su nuevo look el platino.

Álvaro Morata, el capitán de la selección, ha puesto rumbo a Italia, el país de su mujer, Alice Campello, y donde jugará la próxima temporada (AC Milan). El matrimonio, junto a sus cuatro hijos, voló en un avión privado a la isla de Cerdeña, y en la exclusiva localidad de Porto Cervo cenaron con David y Victoria Beckham. Un curioso encuentro, teniendo en cuenta que España derrotó a Inglaterra en la final y que Beckham fue capitán de la selección inglesa, pero en alguna



INSTAGRAM @DANIOI MO

catalanes

Lamine Yamal, en el barco con el que está navegando por las islas griegas (arriba). A la izquierda, Dani Oimo, que se na teñido el pelo de platino

ocasión ha dicho que Morata es uno de sus jugadores favoritos.

Cerdeña también ha sido el destino de Nico Williams, que en sus redes ha colgado fotos de diferentes lugares de la isla y también de algunas de sus calas, a las que se llega en barco.

Su compañero de selección, Lamine Yamal, la joven revelación de la Eurocopa, de 17 años, ha elegido un cómodo barco para sus vacaciones con su novia, Álex

Padilla. La pareja está navegando por las islas griegas, donde disfrutan del paisaje y de la gastronomía, a juzgar por las fotos que ha publicado.

Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, han preferido la isla de Capri para sus vacaciones, junto a unos amigos, aunque el sábado volaron a Madrid para no perderse el multitudinario concierto de la colombiana Karol G en el Santiago Bernabéu.

ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra

Núm. 12333

LOS 8 ERRORES

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HORITZONTALS 1. Clot fet a terra, especialment per enterrar-hi un mort. Robaré algú amb males arts. 2. Us lesionàveu del colze en baixar del iot. Animal escuat per naturalesa. Nitrogen. 3. El cos de les rees. Us petonegeu a la Transmediterrània ben asseguts a coberta. Emprenyats. 4. Que només és mig cuit. Peça de ferro que es fermava a la part dreta del pit de l'armadura, on es recolzava el puny de la llança en posició d'atac. Al mig de totes dues. 5. La pel·lícula més fina. Objectes. Topada brusca que capgira el lladre. 6. Llenca de terra que impe-

deix l'existència de més terra illenca. Em perds amb aquestes unitats de mesura d'intensitat. Còpula. **7.** En un tres i no res. Sotmetien una cosa molta a una segona molta. He perdut l'himen. **8.** Acudit molt repetit, que ja no fa gràcia. Carregats de doblers. Remena els troncs del foc a terra. **9.** Obstaculitzo. Picar amb la destral les soques per estellar-les. **10.** La nota musical més vàcua. Davant sa majestat remet a uns crims. Ala del parell anterior dels coleòpters, dura i coriàcia, que serveix solament per a protegir l'ala del parell posterior. **11.** Divideixi un te-

rreny en sembrats. De la naturalesa d'una branca que crema. Has perdut la porteria de rugbi. **12.** Fòsfor. Ruquet. Individu d'un grup ètnic molt nombrós dispers per una gran zona que va d'Assam a l'illa de Hainan i del Yunnan fins al golf de Siam. En un tres i no res. 13. Xeix, també. En un cert sentit, que té el mateix so que un altre so. Ho fa servir a l'americana. **14.** Anyellat. Movem les ales sense deixar de tocar de peus a terra. VERTICALS 1. Corbats a poc a poc. Plovisqueig. **2.** Contenidors de futures gallines, o no ho eres? Matriu. Gos a l'alfabet. 3. Sexe no és. Anar més enllà. Estació de servei al bell mig del desert. **4.** Tingué coneixement. La secció de l'orquestra més present a la taula periòdica de Mendelèjev. Acaba com comença. **5.** Fem progressos. Clissant. **6.** El seient més cobejat pels candidats al Parlament. El coll dels rics de la baralla. Nordoest. **7.** Beuen sense cap ni peus. Tracti el menjar com si no hi haguessin hipertensos entre els comensals. Rebuda. 8. Sofre. Que pateix concentració d'urea a la sang. Radical orgànic univalent derivat de l'età. 9. La teva. Feu més densa la xocolata desfeta. Quan neva res no funciona. 10. Confit. A. Que fa un clot ben marcat, dit especialment de les galtes. **11.** Prendre. En un cert sentit, l'acull a la residència. Est. **12.** El palíndrom que mai no perd actualitat. Acostumat. Al nord de l'antiga lugoslàvia. 13. Res no és. Tosca que es fa en una canonada, sobretot a Eivissa. Complementa l'or i l'encensa. Ho conec. **14.** Dona el llustre del setí a una roba fent-la passar per entre cilindres que la comprimeixen i planxen. Fil de llana penti-





## ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





CRUCIGRAMA Fortuny Núm. 13788

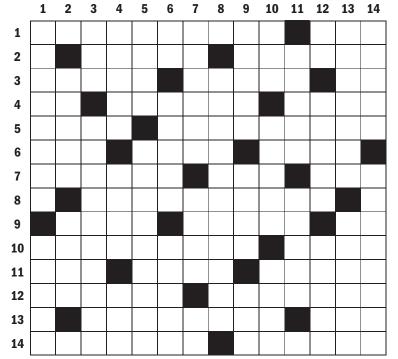

**HORIZONTALES 1.** Hay que tener muchas luces para triunfar en semejante negocio. Hace un nudo en la corbata. 2. Va en primera. Primer acto teatral. No hay forma de darle gato por liebre. 3. Vivía en el Caribe y se hacía notar por su santa inocencia. Escasez grande. Separadas por la moda. 4. Tiene un fuerte espíritu de contradicción. Sillas que han dado mucho juego. Preposición que todos tenemos en la cabeza pero que casi nadie usa. **5.** El pueblo de la huelga variable. Helecho muy frondoso, con las hojas cubiertas de escamillas doradas por el envés. 6. Mafia sin fronteras. Golpe ligero dado con la mano abierta. Carácter griego. 7. Tienen buena madera para proteger a los que cantan. Sus viajes son alucinantes. Prefijo invertido. 8. Luna llena. Donde los soldaditos suelen ser más baratos que las muñecas. De moda y no demodé. 9. Da nombre a un bálsamo que es capaz de aliviar el luto. Traer a mal traer. Están en pleno desarrollo. 10. Poliantea, matalotaje, frangollo, morondanga. Observa al ateo perplejo desde las alturas. 11. Letra salerosa. Se llena una vez al mes. No tiran bien pero consiguen dan con el pájaro. 12. Largar a troche y moche. Logró hacer el sueño realidad. 13. Carece de curvas. Liberal espléndido. Biodegradado. 14. No ha conseguido ocupar todo el monte. Muestra una gran adhesión a los pulmones.

**VERTICALES 1.** Uno se lo traga soplando. Nos habla de una persona real. 2. Del mar. Hinchada de pies a cabeza. Si es metálica suele estar llena de agujeros. Abre la reja. 3. Romanos que se establecieron en el Midi Francés. Aunque esté pasado de maduro a menudo es muy picante (dos palabras). 4. Vale por cinco. El final del espectáculo salió redondo. Departamento de milagros. 5. Limpia mirando al cielo. Cuando se mezclan adecuadamente el caldo con la gula, aparece la papada de cerdo. 6. Dan pie a un rumor. Lo utilizaron al revés. Para los piamonteses tiene una importancia capital. 7. Espí-Señalan los límites del vuelo. 8. Señala los límites del rumor. No parece un lugar muy adecuado para iniciar la residencia (tres palabras). 9. La pobre Luisa tiene un aspecto de lo más cándido. Pared vegetal. Cogollo de angiosperma. **10.** Era de grandes disturbios. Si sube, resulta engañoso. Ser maligno y enredoso. 11. Tumor en el tiroides. Antípoda en su propio estilo. Si se mete en una boda sale borracha. 12. Insinúan un armisticio. Tiene algo de malteada y es una planta a la que otros llaman malvavisco. Ir con ella es contribuir. 13. Moverse por acción del frío. No suele disimular su frecuente alegría. 14. Puede ser un buen lugar. Trastorno deli-

#### SOLUCIONES

#### 

#### PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

**1...f5! 2.②d2** [2.**②**c3 **3≜**b4!] **2...<b>3b4! 3.②df3** [3.**②**ef3 e4] **3...e4** [y las blancas abandonaron. El contraataque 4.**②**d4 se responde simplemente con 4...**32**xe1 5.**②**xe6 **32**xe6] **0-1** Twitter: @illescasmiguel YouTube: ChessFM

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

CIEMPIÉS CI / E / M / PI / ES

#### LOS 8 ERRORES



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6789

DIFICULTAD MEDIA, DE 6 A 30 MINUTOS



#### **BLANCAS JUEGAN Y GANAN**

Maric – Holoubkova (Yakarta, 1993). Con peón de ventaja, la posición blanca es claramente superior, incluso aceptando el cambio de damas que propone el rival. Pero el primer jugador supo hallar un modo más directo de jugar, y con un enérgico par de movimientos desmanteló por completo las defensas del rey negro, logrando una rápida victoria.

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### **JEROGLÍFICO**

Lo harás si te sale mal, lo...



#### FRED BASSET Alex Graham







#### **SUDOKU**

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

| FACII | - |   |               |   |   |   |   |
|-------|---|---|---------------|---|---|---|---|
|       |   |   | 7             | 1 |   |   |   |
| 2     |   | 4 |               |   | 7 |   | 1 |
|       | 9 |   |               |   |   | 2 |   |
| 6     |   | 8 | 5             | 7 | 9 |   | 3 |
|       |   |   |               |   |   |   |   |
| 7     |   | 1 | 9             | 4 | 5 |   | 2 |
|       | 4 |   |               |   |   | 6 |   |
| 3     |   | 2 |               |   | 8 |   | 7 |
|       |   |   | $\overline{}$ | _ |   |   |   |

5

#### INTERMEDIO 2 7 6 4 2 1 7 5 1 3 6 9 4 3 7 4 8 2 6 9 1 6

| 2 |        |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9      |   | 7 | 8 | 3 |   |   |   |
|   |        | 3 |   |   | 9 |   |   |   |
|   | 2      |   |   |   | 8 | 9 | 5 |   |
|   | 2<br>5 |   |   |   |   |   | 4 |   |
|   | 7      | 4 | 3 |   |   |   | 1 |   |
|   |        |   | 5 |   |   | 3 |   |   |
|   |        |   | 6 | 4 | 1 |   | 8 |   |
|   |        |   |   |   |   |   |   | 6 |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### **SOLUCIONES DE AYER**

| FÁCI | IL |   |   |   |   |   |   |   |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 9    | 7  | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 2    | 5  | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| 3    | 4  | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 1    | 9  | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 5    | 3  | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 |
| 8    | 6  | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 6    | 2  | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 |
| 4    | 1  | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 7    | 8  | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 |
|      |    |   |   |   |   |   |   |   |

| INTERMEDIO |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 6          | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 |  |  |
| 4          | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |  |  |
| 1          | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 |  |  |
| 7          | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 |  |  |
| 9          | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 |  |  |
| 8          | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 |  |  |
| 3          | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 |  |  |
| 2          | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 |  |  |
| 5          | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 |  |  |

| DIFÍCIL |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 9       | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |  |
| 1       | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |  |
| 6       | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 |  |
| 5       | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 |  |
| 7       | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 |  |
| 2       | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 |  |
| 4       | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 |  |
| 3       | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 |  |
| 8       | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 |  |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

#### **ASTROLOGÍA**

**Blanca Herrero** 

Aries 21 de marzo al 19 de abril



Tauro 20 de abril al 20 de mayo Hoy tendrá que prestar mucha atención a la forma de expresarse verbalmente, porque podría tener problemas de comunicación.

**Géminis** 21 de mayo al 20 de junio Hoy tendrá que tener muy grabado en su mente que solamente con una actitud disciplinada podrá llegar a sus metas.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio Hoy debería confiar más en su propio juicio antes de tomar decisiones. En el ámbito familiar puede tener alguna preocupación.

Leo 23 de julio al 22 de agosto

Hoy la falta de adaptabilidad, los recelos, la obstinación y la incapacidad para pactar podrían hacer mella en usted.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Hoy debería tratar de concentrar sus energías y no dispersarlas, porque podría llevarle a cometer algunos errores en el trabajo.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Hoy podrían surgir algunos contratiempos, pero podrá superarlos trabajando con dedicación y activando nuevos proyectos.

**Escorpión** 23 de octubre Hoy tenderá a ser un día conflictivo externa e internamente; será mejor que trate de controlar sus impulsos y nervios, o tendrá problemas.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hoy será un día en el que todo lo que tenga que ver con los estudios estará propiciado; además, lo que aprenda le ayudará en un futuro.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Hoy tendrá que tener muy presente que debe determinar sus proyectos para el futuro, pues de lo que ahora siembre recibirá beneficios.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero Hoy será un día en el que será mejor callar que discutir, pues esto último supondrá un gasto innecesario de energía y más problemas.

**Piscis** 20 de febrero al 20 de marzo Los aspectos de hoy indican un elevado sexto sentido, algo muy positivo para quienes se encuentren trabajando en temas de arte.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

#### **EL TIEMPO**

MÁS INFORMACIÓN FN: http://eltiempo.es

#### TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

Tarragona 🕿

20°/30°

ANDORRA

Barcelona Sta. Cruz 🦯 de Tenerife 22°/30°

#### **CALIDAD DEL AIRE EN BARCELONA**



Contaminación Ambiente limpio después del cambio de tiempo de ayer

#### Niveles moderados de plantago y altos de urticáceas

#### **FASES LUNARES**



menguante nueva

Cuarto

N

Cuarto

**SOL** Salida 06 h 36 min

LUNA Salida 22 h 59 min Puesta 08 h 43 min

SÁBADO Repetición de la



29/07 04/08

Luna

12/08 19/08

Puesta 21 h 19 min Luna

jugada del día anterior, con un

#### Alfred Rodríguez Picó



#### El sol vuelve a imponerse

¶l sol es el protagonista indiscutible del verano, pero lo es también del resto de meses del año. El año pasado, marcado por el calor, fue el año con más insolación en Catalunya desde que hay datos (1951), con una anomalía positiva de un 18% respecto al promedio de la segunda mitad del siglo XX. Normalmente hablamos del progresivo aumento térmico ligado al cambio climático, pero este cambio también se nota en las horas de sol, ya que se han ganado 254 horas de insolación en los últimos 70 años. Los días despejados aumentan en 7 por decenio.

Catalunya. El cielo quedará despejado después de los chubascos y las tormentas de ayer, con un viento que aflojará en los extremos del territorio y una temperatura que se mantendrá con pocos cambios, aunque subirá nuevamente en Ponent y la mitad sur. Mañana subirá algo más la temperatura, con el sol como protagonista.

**España y Europa.** Estabilidad en la mitad sur del continente europeo y chubascos dispersos en el Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. Se mantendrá el calor en Europa oriental. En España, dominio absoluto del sol y temperatura al alza en Andalucía y el centro peninsular, aunque sin calor extremo.

@AlfredRPico



temperaturas, situación similar a la del día anterior



<-5° -5-0° 0-5° 5-10° 10-15° 15-20° 20-25° 25-30° 30-35° 35-40° 40°<

MIÉRCOLES Temperaturas en la media y nubes de evolución en la zona pirenaica



con un ambiente cálido, pero sin extremos



ambiente cálido

## 'El encargado' quiere ahora montar su propio imperio

#### Guillermo Francella estrena la tercera temporada de la serie

**FRANCESC PUIG** 

Barcelona

Uno de los personaies más peculiares de la ficción actual está de regreso. Eliseo, el portero de un edificio de clase alta en Buenos Aires que controla hasta el último detalle del edificio (y de sus vecinos), vuelve con una tercera temporada de la serie argentina *El en*cargado, en la que tratará de montar su propio imperio.

Tras asistir a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, Eliseo tiene una revelación sobre su futuro profesional: quiere fundar su propia empresa de encargados. Es así como convencerá a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Pero las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imagina, co-

Noticias 24 horas. (ST)

**Telediario matinal.** (ST)

La hora de La 1 (maga-

cín de actualidad). (ST)

actualidad). Presentado-

res: Ana Prada y Alberto

(magacín). Presentadora:

10.40 Mañaneros (magacín de

Herrera. (ST)

temps. (ST)

**15.00 Telediario 1.** (ST)

15.50 L'informatiu. (ST)

**16.15 El tiempo.** (ST)

14.00 L'informatiu. Incluye El

14.10 Ahora o nunca verano

Mònica López. (ST)

16.30 Salón de tè La Moderna

domicilio. (ST)

(serie). Por suerte para

Àntonia su casa ya no

tiene carcoma y, por lo tanto, puede volver a su

mo irán descubriendo los telespectadores durante los siete nuevos episodios de la tercera temporada recién estrenada en Disney+.

"Eliseo es un personaje muy singular, con una personalidad muy particular. Tiene mucha empatía, pero paralelamente también puede convertirse en un ser oscuro", define al personaje el actor Guillermo Francella (Buenos Aires, 1955) en conversación telemática con La Vanguardia. "Tiene una inteligencia superior y en muchos casos es más poderoso que los mismos propietarios", sigue el popular actor argentino que ha participado en películas como Un argentino en Nueva York y El secreto de sus ojos, ganadora del premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa en el 2010.

Los creadores de la serie son Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables también de series como Nada (Disney+) y Bellas Artes (Movistar Plus+). Con Guillermo Francella ya coincidieron en la película *Mi obra maestra*. "Desde entonces les conozco bien -apunta Francella-. Y no hizo falta que me explicaran la metáfora de esta serie en la que, por supuesto, hay una crítica social y una idea de mostrar las miserias, en este caso de los propietarios y del propio encargado, que fuimos construyendo juntos".

Eliseo muestra por un lado una cara muy servicial, pero por la otra es un manipulador total para sus propios intereses en esta metáfora de la vida en la que el edificio es la sociedad y el encargado la persona que realmente mueve los hilos. Francella afirma haber vivido en un edificio "donde el encargado tenía bastante poder, aunque no llegaba a manipular", como es el caso de Eliseo, mientras que en

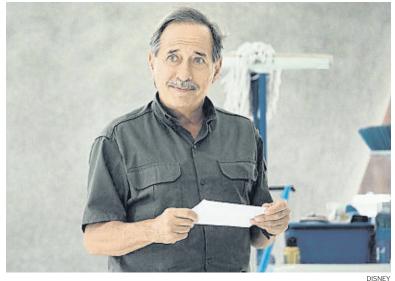

El actor Guillermo Francella, en una imagen de los nuevos episodios

otro edificio reconoce que tenía "un encargado amoroso que me ayudó cuando vivía solo"

En todo caso, dice, la figura del encargado es muy característica de la capital argentina. Por eso pone en valor el éxito que ha cosechado la serie con sus dos anteriores temporadas. "Es impresionante lo que generó en la audiencia. Incluso tratándose de un universo muy local, muy argentino, tuvo muchísima repercusión en países de habla hispana, lo cual generó algo muy significativo para todos los que participamos", destaca el actor.

Guillermo Franciella asegura que él no tiene nada que ver con la forma de ser de Eliseo. "Hay una diferencia grande entre ambos, y por eso me divirtió tanto explorarlo interpretativamente porque no tiene nada que ver conmigo. Al contrario. Pero me gustó transitarlo y explorar sus distintas facetas en un arco interesantísimo de composición".

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

#### **PROGRAMACIÓN TV**



6.00 Notícies 3/24. (ST) 9.10 El escarabajo verde. (ST) Seguridad vital 5.0. (ST) 10.10 Guardianes del patrimonio: Operación Telar. (ST)

10.40 Arqueomanía. (ST) **11.10 Documenta2.** (ST) (R) 12.05 Un país para leerlo. (ST) 12.30 Las rutas D'Ambrosio.

13.30 Mañanas de cine: Johnny el vengador. Italia. 1968. Dir.: Enzo G. Castellari. Int.: Andrea Giordana y Gilbert Roland.

15.00 Verano azul: Las bote-

llas. Un día comienzan

a aparecer en la playa

misteriosas botellas con

mensaies de amor para

desazón en la pandilla.

Beatriz. Esto crea la

11.00 El convidat (entrevistas). Presentador: Albert Om.

**12.45 Atrapa'm si pots** (concurso): Especials. Presentador: Llucià Ferrer. Programa de preguntas y respuestas que invita al espectador a participar desde casa. (ST)

14.00 Telenotícies comarques. 14.30 Telenotícies migdia. (ST)

15.40 Doctor Martin (serie).

Els testos s'assemblen a

les olles: Alison lleva a su

hija Delph al médico por-

que la niña no se puede

estar quieta. Martin cree

que Delph no está enfer-

no la sabe controlar. (ST)

ma, sino que su madre

cuatre'

¡Toma salami! (zapping). Calleieros viaieros (reportaies): Sicilia v Cerdeña

10.10 Viajeros Cuatro (reportajes): Marsella y Mónaco. 11.30 En boca de todos (actualidad). Presentador:

Nacho Abad 14.00 Noticias Cuatro. Presen-

tadora: Alba Lago. (ST) 14.55 ElDesmarque Cuatro. (ST)

**15.15 El tiempo.** (ST)

15.30 Todo es mentira (hu-

mor). Presentadores:

Marta Flich y Pablo Gon-

zález Batista. La política,

la sociedad, la televisión,

los deportes y la cultura

sometidos a una perso-

nal visión del universo.

Reacción en cadena (concurso). Presentador: lon Aramendi. (R)

Informativos Telecinco. La mirada crítica (magacín). Presentadora: Ana Terradillos, Colaborador: Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver (magacín de actualidad). Presentador: Joaquín Prat. Colaboradoras: Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 ElDesmarque Telecinco

Presentadora: Lucía

Taboada. Espacio dedi-

cado a la información

15.50 Así es la vida (magacín).

Presentadores: Sandra

Barneda y César Muñoz.

Presentadora: Beatriz Ar-

chidona. Colaboradores:

Antonio Hidalgo, Manuel

Marlasca, Laura Madrue-

ño, Miguel Ángel Nicolás,

Beatriz Archidona y Jorge

Blanco. (ST)

deportiva, (ST)

17.00 TardeAR (magacín).

**15.40 El tiempo.** (ST)

Presentadora: Ángeles

Ventaprime 6.45 (promocional). ¿Quién vive ahí?

reportajes). (ST) Aruser@s fresh (entretenimiento) Presentador: Alfonso Arús. (ST)

11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio García Ferreras. (ST)

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Presentadora: Helena Resano. (ST)

15.10 Jugones. Presentador:

Josep Pedrerol. Espacio

deportivo que cuenta con

la colaboración de perio-

distas y especialistas de

distintos medios. (ST)

mación meteorológica.

Dani Mateo. Programa

humor y desenfado los

mejores momentos de

internacionales. (ST)

(actualidad). (ST)

20.00 La Sexta noticias 2ª

17.15 Más vale tarde

las cadenas nacionales e

edición. Presentadores:

Cristina Saavedra y Rodri-

que desmenuza con

15.30 La Sexta meteo. Infor-

**15.45 Zapeando.** Presentador:

de análisis y debate

STSUBTITULADO / R REPETICIÓN





Ventaprime 6.00 (promocional). Las noticias de la ma-

ñana. Incluve Deportes v El tiempo. (ST) 8.55 Espejo público (ma-

gacín). Presentadora: Lorena García. (ST) 13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano (gastronómico). (ST) 13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentadora: Sandra Golpe. (ST)

15.30 Deportes. (ST)

**15.35 El tiempo.** (ST)

15.45 Sueños de libertad (serie). Tras acostarse. el amor entre Andrés v Begoña vuelve a resurgir.

17.00 Pecado original (serie).

17.30 La Promesa (serie). Adriano decide dar su historia de amor con Catalina por finalizada y ella rompe a llorar con su hermano. (ST)

18.30 El cazador stars (concurso). (ST)

19.30 El cazador (concurso). Presentador: Rodrigo Vázquez, (ST) (R)

20.30 Aquí la Tierra (divulgativo). (ST)

**21.00 Telediario 2.** (ST)

**21.55** La suerte en tus manos

(lotería). (ST) 22.00 El Grand Prix del verano (concurso): Cangas de Onís-Olvera, Presentador: Ramón García, Colaboradora: Cristinini. En el segundo programa de esta temporada compiten las localidades de Cangas de Onís, en Asturias, y Olvera, en Cádiz, que tienen a Twin Melody y María del Monte como madrinas, dispuestas a dejarse el alma para ayudar a sus pueblos a superar tanto los juegos nuevos como

los clásicos de siempre.

**16.30 Grans documentals.** Els grans rius de la Terra. (ST) **Grans documentals.** 

15.45 Saber y ganar. (ST)

Àfrica extrema. (ST) 18.05 Merlí (serie): Aristòtil. 19.00 El Paraíso de las Señoras. Marta y Vittorio acuden al terapeuta de

Ricardo. (ST) 20.20 ¡Cómo nos reímos! Xpress: Eugenio. (ST)

20.35 Diario de un nómada. La Ruta de la Seda. (ST)

21.10 Diario de un nómada.

21.30 Cifras y letras. (ST)

Carreteras extremas:

Los preparativos. (ST)

22.00 Días de cine clásico: Top

Secret. EE.UU.. 1984.

Dir.: Jim Abrahams, Int.:

Val Kilmer y Omar Sharif.

Nick Rivers, una famosa

estrella del rock, llega a

Alemania Oriental para

dar un concierto. Allí co-

noce a Hillary, una joven

de la resistencia francesa

a quien ayuda a rescatar

a su padre y tratar de

acabar con un tiránico

gobierno que pretende

unir a Alemania bajo su

dictadura. (ST)

17.15 Cine: Els petits assassinats d'Agatha Christie. No soc culpable.

Francia, Suiza, 2010. Dir.: Éric Woreth. Int.: Antoine Duléry. Louis Servais va a pedir ayuda a un amigo de la infancia, el inspector Lampion. (ST)

Tens un minut?

19.05 Atrapa'm si pots (con-

curso): Especials. (ST) (concurso), (ST)

**Vintage** (serie). Emision

de dos capítulos. Paco

de que todo el mundo le

eche la bronca: Norma.

Xusa v la maestra de

su nieto Gunnar. No

lo entiende, él solo

hace las cosas como

se han hecho toda la

vida. Mientras tanto, el

primer día de trabajo

en la televisión, Genís

se encuentra con una

situación éticamente

comprometida. (ST)

Al cotxe (entrevistas):

dor: Eloi Vila. (ST)

Neus Rossell. Presenta-

empieza a estar harto

21.00 Telenotícies vespre. (ST) 21.05 First Dates

18.30 Tiempo al tiempo (magacín). Espacio que aborda contenidos relacionados con el cuidado del planeta y la ciencia, así como temas de interés en el ámbito del bienestar como la salud, la alimentación y el deporte. 19.55 Noticias Cuatro. (ST)

20.45 ElDesmarque Cuatro.

**20.55** El tiempo. (ST)

21.45 First Dates (entreteni-

Carlos Sobera.

23.00 La última luz (serie):

(entretenimiento). (R)

miento). Presentador:

Noche cerrada, Andv

Yeats descubre, durante

un viaje de negocios a Oriente Medio, que el

suministro mundial de

petróleo escasea y no va

a tardar en convertirse en

un verdadero problema

Lugue

21.40 ElDesmarque lelecinco. **21.50 El tiempo.** (ST)

20.00 Reacción en cadena

(concurso).

show). Presentador: Jorge Javier Vázquez. Colaboradora: Laura las tres nominadas: Lola, Marta o Sofía

Cine Cuatro: Alerta roja. South Korea, 2019. Dir.: Byung-seo Kim y Hae-jun Lee. Int.: Lee Byung-Hun y Jung-woo Ha.

para la población.

21.00 Informativos Telecinco.

**22.00** Supervivientes All Stars: Tierra de nadie (reality Madrueño. La gala acoge la expulsión de una de Además, tras el anuncio de la concursante que debe abandonar la aventura en plena recta

final del concurso, los

en la última ronda

de nominaciones.

supervivientes participan

21.00 La Sexta Clave. Presentador: Joaquin Castellon. (ST)

go Blázquez, (ST)

21.20 La Sexta meteo. (ST) 21.25 La Sexta deportes. (ST) 21.30 El intermedio Summertime (entretenimiento). Presentadora: Sandra

Sabatés 22.30 El taquillazo: Inmune. EE.UU., 2020. Dir.: Adam Mason. Int.: KJ Apa y Sofia Carson. Han pasado cuatro años desde que una pandemia mundial asoló el mundo. Cuando aparece una peligrosa mutación del virus, el gobierno ordena el confinamiento mundial.

Zeynep vuelve a casa y dice que su marido la secuestró y que tuvo que firmar el acuerdo prematrimonial porque tenía miedo. Yildiz, por su parte, no aparece y todos se preocupan. (ST)

18.00 Y ahora Sonsoles (magacín de actualidad). (ST) 20.00 Pasapalabra (concurso).

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. (ST)

**21.35 El tiempo.** Presentador: Roberto Brasero. (ST)

21.45 El hormiguero 3.0 (talk show). (ST) (R)

22.45 Hermanos (serie). Emisión de dos capítulos. Capítulo 219: Aybike está muy nerviosa tras su detención. Mientras tanto. toda su familia suplica que retiren la denuncia. Más tarde, Asiye le pide ayuda a Ayaz. Paralelamente, Ayla se da cuenta de que Gokhan es un mal hombre, pero Berk le defiende. (ST) (R)

## Cultura

Un 'top 10' de la escena internacional

## Los diez olímpicos del ballet

## El 'star system' de la danza global ha de reunir hoy excelencia y popularidad

**MARICEL CHAVARRÍA** 

n los años de la guerra fría, para Occidente solo existían en el ballet Nuréyev y Barýshnikov, dos fuera de serie a los que el mundo libre encumbró en su condición de "desertores", mientras en la URSS languidecían otros príncipes sin que nadie, a este lado del mundo, les pudiera prestar atención. Hoy en día la popularidad de un baila-

rín es cosa también de sí mismo y de sus habilidades en las redes sociales: no basta con ser excelente, también hay que parecerlo. Y justamente por ello merece la pena detenerse a analizar quiénes serían hoy los hipotéticos olímpicos de los Juegos de París, los que entrarían por derecho propio en un top 10 del ballet global ahora que las fronteras entre estilos y escuelas se desdibujan.

#### Marianela Núñez La Margot Fonteyn de nuestros días...

...pero sin necesidad de que la rescate y encumbre ningún Nuréyev. La bailarina bonaerense, estrella del Royal Ballet de Londres de las dos últimas décadas, se ha convertido a sus 42 años en la reina indiscutible de la escena global, la artista que se disputan todos los partners -como se disputaban hace 60 a Nuréyev-y que ilumina como un faro a alumnos y profesionales con su técnica precisa, su musicalidad innata y esa vis teatral que la hace capaz de afrontar una amplia gama de personajes, desde la etérea Odette/Odile de El lago de los cisnes a la apasionada Kitri de Don Quijote. No es extraño verla en todas partes: Kevin O'Hare, el director del Royal Ballet, se lo permite: ¡menud embajadora de la marca!

#### Natalia Ósipova

#### La rusa intensa y electrizante

El ballet era analógico y unplugged hasta que irrumpió ella y lo enchufó. El Bolshói ya no volvería a ser lo mismo. Alexéi Ratmansky apostó por esa artista explosiva con habilidades de gimnasta que rechazaba el ceremonial balletístico y conectaba intensa y profundamente con los personajes: nadie como ella ha personificado a Giselle ni dará vida a la Tatiana de Onegin. La impulsiva moscovita

de 38 años que tiempo atrás formó una pareja imbatible con Ivan Vasíliev y cuya química con Serguéi Polunin hizo correr ríos de tinta, se unió en el 2013 al Royal Ballet de Londres, desde donde sigue deslumbrando al mundo. Si a Núñez se la disputan los bailarines, a la plástica Osipova la cortejan coreógrafos deseosos de cautivar.

#### Kimin Kim Un asiático ¿atrapado? en Rusia

No es fácil adivinar qué le estará pasando por la cabeza a este poeta del ballet cuando se eleva varios inmersos en una institución auspiciada por el Gobierno de Putin. Sufren rechazo o directamente no se atreven a actuar en Occidente.

#### **Vadim Muntagirov** Elegancia, bondad, perfección

Es el partner perfecto, el bailarín elegante y de líneas perfectas que ni en sus solos más estelares pretende acaparar los focos de la escena: tal es la honradez artística y la bondad humana de este ruso nacido Cheliábinsk hace 34 años, de padres bailarines y educado en la Royal Ballet School de Londres.

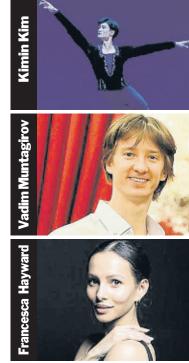











#### **Isabella Boylston** Desparpajo americano

En la última gala del American Ballet apareció disfrazada de bailarina intergaláctica, aunque asegura que se le dan mejor las tablas que la alfombra roja. Eso explicaría que, a pesar de su desparpajo en escena, esta estadounidense de 35, nacida en Idaho, formada en la Academia del Kirov en Washington DC y ascendida pronto a bailarina principal del ABT en Nueva York, haya tardado en despuntar mediáticamente. A su Instagram (701.000 seguidores) no le ha dedicado tanta energía como a infundir vitalidad y frescura a sus personajes. Y siempre se la ve con un libro entre manos.

#### Francesca Hayward No se puede ser más 'cool'

Junto con Mayara Magri y Yasmine Naghdi, Hayward es de las bailarinas puntales del actual Royal Ballet de Londres, todas ellas en la treintena. Pero el magnetismo de esta británica nacida en el 1992 en Nairobi, de padre inglés y madre keniata, es revelador. Gracia, técnica y profundidad emocional la hacen brillar como Manon o Julieta. Y su estilazo hace de ella un icono cool de la moda londinense. Además es actriz y cantante: fue Victoria en la última versión cinematográfica de Cats (2018).

#### **James Whiteside**

#### ¿'Drag queen' o estrella de ABT?

No se siente mujer ni ha pretendido calzarse las zapatillas de punta para ocupar el puesto de ninguna bailarina de ABT. Pero este multifacético artista estadounidense nacido en Connecticut, formado en Virginia y conocido por su versatilidad y carisma dentro y fuera de escena, es unas noches un enérgico Basilio de Don Quijote o un refinado Siegfried del Lago, y otras, fuera de ABT, una drag queen de la escena neoyorquina. Además es coreógrafo, modelo con línea de ropa propia y músico (JbDubs). Todo con esa energía contagiosa y una capacidad especial de conectar con el público.

#### La escuela cubana encuentra a la francesa

Es acaso el último gran exponente de esa era de oro que ha vivido el ballet masculino liderado por la escuela cubana. Nació en México, se crió en Canadá, se formó en el Ballet de Cuba (en vida de Alicia Alonso) y en la Ópera de París. A sus 27 es una estrella emergente del Royal Ballet de Londres, la compañía que cataliza los talentos de medio planeta, y se le conoce por su Romeo o su Ali (Le Corsai-

Continúa en la página siguiente

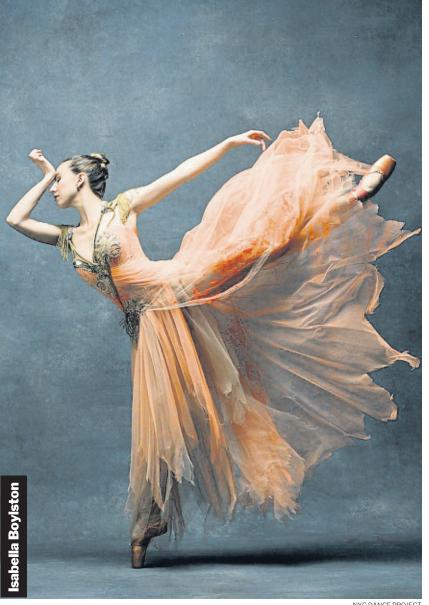

mutado en el Corsario o en Solor, en La Bayadère. Los impresionantes -y nada circenses- saltos de este surcoreano nacido en Seúl en 1992 v formado en la Vaganova de San Petersburgo obedecen a la fuerza de su inescrutable imaginación. Kim supera todo límite técnico combinando fuerza y elegancia, y lo lleva demostrando en la última década como bailarín principal del Mariinski. La guerra de Ucrania ha trazado una frontera para artistas que como él están

palmos sobre el escenario, tras-

Lo demostró ayer en el Liceu de Barcelona en el rol de príncipe del Lago, uno de sus ballets favoritos. "Envidio de las nuevas generaciones que no se tomen a pecho que algo no haya salido como era de esperar en escena. Mi generación era muy perfeccionista, temía cometer errores. Yo siento mucha responsabilidad, a veces me gustaría no lamentarme tanto", confesaba la semana pasada a *La Van*guardia esta estrella del Royal Ballet, que combina la disciplina rusa y la corrección británica.

## Nueva York aplaza a enero las galas IBStage que en agosto acoge el Liceu

El City Center prefiere esperar que sustituir a estrellas con visado difícil

**MARICEL CHAVARRÍA** 

Barcelona

Al New York City Center se le ha presentado un dilema este verano, a cuenta de la lentitud burocrática del Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Los bailarines de la UE que viajaban a la Gran Manzana este septiembre, como parte de la expansión intercontinental de las barcelonesas IBStage Star Galas, no obtenían a tiempo los visados, por lo que había que sustituir 13 de las 24 figuras del ballet anunciadas, justamente las que más interesaban a la sala, pues no son fáciles de programar al otro lado del charco.

"Las galas se vendían prácticamente sin publicidad a un ritmo constante, y la dirección del teatro ha preferido mantener el reparto y cambiar las fechas a enero del 2025. Dicen que el producto que les llevamos es realmente de interés del público, tal y como se refleja en la venta diaria", explica Leo Sorribes, impulsor de estas galas que organiza la Fundación Ballet de Catalunya y acoge el Liceu.

A los artistas europeos se les solicitaba una documentación adicional, cosa que ha hecho que el proceso se alargue. Gente como Valentine Colasante y Paul Marque (Ópera de París); Sangeun Lee y Gareth Haw (English National); Victor Caixeta y Riho Sakamoto (Dutch), o Anna Osadchenko y el catalán Martí Paixà (Stuttgart)... Incluso las principales figuras del Ballet de Catalunya -Ellen Mäkelä, Paolo Calò y David García- se reunían en Nueva York con estrellas del Royal Balleto los rutilantes americanos Tiler Peck, Daniil Simkin, Isabella Boylston y James Whiteside. Todo un encuentro de la comunidad del ballet.

El puente dancístico que Sorribes ha tendido entre Barcelona y Nueva York no se dará por las mismas fechas, pero igualmente evidencia el alcance global y el prestigio internacional de las IBStage Star Galas. El Liceu mantienen las suyas los próximos días 31 de agosto y 1 de septiembre, con cabezas de cartel distintos en cada velada. No faltarán, eso sí, desde América, los citados Peck, Simkin, Boylston o Whiteside.

Solo del Royal Ballet acudirán hasta cuatro primeros bailarines y dos solistas. Debutan en el Liceu, ojo, Francesca Hayward y César Corrales, dos fenómenos que interpretarán el paso a dos de *Romeo y Julieta*. Y por fin actua-



Sangeun Lee, figura del English National Ballet

YOONSIK KIM

#### En Barcelona hay debuts sonados el 31 de agosto y el 1 de septiembre, con lo más granado del Royal Ballet y el American Ballet

rá en IBStage Mayara Magri, con Matthew Ball como socio, de quien bailarán un paso a dos con música de Ottorino Respighi. Además regresa Teo Dubreuil, esta vez con Leticia Dias.

Se podrá disfrutar también del carisma y el virtuosismo de Victor Caixeta, ex primer bailarín del Mariinski que dimitió por la guerra de Ucrania y ahora es figura del Dutch National. Este bailará tanto con su pareja artística, Riho Sakamoto, como con la solista del

Ballet de Catalunya Ariele Gomes, con quien abordará el paso a dos del *Corsario*. Será novedad Madeleine Woo, virtuosa de salto, acompañada de Kentaro Mitsumori (un futuro Kimin Kim), ambos del Royal Swedish. Y Boylston y Whiteside (American Ballet) cerrarán, en fin, la primera de las galas y el intermedio de la segunda con *Don Quijote*.

"Este año las galas tienen un corte predominante de danza clásica, aunque para el próximo año queremos que los coreógrafos contemporáneos actuales puedan mostrar sus obras. Queremos conseguir que creen piezas especialmente para nuestras galas, de manera que podamos ofrecer originalidad", concluye Sorribes. Aunque para originalidad su deseo de destacar que a los 67 años aún se puede bailar, de ahí que en el Liceu esté previsto ver a la histórica Ángeles Lacalle.

#### De la belleza del salto parisino a la velocidad estadounidense

Viene de la página anterior

*re*), pues pocos los brindan con su expresividad y profundidad emocional.

#### Paul Marque

#### El flipante 'ballon' de un joven 'étoile'

Con 23 años y en plena pandemia, era nombrado en el 2020 *étoile* del Ballet de la Ópera de París. Paul Marque es un producto ciento por ciento francés, de la prestigiosa escuela parisina, una figura excepcional. Sólo hay que ver la sutileza de sus saltos. Marque tiene ese ballon (capacidad de suspensión) liviano y elástico, cuya actitud retrotrae directamente a la soltura aristocrática de la corte de Luis XIV. Y no es broma. Y su batería justifica la fama que tiene la escuela francesa en la formación de cintura para abajo. Detrás de él llega despuntando Guillaume Diop.

#### Tiler Peck

#### La más rápida del universo

No es raro que la bailarina más veloz del mundo provenga de California. Comenzó a bailar con dos años, a los 11 entró en la American Ballet School y lleva dos décadas en el New York City Ballet que fundó Balanchine en el Lincoln Center. Nadie ha logrado ser tan precisa e impecable a la vez que rauda en coreografías complejas, que ella hace que parezcan fáciles (variación del *Tchaikovsky Pas de Deux*). Es una todoterreno muy musical, sexy y popular... que hace cameos en la pantalla (*Tiny pretty things*). Y es fan del fútbol femenino desde que vio jugar a su hermana.

#### LETRA PEQUEÑA

Magí Camps



## Qué triste aportación, el ron-cola

on el verano se activan los grupos musicales de fiesta mayor, los que antes llamábamos *conjuntos*, que triunfan sobre todo cuando saben interpretar un buen repertorio de éxitos. Cuanto más se acercan al sonido de las canciones originales, más gustan a la concurrencia. También es cierto que esas orquestas populares van perdiendo predicamento, pero las versiones siempre tienen buena entrada.

Otro nivel de versiones son las de los artistas que renuevan, actualizan o personalizan canciones anteriores. A veces, la versión acaba teniendo más éxito que el original, pero es evidente que, si no hubiera habido una primera creación, habría sido imposible la secuela.

Un ejemplo de ello es el de una de las versiones que me tienen más fascinado. Hablo del Mediterráneo que grabó Frank Fernández. En el primer disco de homenaje Cuba le canta a Serrat, el pianista cubano hace una recreación de la canción de Serrat que dura casi siete minutos. ¿Cuál es el gran acierto de esta adaptación del 2005? De entrada, que es una versión sin letra, solo musical. Segundo, un aspecto que me encanta es que va apuntando la melodía unas cuantas veces, pero la canción propiamente dicha, de seguido, no arranca hasta el minuto 3:47. Entonces, gracias a que seguramente son muchos los que nos sabemos la letra de memoria, la cantamos en la cabeza, mientras que el pianista de Mayarí nos regala la melodía de ese

#### 'Boig per tu', la mítica balada de Sau, ha sido versionada por Flashy Ice Cream

temazo inmortal.

Todo eso viene a cuento porque ahora suena en la radio una versión de *Boig per tu*. La mítica balada de Sau, convertida en himno generacional y casi de país, ha sido versionada por Flashy Ice Cream, un dúo de Sabadell que mezcla la letra clásica con otras estrofas de creación propia. También la música ha dejado de ser una balada para incorporar toques electrónicos y otros ritmos modernos que el *boomer* que escribe estas líneas no sabe exactamente cómo calificar.

En esta versión que a buen seguro sonará todo el verano, los Flashy Ice Cream solo han modificado una palabra del fragmento de letra clásica. No, no se vengan arriba, que no han corregido el verbo incorrecto. Han cambiado *copa* por *ron-cola*. Así de triste y de limitador. El *cubalibre* evolucionó hacia el *cubata* y ahora los chiquillos beben *ron-cola*, que recuerda el "rum and cocacola" que cantaban The Andrews Sisters en 1944.

No han servido de nada los llamamientos que se han hecho desde estas mismas páginas a los versionadores del himno para que se cambie el incorrecto *reflexada* por el pertinente *reflectida*. Ni tuvo éxito Màrius Serra cuando se supo que Shakira grabaría una versión del *Boig per tu*, ni lo tendré yo ahora. Para hacerme pasar el disgusto, me pediré un ron-cola.

mcamps@lavanguardia.es

CARLOS ZANÓN



#### RINCÓN NEGRO

## Los pecados del padre

ana French sería mucho más conocida si viajara más. Tana
French escribiría peor y sería más infeliz familiarmente si viajara más.
Puestos a elegir, preferimos que una de nuestras escritoras favoritas sea feliz y que nos regale libros tan suyos y tan sólidos como este.

French, una estadounidense de 51 años, actriz teatral además de literata, reside desde 1990 en Dublín, de la que es reacia ausentarse para promocionarse. Desde su primera novela (*In the Woods*) demostró que lo suyo iba en serio. Nunca baja el nivel y tampoco con esta entrega en la que nos reencontramos con viejos conocidos de *El explorador*. Personajes fascinantes, complejos y que



EL CAZADOR Tana French ADN

se levantan del papel como la joven Trey, hija del buscavidas Johnny Reddy; el policía retirado, reajustado más o menos en jardinero, Cal Hooper, y Lena, su novia. Todo ello, en una hipnótica y siempre truculenta Irlanda rural, el pueblo de Ardnakelty.

Lo de French es una apuesta eminentemente literaria, así que no le vengan con prisas de lector/a necesitado/a de thrillers hipnóticos, tramas vibrantes y finales espacharrantes. Pero confíen en ella: lo hará todo bien pero al tiempo necesario para que personajes, acciones y desenlaces tengan un sentido, signifiquen algo y nos acompañen mucho después de haber cerrado esta novela rural por última vez.



#### LAS PERLAS DE CRISTAL

**Emeric Pressburger** RBA

De la derrota del nazismo y de todos aquellos monstruos que quisieron hacerse pasar por apacibles Dr. Jekyll sabía mucho el autor judío de esta novela, retirada en 1966 para no herir sensibilidades. La sombra de Eichmann en el Londres de 1965.



#### LA INNOMBRABLE Noemí Trujillo y Lorenzo Silva

Destino

Las partituras a cuatro manos nunca suelen dar obras personales. Pero luego llegan Trujillo y Silva, libro a libro, y nos hacen revisar la máxima enunciada. La marca del padre, de los proxenetas y de los clientes en el asesinato de una Nadie.



#### LA LUNA EN EL ARROYO David Goodis

**David Goodis** Sajalín

Tienes que ser muy grande como Goodis (1917-1967) para ser considerado el mejor escritor de novela negra de tu generación... si en ella también está Jim Thompson. Lírico y salvaje. Olvidar o perdonar. Palabras mayores: más Goodis, por favor.

#### CRÍTICA DE CANCIÓN

## Planeta Almodóvar

Pasión Vega ★★☆☆
Lugar y fecha: Festival de Peralada
(20/VII/2024)

#### DONAT PUTX

Coincidiendo con el hecho de que Pedro Almodóvar es el autor del cartel del Festival de Peralada de este año, la segunda jornada del ciclo estuvo protagonizada por *Pasión Almodóvar*, espectáculo en el que la cantante Pasión Vega y los músicos que la acompañaban repasaron grandes canciones que han desfilado por la banda sonora de los filmes del director manchego.

Hablamos de cosas tan serias como Quizás, quizás, quizás o En el último trago, por citar solo un par de momentos: piezas que precisamente por ser tan archiconocidas y reconocidas no son precisamente fáciles de revisitar. Abordar este cancionero con tino, implica dotarlo de un cierto hecho diferencial, objetivo conseguido gracias a los magníficos arreglos inventados por Moisés P. Sánchez, pianista y director musical del combo que acompañó a una por otro lado correctísima Pasión Vega, junto a los también inspirados Sergio Menem (violoncelo, guitarra portuguesa), Toño Miguel (contrabajo) y Pablo Martín Jones (percusiones, electrónica).

La propuesta que pudimos disfrutar este sábado en el mirador del castillo, con los músicos en el centro de la pista y el público –entre el que se encontraba la actriz Marisa Paredes- en las gradas laterales, transitó por 16 temas que han sonado en una docena de filmes de Almodóvar, lo que incluyó dos bises fuera de programa, con el desamor, la ausencia y el desgarro como leitmotiv de la mayoría de ellos.

A la cuarta de cambio, nos maravilló *La bien pagá*, con su inicio solemne y casi espectral, y los pizzicatos que desfilaron por la pieza. Bonita *Luz de luna* fraguada solo con voz, guitarra

y contrabajo, y espléndido trazo jazzy en Volver. Puntuó en lo más alto la exquisita, sofisticada elaboración y sesgo contemporáneo de Tonada de luna llena, así como el dominio de la distancia corta por parte de Vega en Piensa en mi. Ya en los bises, fue más que remarcable la factura del recuerdo al gran Bola de Nieve con un Ay, amor construido solamente con voz y piano, y de lo más vitalista y simpática la última toma de la noche, *I'm so excited*, que contó con el entusiasmo y la participación del público asistente.



Pasión Vega, en un momento de su actuación en Peralada

#### CRÍTICA DE DANZA

## A golpes

From England with love

\*\*\*

Coreografía y música: Hofesh Shechter Intérpretes: Hofesh Shechter Company - Shechter II

**Lugar y fecha:** Mercat de les Flors (19/VII/2024)

#### JOAQUIM NOGUERO

Inglaterra es dura. Lo ha sido tradicionalmente. Los jovencísimos miembros de la Shechter II visten en la pieza como los típicos escolares ingleses con uniforme, y la reacción instintiva es casi de adivinar por dónde van a llegar los golpes. Pesa ese molde colectivo, al que cada uno de los intérpretes se funde la mayor parte del tiempo, hasta destacar individualmente en momentos excepcionales con movimientos que son como estallidos de rabia. Su registro tiene un punto animal. O tribal. Medio de trance colectivo.

Esta carta furiosa de amor del israelí Hofesh Shechter a su patria de adopción desde hace más de veinte años es un regalo envenenado. Diríase que termina con optimismo, pero también que rezuma una mirada fuertemente crítica. Al tono desatado de rave electrónica, de violenta explosión de energía, le siguen momentos de la efímera canalización con que pretenden domeñarla, pero apenas. Los ocho explosivos intérpretes juveniles llegan a parecer poseídos, fuera de sí, rabiosos. con explosiones de movimiento extremo en plan niña de El exorcista. El tono generalizado es

distópico. De banda o de panda violentas, salidos en bloque sus miembros de *La naranja mecánica*. Un mundo oscuro, iluminado a fogonazos y con el eco no tan lejano de disparos y reyertas. Una bajada al tenebroso infierno de Orfeo. Quien gire la vista atrás lo pierde todo.

Son cuatro chicas y cuatro chicos. Sin separación de género. Brutales, unas y otros. La dramaturgia los sitúa dentro del orden escolar al principio y al final de la pieza, con músicas más clásicas de tono lírico. Pero en medio, con el sonido electrónico, es como si hubiéramos entrado en las mentes de los ocho jóvenes y percibiéramos el mundo a todo volumen, tal co-

#### Entramos en las mentes de los ocho jóvenes y percibimos el mundo a todo volumen

mo lo sienten con sus hormonas a mil y los infinitos estímulos que hoy les bombardean. Explotan juntos y por separado en todas direcciones. Su caos toma mil formas. Resulta espectacular.

Pero el nivel es tal, en cualquier punto de la escena y en cada uno de los 55 intensos minutos de la pieza, que el peligro es de sobresaturación, tan plana así, situada todo el rato arriba, como lo sería en su extremo contrario. Pero ¡qué fuerza!•

# Ledicia Costas: "Quien menos lo esperas ha ido a la consulta de una bruja"

La autora gallega novela en 'Piel de cordero' la historia de las meigas

ANDRÉS GUERRA

Barcelona

Si estuviésemos a finales de los noventa, quizá en su habitación colgaría el mismo póster que el agente Mulder tenía en su despacho: "Quiero creer". Ledicia Costas (Vigo, 1979) ha escrito la, seguramente, mejor novela hasta la fecha sobre brujería tradicional de Galicia: Piel de cordero (Destino). Y desde la ecuanimidad que concede el escepticismo. Aunque sabe que habelas, hainas, o las hubo, le falta esa última prueba irrefutable de que las meigas eran algo más que mujeres sabias conocedoras de remedios naturales para los males del cuerpo y del alma. Por ello, entra en el mundo del realismo mágico para recrear cómo pudo ser su realidad en la España principios del XIX.

"Aquellas *menciñeiras* dominaban los ciclos de la naturaleza, tenían un conocimiento muy profundo sobre plantas medicinales y en los pueblos eran lo más pareci-

do a doctores. Y sí, en el libro juego todo el tiempo con lo sobrenatural, pues tenían talentos relacionados con el lado oscuro", cuenta.

La segunda parte de la novela nos trae al presente para descubrir cómo sus dos protagonistas, Catalina y Lola, están conectadas a través del tiempo. "¿Cuántas brujas hay en activo, en las aldeas y en las ciudades, ayudando en secreto a gente como tú? Pregunta en tu entorno: quien menos esperas haido alguna vez a una consulta de una bruja o acude de manera habitual. La única diferencia es que antes era algo que se decía abiertamente, y ahora no", plantea la autora.

Piel de cordero narra la historia de una estirpe de brujas condenadas a parir hijas bastardas y cuyo poder se transmite en generaciones alternas. Así se lo explica Elvira a Catalina, su nieta. Mujeres imprescindibles para una población necesitada de remedios médicos demasiado caros o lejanos que al mismo tiempo las señalaba con el dedo acusador. En esa dico-



La escritora gallega Ledicia Costas

"Eran científicas aun siendo analfabetas, pues empleaban el método ensayo-error en su propio cuerpo"

tomía, la de un don que parece un castigo y la adoración que se torna en odio de sus congéneres, vivían las brujas por aquellos años. Y hasta hace bien poco.

"Me crie muy cerca de la consulta de una bruja y recuerdo a las

mujeres que iban a verla gritando por el camino desesperadas. Yo le preguntaba a mi abuela qué les pasaba y ella respondía: 'Tienen un espíritu dentro, ahora la bruja se lo quita'. ¿Y qué sucedía? Que cuando regresaban, volvían tranquilas. Entiendo que, como otras, era una escuchadora profesional y lo más parecido a una psicóloga, pero yo me moría de miedo pensando que aquel espíritu estaría vagando cerca y me obsesionaba cerrando puertas y ventanas. Tiempo después encontré unas cartas que le mandó a mi abuela con una serie de recetas, desde có-

mo salvarte de la Santa Compaña a remedios con plantas".

"Es que ellas – argumenta – eran científicas aun siendo analfabetas, pues empleaban el método ensayo-error en su propio cuerpo: así averiguaron que, si pasaban la lengua por la corteza de un tejo, deliraban, porque tenía propiedades alucinógenas. Es solo un ejemplo". Hay muchos más en una novela que retrata la Galicia rural de hace dos siglos y rinde homenaje a mujeres injustamente tratadas y juzgadas desde el odio que provoca la ignorancia y el fanatismo.•

#### CONCURSO FOTOGRÁFICO PELUDOS

## Tú eliges al peludo más popular

POR POSAR MEJOR QUE UNA ESTRELLA DE CINE, POR SU PELAZO DE ESCÁNDALO, POR ESA MIRADA FELINA O PORQUE TE DERRITES CON SOLO MIRARLO

30 fotografías, 30 guapísimos peludos de nuestros lectores para que tú elijas a tu favorito. ¡Participa!



Escanea este QR y vota tu fotografía favorita antes del 28 de julio.

Entre todos los votantes sortearemos un Samsung Galaxy A35.



Más información en el canal Peludos de La Vanguardia

Patrocina:







Destaca su colección de 44 autómatas, algunos del siglo XIX, aparatos de varias épocas, pósters o muñecos de ventrílocuos

## La casa mágica de Xevi

GRAN MUSEU DE LA MÀGIA

Sílvia Oller Santa Cristina d'Aro



Una masía del siglo XVIII, en la Costa Brava, se convirtió hace ya veinticinco años en el epicentro del ilusionismo. No hay nada comparable. Por eso, la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) lo ha premiado y reconocido por ser el museo de magia más grande y original del mundo. Aparatos de distinas épocas, barajas de cartas, pósters de los magos que han triunfado en el último siglo, indumentaria diversa como el primer kimono con el que actuó Yu-Li-Pen, un gran mago español que empezó a triunfar en la década de 1950; varitas o guillotinas y todo tipo de ilusiones ópticas inundan las tres plantas de un equipamiento privado que tiene en el ilusionista Xevi a su alma mater. Dice que prefiere el término ilusionista al de mago, porque se considera un "repartidor de ilusiones". Como con la que obsequió al público en 1969 al conducir durante 69 km con los ojos vendados, desde Montserrat al Salón del Automóvil. Gesta que le valió un récord Guinness.

Al primer prestidigitador de la provincia de Girona, con una trayectoria de 68 años sobre los escenarios (y sumando) y que actuó ante grandes personalidades como Salvador Dalí, le gusta decir que este museo es su mejor truco de magia. Razón no le falta. De entre todos los objetos que decoran el espacio, destaca su amplia colección de autómatas, "los juguetes de los ricos". En su haber tiene 44 aparatos de este tipo, algunos



El ilusionista Xevi ha recopilado miles de objetos para su museo, fundado hace 25 años

#### 'Orquesta'

Este autómata de grandes dimensiones de 25 movimientos en el que un grupo de monos tocan distintos instrumentos de orquesta es una de la joyas de la colección. Fabricado en 1910 e instalado en las atracciones Apolo de Barcelona entre 1935 y 1970, Xevi lo recuperó para su museo que abrió en 1999. Restaurado por Lluís Ribas, Xevi pidió a su

buen amigo Lucki Guri que compusiera una música con los seis instrumentos que aparecen

del siglo XIX, que adquirió a particulares y al parque de atracciones Apolo de Barcelona. En la sala donde el visitante se queda embobado ante los movimientos sincopados de estos mecanismos, uno debe andarse con ojo con el fantasma que toca el piano, la cara

que sigue con la mirada allí adonde vas, o un reloj y un espejo algo distorsionados...

Autodidacta, Xavier Sala Costa, Xevi, se interesó por la magia cuando tenía solo siete años al presenciar la actuación de un mago. Dice que no recuerda el truco, pero que le impresionó tanto que tuvo claro que quería dedicarse a esto. Se empapó de libros, a los 12 años hizo sus primeras actuaciones en el teatro escolar y a los 14 ya actuaba en hoteles, salas de fiestas o festivales de la Costa Brava. Eran los años cincuenta, cuando "algunos asociaban el ser mago a la brujería", explica. Desde entonces no ha parado y a lo largo de estas casi siete décadas sobre el escenario ha conocido a ilusionistas de primer nivel, algunos de los cuales le han cedido material para su museo. La familia del faquir Sager le

El Gran Museu de la Màgia Joan Casas i Arxer, esquina con av. de la Església, 1 GI-662 Santa Cristina d'Aro Río Ridaura —

donó entre otros objetos su cama de clavos, o el que fue número uno de los ventrílocuos, el suizo Fred Robby, el primer muñeco que utilizó entre 1950 y 1960. Un fuera de serie, capaz de hacer hablar a sus muñecos mientras fumaba o se tomaba un refresco, rememora Xevi, guía de esta casa mágica.

Más antiguos aun son los muñecos de ventrílocuos que utilizaban Francesc Roca e Hijos, impulsores del museo anatómico de Barcelona, que ya en el primer tercio del siglo XX se desplazaban con su teatrillo ambulante por toda España enseñando magia, su colección de autómatas y personajes de cera. El museo les dedica una sala y otra a un mago peculiar que ac-

#### El libro más pequeño de magia y el más grande, de más de 7 kilos de peso, entre el material expuesto

tuaba con sotana, el sacerdote Wenceslao Ciuró, un gran divulgador v autor de más de una decena de libros. El museo también permite conocer al Xevi artista más allá de la magia. Ha participado en más de 500 programas de televisión, en ocho películas y en una veintena de anuncios televisi-

Carteles de promoción de espectáculos, pósters de figuras mundiales –del suizo Pavel, inventor de más de 800 juegos y maestro de magos, a David Copperfield, pasando por Fu-Manchú-, curiosidades como el libro de magia más pequeño del mundo, con once juegos, o el más grande, cargado con 7 kilos de trucos; una Marylin Monroe que se convierte en Einstein, catalejos mágicos... La visita es una ilusión tras otra.

Gran divulgador (autor de varios libros, ha acercado los trucos a escuelas, zonas rurales y desde hace veinticinco años organiza en su pueblo natal La Nit de la Il·lusió, que este año se celebra el 10 de agosto, y ameniza la visita con trucos. Y siempre que tiene ocasión, da este consejo: "La ilusión no puede perderse nunca". •

#### El Alma Festival crece hasta los 67.000 espectadores

**REDACCIÓN** Barcelona

Los promotores del Alma Festival expresaron ayer su satisfacción por haber reunido a lo largo de 22 días en el Poble Espanyol de Barcelona a más de 67.000 personas, 20.000 más que el pasado año, lo que consideran un éxito tras haber abandonado los Jardins de Pedralbes. En la programación han destacado las actuaciones de Queens of the Stone Age, Hozier, Vetusta Morla, Take That, Alice Cooper, Marisa Monte, Valeria Castro y James

Blunt, entre otras. Y el festival ha reafirmado su compromiso con el talento emergente en su escenario Village, con artistas como OroVega, Simona, The Crab Apples y Marcos French.

El Alma puso anoche el punto final con la actuación de Kool & the Gang. El director del festival y de Concert Studio, Martín Pérez, subrayó "el éxito" de lograr reunir a 67.000 personas en su nuevo emplazamiento, tras diez años en los Jardins de Pedralbes. "Agradecemos profundamente la calurosa acogida del público barcelonés un año más", concluyó.

## **GUÍA TIEMPO LIBRE**

**TEATROS** 

AQUITÀNIA TEATRE Av Sarrià 33 BCN-info@aquitaniateatre.es Tots els dies arriben de Dv. a Diu. El guirigay Dij. Si lo cuen-

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Tots Ocells, de Wajdi Mouawad, direcció d'Oriol Broggi. Fins al **28/07**. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada funció a la taquilla del teatre

CONDAL (Av. Paral·lel. 91, 93 442 31 32), Grec 2024: 24 de juliol, última funció Artemis, a les 20 h. Á partir 20 setembre torna Escape Room 2. teatrecondal.cat i promentrada.com

GOYA (Joaquín Costa, 68. Tel. 93 343 53 23). Dins Grec 2024: Fins 28 juliol, Lolita Flores és **Poncia**, dt. 23/07 i de dc. a ds. 20 h, dg. 18.30 h. teatregoya.cat i promentrada.com **HEARTBREAK HOTEL Sis Hectàrees d'Oliveres** d'Aina Tur, amb Anna Alarcón i Nao Albet. Del 02/07 al 28/07. Dm a Dv 19:30 Ds 20:00 Dg 12:00 C/Bacardí, 35. BCN Grec Festival

LA RADARADOC TEATRE c/ Quevedo 36 hi Bon 93 024 5140 Race (20 hs) - Poderoses (21 hs) - Danza Del 18 al 22 de julio a las 20 y 21 hs

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34), Dins Grec 2024: Fins 4 agost **Les mans**, de dt. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20 h, dg. 17.30 h. L'Off: fins 4 agost L'enterrador, dl. 20 h. dg. 12.30 h.

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Grec 2024: Fins 4 agost Tirant Lo Blanc, de dt. a dv. 20 h. ds. 17.30 i 20.30 h. dg. 18 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 Festival GREC 24 "L'Últim dia", de Lluïsa Cunillé. Direcció Xavier Albertí. Amb Alejandro Bordanove. De dc. a ds. a les 19:30h i dg 18:30h. Doble funció els ds., 17:30h i a les 19:30h

TEATRE DEL RAVAL St. Antoni Abat, 12. T. 93 443 39 99. Molta merda | Dimc i Dij, 20h. Oficinats | Div, 20h. Nomadik |

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 T. 93 603 51 61 Fins 28/07 'La felicidad es un hábito' Laura Freijo Dj Dv Ds Dg 19h Propera 18/07: 'La festa' Dj Dv Ds 21h Dg 17h Propera

TEATRE LLIURE: Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu 1, Poble Sec L3, Espanya L3-L1, Festival Grec 2024: La luz del lago, d'El Conde de Torrefiel. Del 19 al 22/07. Dämon, d'A. Liddell. 20 i 21/07. Temporada 24/25 a la venda. www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla i 93 289 27 70. https://www.teatrelliure.com/ca/el-grec-al-

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Informació i venda entrades i abonaments temp. 2024-2025

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115). La Llamada. Horaris: De dll a dv, 20:30h; Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

**36** LA VANGUARDIA LUNES, 22 JULIO 2024

## **Deportes**



**Tour de Francia** 

## Campeón de ciencia ficción

Tadej Pogacar da la vuelta al ciclismo con su doblete Giro y Tour en 78 días



#### **CARLES** RIIIPÉRF7

Enviado especial



Verne, dio la vuelta al mundo en 80 días. Tadej Pogacar, ciclista que parece que solo puede haber salido de una mente futurista, de la imaginación de un novelista de ciencia ficción o de un aficionado con querencia a la hipérbole, por la fuerza y la recuperación de su cuerpo, por su ambición de su competitividad y por el carisma de su personalidad, ha dado la vuelta al ciclismo, a su mundo, en 78 días. Son los que separan el inicio del Giro de Italia en Turín, el 4 de mayo, al final del Tour de Francia, el

21 de julio, en Niza. Lo que ha tardado el ciclista esloveno del UAE, de 25 años, en ganar la maglia rosa y el maillot amarillo.

Es el primer ciclista en lograrlo en el siglo XXI, el primero en ha cer el doblete desde Marco Pantani en 1998 (Tadej no había nacido, faltaban 50 días) y solo el octavo en conseguir la proeza tras el malogrado escalador italiano, Indurain, Roche, Hinault, Merckx, Anquetil y Coppi. Cuatro de los miembros de esa lista forman además el exclusivo club de los cinco Tours. Pogacar, que quiere jugar en esa liga, sentarse en esa mesa, ya tiene más de la mitad del camino recorrido con sus tres éxitos.

Una apuesta desencadenaba la aventura del adinerado filántropo londinense en el libro de Verne. El

#### El Tour descubre a Evenepoel y Girmay

■ Mientras Tadej Pogacar de carretera para levantar su tercer Tour de Francia, otros talentos brillaban con luz propia para compartir protagonismo con el indiscutible esloveno en el podio de Niza. Remco Evenepoel (24), una fuerza de la naturaleza contra el crono, logró el maillot de mejor joven en su debut al ser tercero en la clasificación final. El ecuatoriano Richard Carapaz (31), alejado de los primeros puestos, se llevó el maillot

de la montaña, además de lucir el amarillo y ganar una etapa, hitos para su país. El Tour también ha descubierto al eritreo Biniam Girmay (24), el mejor velocista de esta edición, que ha hecho historia para su país con tres triunfos de etapa. Aunque para historia la del sprinter británico Mark Cavendish, que a los 39 años ha dicho adiós a la Grande Boucle con un triunfo en Saint Vulbas, el número 35, con el que bate el récord que poseía el gran Eddy Merckx. reto del jefe de filas del UAE no tiene que ver con el empecinamiento de querer tener razón, sino que parte del desencanto y el dolor de la doble derrota que le infligió Jomeses de julio. Hay cuentas pendientes que no basta con saldarlas, que hay que cubrir con creces. Hay heridas que solo se pueden superar con una felicidad superlativa. De ese tipo era la sonrisa de Pogacar en lo alto del podio de la plaza Masséna, de arquitectura italiana y corazón francés, como la hazaña del esloveno.

Debía ser el Tour del desempate entre Pogacar (2020 y 2021) y Vingegaard (2022 y 2023), pero ha sido mucho más, porque pone al esloveno, a sus 25 años, en la órbita de los grandes campeones.

# **Iguala a Lemond, Bobet y Thys**

# **Tres Tours**

Pogacar alcanza los tres Tours que tienen el estadounidense Lemond, el francés Bobet y el belga Thys. Con cuatro solo está Froome.

# En cinco participaciones 40 días de amarillo

El esloveno ha vestido el maillot amarillo en 40 jornadas. Es el sexto en la clasificación histórica. El líder es Merckx con 96 días de amarillo.

El mejor. Pogacar atravesó la línea de meta en Niza sabiéndose ganador del Tour de forma aplastante, El

ontinental

El 25 de octubre, Pogacar no estuvo en las butacas del Palais de Congrès de París, donde se preesloveno fue también el más sentó el Tour. Pero su cabeza y la de Matxin, su director deportivo, rápido en la iban un paso por delante. Para pocontrarreloj con la que se cerraba ner presión a su gran rival, para incomodarlo, habían decidido que la presente se presentarían en la salida con el edición Giro en el bolsillo. Vingegaard sabría que, en caso de ser derrotado,

> en la carrera por la historia. Entonces aún no se sabía nada de la caída del Olaeta, que, a principios de abril, tuvo al danés 12 días en la uci y trastocó su preparación para defender su corona. Vingegaard sufrió hasta por su vida, pero se presentó al combate con la esperanza de que la tercera semana del Tour le favoreciese.

> su verdugo le habría adelantado

"Sinceramente, creo que es la misma situación que vivimos nosotros el año pasado. Todo el mundo daba por hecho que en la tercera semana Jonas iría a más cuando a Tadej -después de la caída en la Lieja del 2023- nos pasó todo lo contrario", confiesan los ideólogos del UAE.

El turning point de Vingegaard que deseaban en el Visma nunca llegó, tal como pronosticaban en el equipo de Pogacar. Ninguno de sus competidores ha tenido una gran crisis. Ni Vingegaard ni Evenepoel han sufrido desfallecimientos -Roglic se retiró tras una caída-. No se han hundido. Simplemente, él ha sido mejor y les ha superado cada día de montaña. Les ha alejado cada vez más. Como una gota malaya, les ha mermado la moral. Medio minuto en el Galibier, 40 segundos en el Pla d'Adet, un minuto en Plateau de Beille, casi dos en Isola 2.000. Los puso en su lugar con sus ataques.

"Pudimos ganarle una etapa (en Le Lioran, en el macizo Central, al sprint, con el propio Vingegaard). Somos afortunados porque no deja mucho para los demás. Es su elección, pero no sé si eso contribuye a su popularidad", se quejó Merijn Zeeman, el director del Visma, bastante dolido por la forma de correr y la ambición desmesurada que llevó al esloveno a ganar cinco etapas.

Caníbal, Caimán, Pirata... A Pogacar le han llamado muchas cosas en estos 78 días. Si Pantani, en 1998, fue selectivo y ganó dos etapas en el Giro y dos en el Tour, Pogacar no ha perdonado en su botín. Se llevó seis triunfos parciales de Italia y seis de la ronda francesa. Consecuentemente ganó el rosa a tos de ventaja al segundo, y venció el amarillo apabullando, con seis minutos de margen.

Su temporada (21 triunfos, incluyendo la Volta, la Lieja y la Strade Bianche, y aún faltan los Juegos y el Mundial) se puede resumir con que ha llevado el maillot de líder en 45 de los 52 días que ha competido. Vive en la cima, en el podio, ya que ningún ciclista antes había estado entre los tres primeros en sus siete primeras grandes. Este viaje empezó con el síndrome de Stendhal y acaba con un ganador propio de Verne.



De izquierda a derecha, Vingegaard (segundo), Pogacar (primero) y Evenepoel (tercero), en el podio

**21.**<sup>a</sup> **etapa** El líder añade a sus cinco éxitos en la montaña el triunfo en la crono y gana seis etapas, como Ocaña en 1973

# Sexta sinfonía

## NIZA Enviado especial

Querían emoción, y los protagonistas se la dieron hasta el final. Buscaban que el último día no fuese un paseo, y fue una gran etapa. Pretendían que los primeros de la general se involucrasen. Quizás no estuviese en juego el maillot amarillo y el triunfo final, como en 1989, cuando Lemond deprimió a Fignon y a París entero, pero los del podio acabaron copando los tres primeros puestos de la contrarreloj de Niza.

Los tres salieron a ganar. El hombre de blanco, Evenepoel, con su plato de 60 dientes, como el campeón de mundo que es, para un debut de ensueño. El hombre de azul, Vingegaard, con monoplato, con las ganas de sacarse la espina del sábado, a poner el broche a su recuperación milagrosa. El hombre de amarillo, Pogacar, sin guantes, con la mo ral por las nubes, cuchillo entre los dientes, sediento de historia, a completar un Tour de récord.

Tres salen a ganar, y vuelve a vencer el de siempre en el 2024: Pogacar. Otro minuto más les cae a sus acompañantes en el podio, por si no fueran conscientes ya de la manifiesta superioridad del líder, ya triple campeón.

Porque el recorrido, con la subida tendida a La Turbie, el explosivo col d'Èze, la bajada complicada y el llano final, era un compendio de las virtudes que ha exhibido en este Tour. A 44

| 1 Tadej Pogacar (ESL/UAE)    | 45m24s     |
|------------------------------|------------|
| 2 J. Vingegaard (DIN/Visma)  | a 1m03s    |
| 3 R. Evenepoel (BEL/Soudal)  | a 1m14s    |
| 4 Jorgenson (EEUU/Visma)     | a 2m08s    |
| 5 João Almeida (POR/UAE)     | a 2m18s    |
| 6 Derek Gee(CAN/Israel)      | a 2m31s    |
| 7 Mikel Landa (ESP/Soudal)   |            |
| 8 H. Tejada (COL/Astaná)     | a 2m50s    |
| 9 S. Buitrago (COL/Bahréin)  | a 2m53s    |
| 10 Adam Yates (GB/UAE)       | a 2m56s    |
| 17 C. Rodríguez (ESP/Ineos)  | a 3m52s    |
| 25 Enric Mas (ESP/Movistar)  |            |
| 28 R. G. Pierna (ESP/Arkéa)  | a 4m33s    |
| GENERAL                      |            |
| 1 Tadej Pogacar (ESL/UAE)    | 83h38m56s  |
| 2 J. Vingegaard (DIN/Visma)  | a 6m17s    |
| 3 R. Evenepoel (BEL/Soudal)  |            |
| 4 João Almeida (POR/UAE)     | a 19m03s   |
| 5 Mikel Landa (ESP/Soudal)   |            |
| 6 Adam Yates (GBR/UAE)       | a 24m07s   |
| 7 C. Rodríguez (ESP/Ineos)   | a 25m04s   |
| 8 Jorgenson (EEUU/Visma)     | a 26m34s   |
| 9 Derek Gee(CAN/Israel)      | a 27m21s   |
| 10 S. Buitrago (COL/Bahréin) | a 29m03s   |
| 17 R. Carapaz (ECU/E. First) |            |
| 19 Enric Mas (ESP/Movistar)  | a 1h11m05s |
| 23 J. Romo (ESP/Movistar)    | a 1h42m26s |
| 24 C. Verona (ESP/Lidl)      | a 1h47m13s |
| MONTAÑA                      |            |
| 1 R. Carapaz (ECU/E. First)  | 127 puntos |
| 2 Tadej Pogacar (ESL/UAE)    | 102 puntos |
| 3 J. Vingegaard (DIN/Visma)  | 70 puntos  |
| PUNTOS                       |            |
| 1 Biniam Girmay (ERI/Inter.) |            |
| 2 J. Philipsen (BEL/Alpecin) | 354 puntos |

nar otra contrarreloj. Fue décimo en Valladolid en la Vuelta, no disputó la de O Gran Camiño, solo fue noveno en Tirreno, quinto en Itzulia... Esta vez, queda segundo. Evenepoel se conforma, tercero, pero llora de emoción por su podio en su primer Tour.

Entre los tres han ganado ocho de las 21 etapas. "Estamos protagonizando la mejor era del ciclismo. Disfrutémoslo", pide Pogacar, caballeroso con sus rivales, los jinetes del espectáculo.

km/h pedaleó, el único en bajar

de 46 minutos. La sexta sinfonía

del esloveno, simétrico en su do-

minio, seis etapas en el Giro y, no

quería ser menos, seis en el Tour.

de 1973, que un vencedor del

maillot amarillo no se llevaba a

casa seis etapas. Fue Luis Ocaña.

en el circuito de Fórmula 1", re-

conoce Pogacar, un bólido ama-

rillo, que confiesa que hasta su

novia, también ciclista, aborre-

cía entrenar por esos dos puer-

tos, cercanos a Mónaco, donde

El último en salir se luce ba-

jando con esa cabra con la que

tanto ha practicado, incluso en

los rodillos tras las etapas del Gi-

ro. "Para mucha gente mi victo-

ria en el Giro no hubiese tenido

valor sin el Tour. Pero para mí

era importante. Ganar ambos es

otra cosa, es de locos", destaca.

En cambio, Vingegaard,

asombró al mundo en Combloux

el año pasado, no ha vuelto a ga-

"Me ha encantado el arranque

Hacía más de medio siglo, des-

Es el primer ciclista en ganar el rosa y el amarillo en el siglo XXI, el primero tras Pantani en 1998

Debía ser el desempate con Vingegaard, pero ha sido mucho más, ya que pone al esloveno entre los más grandes

**CLASIFICACIONES** 

Mónaco - Niza, 33,7 km (CRI)

3 B. Coquard (FRA/Cofidis) 208 puntos 1 R. Evenepoel (BEL/Soudal) 83h48m14s 2 C. Rodríguez (ESP/Ineos) a 15m46s

3 Jorgenson (EEUU/Visma) a 17m16s **EQUIPOS** 251h36m43s 1 UAE Emirates 2 Visma-Lease a Bike a 31m51s 3 Soudal Quickstep a 1h33m06s







He aquí un deportista entregado a la natación de máximo nivel durante toda su vida que ha podido pasear por Madrid estos días sin ser reconocido. Es probable que un futbolista del montón del Getafe atraiga más atención. No debería ser así, pero lo es en un país, España, que solo desvía la mirada hacia la piscina de 50 metros cada cuatro años. En Seúl'88 Sergi López Miró (Barcelona, 55 años), se colgó al cuello la medalla de bronce en los 200m braza siendo el segundo nadador español en la historia en conseguirlo; en los Juegos de Barcelona fue cuarto y aún lo lamenta como si estuviera con el bañador mojado, y desde que salió del agua se ha dedicado a entrenar a los mejores especialistas del mundo hasta superar la veintena de medallas olímpi-

López Miró fue en su día un niño barcelonés de barrio peri-

# **66**La obsesión

## Yo quería ser campeón olímpico y desde muy pequeñito se lo decía a mi madre"

férico al que su madre, enfermera en turno de noche, acompañaba con un Mini abarrotado de críos a competir por las piscinas catalanas. Hoy habla castellano y catalán con acento norteamericano tras emigrar a EE.UU. en su juventud y se gana la vida en la prestigiosa universidad de Virginia Tech.

Atiende a *La Vanguardia* en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume de Madrid, adonde se ha desplazado provisionalmente para ultimar la preparación de algunos de sus nadadores de cara a los Juegos de París, entre ellos los españoles Mario Mollà, Carles Coll, Luis Domínguez y Carmen Weiler.

"Yo quería ser campeón olímpico y desde muy pequeñito se lo decía a mi madre", recuerda López Miró, y adjunta a esa evocación una especie de revelación: "La marca Turbo publicó un librito que llegó a mis manos en el que un socorrista salvaba la vida de un niño y ese niño acababa siendo campeón olímpico. Yo quise ser ese niño". Decenas de años después, con la barba canosa y ante un periodista que, casualidades de la vida, nadaba braza con él en el CN Atlètic de Nou Barris, López Miró sigue echando la vista atrás, recordando su paso de aquel modesto primer club al Sant Andreu y de aquel otro al CN Montjuïc antes de dar el salto a Estados Unidos. Sin saber inglés, pero con ganas de ganar el oro. Siempre el oro.

Es curioso, da la sensación de que el histórico bronce de Seúl aún le sabe a poco, por no hablar del cuarto puesto en Barcelona'92. "Quedar cuarto es lo pe-



**Natación** Segundo medallista olímpico en la historia de la natación española en 1988, Sergi López Miró emigró a EE.UU. y ha entrenado a los mejores nadadores

# El pensador del agua

or. Hice mi peor marca en el peor momento y además en Barcelona. El bracista que ganó el oro entrenaba conmigo y nunca me ganaba, v ese día me pasó porque yo estuve fatal. Estaba cagado, no fluí, me pudo la responsabilidad. Había quedado cuarto y al acabar me preguntaban '¿Qué te ha pasado?', muy típico de España". Aquel resultado le hizo seguir compitiendo, pese a que el cuerpo, con apenas 24 años, va le había dicho basta. "En cuanto toqué la pared pensé 'ahora no puedo dejar la piscina'. Por eso alargué mi carrera, fueron cuatro años terribles, pero me sirvieron para mi poste-



RAFA SEGUI/EFE
Sergi López, bronce en 1988

rior profesión como entrenador. Como nadador debía aprender a apreciar lo que había conseguido. De ahí surgió mi moment in time, ese momento que es del nadador y de nadie más".

Y López Miró se hizo entrenador. "Si yo no he sido oro puedo conseguir que otros lo sean", reflexionó. Lo logró ampliamente, pero el trayecto no fue nada fácil. Empezó su carrera en Santander, pero le pasó lo mismo

que cuando competía: en España, en aquellos años, lo tenía muy crudo para evolucionar. "Regresé a EE.UU. sin nada, empecé limpiando piscinas con un amigo". Siempre piscinas, qué obsesión.

nadador se sube al poyete y debe expresar todo lo aprendido. En ese momento es un artista, eres tú y tu calle, fuera la presión, ni la de los padres, ni la de la Federación ni la de los periodistas". Con ese tipo de reflexiones con-

Poco a poco fue progresando hasta convertirse en un nómada de las aguas. Destacó en Arizona, Florida, se instaló en Singapur... "He vivido en once casas, no he parado de mudarme". Hoy es una celebridad en Virginia Tech. Su método de trabajo incluye menos horas para el nadador de las que se pueda pensar ("por ley, los nadadores no pueden entrenar más de 20 ho-



A pie de piscina. Sergi López Miró lleva toda una vida vinculado a la natación, como nadador primero y como entrenador después

tener al menos un día de descanso") y un alto porcentaje dedicado a potenciar la mentaliprecisamente aquello que le impidió sentirse él mismo en Barcelona. "Hasta los 18 años, los nadadores pueden vivir del talento, incluso los hay con una calidad innata, pero el nadador que trasciende y acaba siendo consistente necesita trabajar". Así lo resume López Miró: "Hay un momento en el que el

ras a la semana y deben

nadador se sube al poyete y debe expresar todo lo aprendido. En ese momento es un artista, eres tú y tu calle, fuera la presión, ni la de los padres, ni la de la Federación ni la de los periodistas". Con ese tipo de reflexiones convenció a los mejores. En The Bolles School (Florida) entrenó a un trío irrepetible y rabiosamente joven, el formado por Caeleb Dressel (siete oros olímpicos), Ryan Murphy (cuatro) y Joseph Schooling (uno). Casi nada.

Padre de un hijo llamado Cobi, en honor a la mascota de Barcelona, y de una hija llamada Harley, como recuerdo a una

**DEPORTES** LUNES, 22 JULIO 2024 LA VANGUARDIA 39



El récord La venta de entradas ya supera la de cualquier otra edición, con un total de 8,7 millones de billetes adquiridos por los aficionados

# Muchas ganas de Juegos

**JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ** 

El 21 de agosto del 2016, Río de Janeiro cerraba unos Juegos controvertidos, con evidentes fallos de organización, con una ceremonia de clausura en el estadio de Maracaná. Nadie podía saber entonces que ese sería el último evento olímpico de verano con público en los siguientes ocho años. Se vendieron 6,2 millones de entradas sobre una capacidad total de 6,8. Ya le habría gustado a Tokio, que recibió la bandera olímpica ese día, haber podido contar con espectadores. El coronavirus lo impidió y las tribunas, montadas como si fueran a ser ocupadas, quedaron desiertas. Por eso los de París son los Juegos de la vuelta a la normalidad, los del regreso del público. Y, antes de empezar, ya han batido un ré-

Hasta el pasado miércoles, la

# Quedan por colocar y balonmano

organización había vendido 8,7 millones de tickets, con lo que ya se ha rebasado la cifra de 8,3 de los Juegos de Atlanta 1996, que hasta el momento era la edición con más aficionados en las gradas, en términos absolutos. Es cierto que el número total de entradas disponibles es de 10 millones, por lo que queda más de un millón de localidades a la espera de destinatarios. A partir de hoy se pondrán a la venta ya de manera diaria y el comité organizador espera que eso, junto a la proximidad del inicio, sirva como espoleta definitiva para aumentar la cifra de espectadores. Hasta hora, cada jueves, para que no se colapsara el sistema de venta, se ponían a disposición del público

"Sobre todo nos faltan por vender entradas en grandes recintos, concentradas en deportes como el fútbol, el baloncesto y el balonmano en Lille", especificó el director general delegado del COJO (comité organizador), Mickaël Aloïsio. La sede de Lille acogerá toda la primera fase del baloncesto masculino y femenino y el balonmano de hombres y mujeres a partir de cuartos de final. El estadio Pierre Mauroy, la casa del Lille de la Ligue 1, ten-



Una imagen de la torre Eiffel iluminada con los cinco aros olímpicos

# más de un millón de localidades, sobre todo de fútbol, baloncesto

paquetes de entradas.

# París 2024 rompe el récord de entradas vendidas en los Juegos Olímpicos

Venta de entradas a través de los años Entradas vendidas
 Entradas disponibles

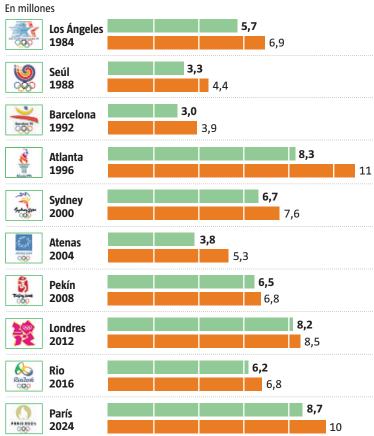

Los Juegos de Tokio 2020 no tuvieron espectadores por las restricciones durante la pandemia de la covid

¿Cuánto cuestan las entradas a las distintas competiciones? Deportes más baratos Deportes más caros En euros En euros Desde Hasta Hasta **Marcha** Atletismo 24 € • 980 € • 24 € Bicicleta K Baloncesto 24 € • 980 € • 24 € de montaña Natación 24€ • 980€ Ciclismo de ruta ● 24 € **L** Vela **←** Gimnasia 24 € •— • 24 € FUENTE: Statista LA VANGUARDIA

drá una capacidad de 27.000 espectadores para los Juegos. Claro, para los partidos de la selección francesa o del equipo estadounidense de baloncesto, la presencia masiva está asegurada, pero no todas las sesiones presentan ese cartel.

En París se confía en el tirón también del número de visitantes, ya que se espera que acudan 11,3 millones de turistas, entre los que vayan de vacaciones y los que se desplacen expresamente para acudir a alguna prueba de los Juegos. Hasta el momento más del 60% de las entradas han sido

# El público regresará a unos Juegos Olímpicos de verano tras ocho años, pues en Tokio no hubo por la pandemia

adquiridas por ciudadanos franceses. Entre los extranjeros, los españoles y los italianos estarían en el top 5.

En cuanto al precio de las lo calidades, es muy variado, lógicamente, en función del deporte y de la importancia de la prueba. Hay entradas económicas, pero también por 980 (las más caras en las sesiones de atletismo y natación). Los primeros espectadores asistirán el miércoles a partidos de fútbol y rugby 7, tanto en París como en otras sedes. En el Parque de los Príncipes, el descorche lo hará la selección española de fútbol masculina. Con ellos volverá el público a unos Juegos Olímpicos.



DANI DUCH

moto a la que cogió cariño, hay un recuerdo que aún le atraviesa el alma. Fue el disgusto de su vida. "Mi madre pasó dos años viviendo en la calle, y yo no lo sabía. La llamaba, me decía que estaba bien, pero era mentira. En cuanto me enteré, lo dejé todo y me fui a buscarla para



Cuando el nadador se sube al poyete es un artista, eres tú y tu calle, nadie más"

## El drama

"Mi madre llevaba dos años viviendo en la calle y yo no lo sabía, me decía que estaba bien"

traérmela aquí".

La vida de Sergi López, está claro, da para escribir un libro. Pero, en España, desafortunadamente, solo hacemos caso de nuestros héroes acuáticos cada cuatro años y solo si ganan una medalla, aunque no sea de oro.

Eso, a estas alturas de la vida, Sergi López Miró ya debe saber-

POR LA ESCUADRA



Sergi Pàmies

# Cruyffista, audaz y generoso

eñales: que el día que se anuncia la muerte -seguro que quiso evitar el 18 de julio- de Fermí Puig el mundo sufra un colapso informático. Que los mismos que le negaron premios nacionales y otras distinciones se apresuren a desplegarle el tipo de alfombras rojas que, por ética y estética, detestaba. Que el día de su funeral, que en principio debía ser canicular, llueva a cántaros y que los que circulamos hacia el tanatorio de Granollers estemos a punto de matarnos dos o tres veces. Que su recuerdo inspire necrológicas emocionantes, incluida la del presidente Laporta, que, quizá porque habla de sentimientos y de comida y no tiene que hacer propaganda gaseosa, está especialmente inspirado.

Que nos demos cuenta de que no es casual que, antes de ser cocinero, Puig estudiara periodismo: siempre fue un observador apasionado y bien informado de la realidad. Que todos los periodistas que ayer fueron al funeral supieran que el criterio de Fermí era más exigente que la robótica del Excel, cada vez más influyente. Que se hubiera guardado para sí mismo el amor infinito que sentía por su familia (Mercè, Carla, hermanos), que no le han fallado ni siquiera cuando les parecía que exigía demasiado. Que en un oficio que recomienda ser camaleónico, prudente y equidistante, fuera tan insobornablemen-

En política, pujolista y puigdemontista, predicador de un independentismo ecuménico que lograba que algunos españolazos nos preguntáramos si no nos vendría bien cambiar de bando. En fútbol, cruyffista y, por lo tanto, laportista, guardiolista y antitodos los que apelan a formas híbridas de pactismo y no apuestan por la audacia, la alegría y el talento. Que, siendo tan culé, no soportara la megafonía estridente del Camp Nou y la mutación menguante de los asientos, tan humillante para los que, con orgullo fluctuante, vivimos en el planeta de las tallas XL plus. Que tuviera

esta capacidad prodigiosa para entenderse con todo el mundo, con un magnetismo instantáneo, que tanto atraía a un obispo, un político en crisis, un taxista, un novelista con dudas, un proveedor de butifarras prémium, una editora capaz de torearle alguna embestida colérica y, por supuesto, sus grandes amigos (el notario, los co-

Que fuera tan feliz cuando, con ademán de narcotraficante, repartía trufas y lo bastante supersticioso para no hablar de la muerte, sino, al contrario, hacer proyectos poco antes de ser abducido por la última espiral. Atrapado por las dimensiones -me lo imaginaba más grande- del ataúd, Puig asistió disciplinadamente a su fune-

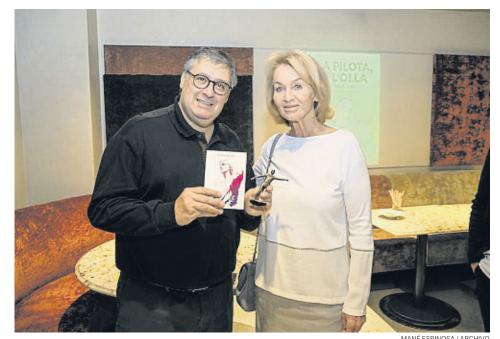

Fermí Puig y la esposa de Johan Cruyff, Danny Cruyff

# En un oficio que exige prudencia, Puig fue insobornablemente definible

legas de juventud y el inconmensurable Alfred Romagosa) con los cuales se había perdido por las viñas del señor, entre humaredas de porros que nunca le aplacaron una actividad mental de superdotado.

ral. Pero conjeturo que sonrió al oír la referencia a El principito y que brindó con whisky -no descarto que hubiera escondido una petaca en el doble fondo del ataúd- al escuchar el emotivo panegírico de Jordi Basté y el My way de Frank Sinatra, con el que se habría entendido a las mil maravillas. Y aún le quedaron fuerzas para hacer coincidir la masiva salida del oratorio con más chubascos para que, camino de casa, yo pudiera lamentar que no existan limpiaparabrisas antilágrimas y agradecerle este último acto de rebeldía contra los conformismos y la vida previsible.

scribió Oscar Wilde, "cuando los buenos estadounidenses mueren, se van a París". A veces hay frases que irrumpen en la memoria sin previo aviso, aunque en otras el magín empieza a dar vueltas y no para hasta que halla la cita concreta ante algo que está sucediendo.

Así ocurrió este sábado, postrado frente el televisor, donde una colección de ilustres estadounidenses (con alguna excepción sobrevenida) han puesto rumbo a la capital francesa y ofrecían, en un pable espectáculo de los moribundos, deportivamente hablando.

En uno de esos grupos de chat en WhatsApp con varios amigos, creado hace unos años para hacer porras sobre quién ganará la liga de baloncesto de la NBA, hubo uno que tiró de guasa con sal gorda: "¿Alguien sabe poner a Sudán del Sur en el mapa?". A la que otro colega respondió con mucho criterio: "Debajo de Sudán del Norte, casi seguro".

Con mucho menos humor, los comentaristas televisivos en Estados Unidos se frotaban los ojos, se pellizcaban incluso, al observar lo que se desarrollaba en la

## **HOME RUN**

## Francesc Peirón



# Ridículo estilo **NBA**

cancha. Un equipo de desconocidos llegó a ganar por 26 puntos, justo poco antes del descanso (58-44), a toda una constelación de estrellas de la mejor liga del mundo. Los africanos recuperaron el liderato a falta de 20 segundos para el final, y acabaron perdiendo por un punto (100-101) tras escatimarles una personal al filo de la bocina.

Ahí estaban LeBron James, Stephen

Curry, Jason Tatum, Joel Embiid (el camerunés), Anthony Davis, o entre otros galácticos (ausente Kevin Durant por lesión), Anthony Edwards, al que piropean como "el hijo de Michael Jordan".

Visto lo de este sábado, mencionar a Jordan, el vivo retrato de aquel Dream Team que iluminó la Barcelona olímpica de 1992, suena a rechifla y a copla del carnaval de Cádiz

Entre la cita de Barcelona y esta de París han pasado más de tres décadas, un tiempo en el que la NBA ha evolucionado a peor. Jordan, Magic o Bird sabían que había una diferencia entre lo que ellos hacían y el circo de la canasta, cosa que quedaba en manos de los Globetrottters. La existencia de estos está relegada al olvido porque los profesionales de la NBA ya ejercen artes circenses.

No cabe duda de que la pléyade del equipo olímpico USA del 24, una sombra de aquel Dream Team del 92, parte como favorito para llevarse de nuevo la medalla de oro. Pero como bien recordaron los comentaristas locales, esas estrellas han de adaptar su baloncesto a las reglas de juego de la FIBA o corren el peligro de hacer un ridículo histórico.

## El Hajduk Split croata confirma el fichaje de **Ivan Rakitic**

FÚTBOL Seis meses después de cambiar el Sevilla por el Al-Shabab Saudí, en el que tan solo ha jugado ocho partidos, Ivan Rakitic vuelve a hacer las maletas. El Hajduk Split, que entrena Gattuso, confirmó ayer el fichaje del croata, que firma un contrato por un curso con opción a uno más. A sus 36 años, Rakitic, que nació en Suiza y se formó en el Basilea, jugará por primera vez en el fútbol balcánico./Redacción

# Rafa Márquez acepta la oferta de México y se marcha del Barça

FÚTBOL Tras dos años dirigiendo el Barça Atlètic, Rafa Márquez se marcha a la selección mexicana como asistente de Javier Aguirre hasta el Mundial del 2026. A partir de esa cita, será él el que se encargará de coger los mandos de la selección. Márquez, que había renovado hasta el 2025 con el Barça, cerró ayer una salida amistosa. Y el filial arrancará hoy la pretemporada bajo la batuta temporal de Albert Sánchez, hasta ahora su segundo. / Anaïs Martí



Rafa Márquez

## El finlandés Rovanperä rubrica su triunfo en el rally de Letonia

AUTOMOVILISMO Kalle Rovanperä (Toyota) no dejó escapar su ventaja y ganó el rally de Letonia, octava cita del Mundial WRC. El piloto finlandés, campeón del mundo los dos últimos años, se apuntó la segunda victoria consecutiva en el campeonato y concluyó con 39,2 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, el francés Sébastien Ogier, y 1m04s5 sobre el estonio Ott Tanak (Hyundai)./Redacción

## Faustino Oro se impone en el Sunway **Sitges Blitz**

AJEDREZ El prodigio argentino Faustino Oro, de solo 10 años, logró la victoria con autoridad en el torneo Sunway Sitges Blitz celebrado el fin de semana. El Maestro Internacional más joven de la historia, séptimo favorito, batió a cuatro de los seis participantes con mejor ranking que él, dos de ellos Grandes Maestros, y se mantuvo invicto en el torneo con ocho puntos en nueve rondas. / R. Rodríguez

**Tenis** Pese a caer ante Nuno Borges en Bastad, Rafael Nadal manifiesta una mejora excepcional en la última semana, en vísperas de la cita olímpica

# Así es una derrota agridulce

| BORGES | 6 6 |
|--------|-----|
| NADAL  | 3 2 |

## **SERGIO HEREDIA**

Si Rafael Nadal (38) sigue en pie, contra los escépticos, contra su propio organismo, que le pide sosiego, contra la lógica, lo hace por revivir momentos como ahora en Bastad: por primera vez en dos años, se ha sentido competitivo.

Y la derrota en la final ante Nuno Borges, jugón y, por momentos, mágico, no le va a empañar el sentimiento: en vísperas de los Juegos de París, acontecimiento que regresa al recinto de Roland Garros, allí donde reposa la escultura en acero de Nadal, la leyenda está de vuelta.

Pero no vayamos tan rápido: volvamos a la primavera del 2022.

En aquellos días, el escafoides del pie izquierdo ya no puede más. Se ha roto, consecuencia del síndrome de Müller-Weiss que el manacorense arrastra desde tiempos inmemoriales, y ahora su vida es un sinvivir. Nadal se pincha para entrenarse y para competir.

Y de noche, cuando la anestesia desaparece, reaparece el dolor.

Jugando con una pierna, obra un milagro. Gana en Roland Garros, la 14.ª corona en París, el 22.º



Nuno Borges y Rafael Nadal se abrazan en Bastad, ayer

Grand Slam, último hasta ahora.

Luego, cojeando, abandona París e inicia una terapia de urgencia para atenuar el dolor en el pie.

Lo que pasa es que el organismo es sabio. Sabio y vulnerable.

Y aunque el manacorense llega a Wimbledon, apenas un mes más tarde, y poderoso va pasando rondas, al final el cuerpo se le desconfigura. Ahora falla el abdominal.

Maltrecho, renuncia a la semifinal ante Nick Kyrgios, bad boy.

En vano: Nadal se descompone y se suceden las lesiones. En enero del 2023, en el Open de Australia, se rompe el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Los dos meses de baja se convierten en seis y, al final, en un año. En junio anuncia que se retira por unos meses:

-Debo pensar en otras cosas. Se opera y se retira hasta este

enero. Para entonces, es el 672.º.

Su regreso supone otro interruptus. En Brisbane sufre otra microrrotura en el psoas.

El mundo desconfía, enarca una

Su regreso se produce en abril en el trofeo Godó de Barcelona, uno de sus hogares, pero la vida es compleja. Hundido en el ranking, le esperan rivales de peso. En su segundo duelo en el RCTB, se mide a Alex de Miñaur. Pierde.

En Madrid, en cuartos, le tumba Lehecka. En Roma, Hurkacz. En Roland Garros, Zverev. Pierde también.

Empeñado en alcanzar la cita olímpica (disputará el dobles junto a Carlos Alcaraz), renuncia a la hierba de Wimbledon y se parapeta en Bastad.

# Bastad le ha dado alas a Nadal: se ha medido a rivales asequibles, ha jugado en arcilla y ha tenido horas de vuelo

La apuesta le da alas. Es un ATP 250, los rivales son asequibles, se juega en arcilla y la temperatura es idónea. Aquí se había impuesto en el 2005, un adolescente que lucía tirantes, pantalones pirata y melena al viento. En Bastad recupera la competitividad y horas de vuelo. Bate a Leo Borg, Cameron Norrie, Mariano Navone y Duje Ajdukovic, pero llega fundido a la final, y aquí es la fiesta de Borges (27), portugués que nunca ha ganado un título, pero recibe un regalo del cielo: el mundo del tenis se enfoca en una final en arcilla que ofrece consuelo a una leyenda tan ilusionada como agotada.





PROYECTOS GRATUITOS · MONTAJE Y TRANSPORTE GRATUITOS \* ENTREGA INMEDIATA · SERVICIO EXPRESS 24 H.





**PROYECTO GRATIS** Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento. **Golf** El estadounidense gana el Open Británico, su segundo grande en el 2024

# Schauffele, mezcla de razas, a lo **Tiger Woods**

**SERGIO HEREDIA** 

La genética ha elevado a Xander Schauffele (30), el nuevo campeón del Open Británico, hacia su segundo grande del 2024, tras el PGA Championship que se había adjudicado en mayo.

Su abuelo alemán, Richard Schauffele, atleta sensacional. medía dos metros: semejante envergadura le había llevado a apuntarse decenas de títulos en jabalina y disco.

Y su padre, Stefan, había sido



Xander Schauffele, ayer

buen futbolista, esquiador, jugador de squash, también golfista, hasta que un conductor le atropelló en Stuttgart. El hombre pasaría dos años entrando y saliendo de los hospitales, pero perdió la visión en un ojo.

La lesión le deprimió, le llevó a la bebida. Tanto le dolía pasar a diario por la zona del accidente que decidió recoger los bártulos y emigrar a San Diego. Era 1988. Allí conoció a Chen Bingyi.

Su relación fue todo amor, nunca mejor dicho, pues ella no hablaba inglés y él no hablaba

**AVISOS** 

**OFICIALES** 

chino. Sin embargo, la cosa funcionó y así nacieron Xander y Nico.

Stefan testeó a los muchachos. Xander era buen futbolista. A los seis años, manejaba el balón con ambas piernas. Lo que pasa es que tenía el espíritu del ganador y jugaba al fútbol en un equipo perdedor. Frustrado, pidió consejo al padre. Stefan, instructor de golf, se puso manos a la obra. A los nueve años, Xander aparcaba el fútbol.

El padre forjó al crío en San Diego, aunque la cosa se tensó. Xander alcanzó la adolescencia

y con ella, la rebeldía. discutieron mucho. El padre se puso zen: buceó en la espiritualidad del hijo. Hoy siguen juntos.

De aquello ha salido un golfista sensacional, lo dicen la genética y los resultados.

Igual que hace dos meses en el PGA Championship, Xander Schauffele, campeón olímpico en Tokio 2020, voló ayer en el Royal Troon Golf Club, húmedo y ventoso sudeste escocés.

Firmó cuatro birdies en los últimos ocho hoyos y entregó una tarjeta de 65 golpes (en un par 71; en total, cerró las cuatro vueltas con 275 golpes), un arreón estupendo sobre sus rivales, el acreditado Justin Rose y Billy Horschel (277) y el sobrevenido Thriston Lawrence (278; no pudo aguantar la presión en el tramo final), y un aviso para los nacionalismos: en el golf, en la mezcla está el poder.

En su día nos lo había demostrado Tiger Woods, y ahora nos lo demuestra Schauffele.

Relació de documents adjunts: Certificat d'acord:15250364040625672261.

En cas de no presentar-se cap reclamació i/o suggeriment s'entendrà difinitivament adoptat el

present acord quedant facultat l'Alcalde per a la seva publicació i execució. De presentar-se recla-

macions i/o suggeriments, hauran de ser resoltes

pel Ple de l'Ajuntament. Castelldefels, a la data de la signatura electrò-

(Jon Rahm fue 7.º: 283).

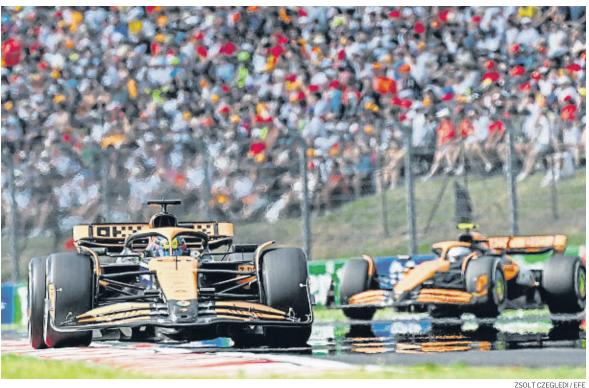

Los dos McLaren, con Piastri delante de Norris, firmaron el primer doblete desde 1999

**Fórmula 1** McLaren se metió en una polémica innecesaria y regaló el triunfo al australiano, mientras el campeón explota

# Piastri estrena victoria y Verstappen se desquicia

TONI LÓPEZ JORDÀ

Oscar Piastri es el 115.º ganador de un Gran Premio de Fórmula 1. Pero el primer triunfo del joven australiano de 23 años se recordará por el regalo de su equipo. El aussie se benefició de la política de fair-play e igualdad de McLaren, que le entregó el triunfo en detrimento de Lando Norris, en cabeza las últimas 22 vueltas de la carrera de Hungría.

"No se gana un Mundial solo. Vas a necesitar a Oscar [Piastri] y al equipo. Hazlo ahora", fue el ultimátum de McLaren a Norris, que acabó frustrado, sin segundo triunfo del año otra vez y sin poder recortar más que 8 puntos al líder el día que más la pifió un desquiciado Verstappen, quinto.

Pareció incomprensible la decisión de los de Woking. Con su orden de equipo, perjudicando a su

coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que disposa l'article 192.2 del Reglament

d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret

2568/1986, de 28 de novembre. L'anterior acord és un acte de tràmit contra el

qual no es pot interposar cap tipus de recurs sense perjudici dels que siguin procedents interposar

contra la resolució definitiva que, en el seu cas es

pugui adoptar. No obstant, es podran presentar les nacions que considerin convenients per al

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica.

Torre Santamaría, SCCL

piloto con más opciones en el Mundial (Norris es segundo, a 76 puntos del liderato), McLaren quiso ser justo con Piastri y compensarlo por haberle perjudicado en la segunda parada (v. 46/70), cuando la escudería inglesa se metió en un lío innecesario. Hasta ese momento, Piastri lideraba la carrera con 1,8s de margen tras haberse hecho con el mando en la salida, por un mal arranque de su vecino Norris desde la pole.

Pero en la segunda parada, sin riesgo de ser adelantados por Hamilton (a 6s), McLaren decidía detener antes a Norris, por lo que estaba haciendo un undercut a

"Duele porque es una victoria perdida, son muchos puntos", se quejó Norris por tener que dejar pasar a Piastri

Piastri. El resultado fue obvio: el inglés superaba a su compañero y tomaba el mando a 22 vueltas de meta. Pero McLaren se rectificó y le ordenó entregar la victoria a Piastri. Norris dudó, "estoy luchando por el Mundial" -argumentó-, pero en la vuelta 68, a tres de meta, levantó el pie. "Duele porque es una victoria perdida, son muchos puntos; cuando renuncias a una victoria o a 7 puntos es frustrante", explicó molesto.

Más enfadado aún con su equipo acabó Verstappen, que cuestionó la táctica de paradas. "El ritmo no era suficientemente bueno para plantar cara a los McLaren. cuando eres demasiado lento tienes que maximizar tu resultado y no lo hicimos. Las estrategias hoy no han sido correctas", lamentaba el neerlandés. "Teníamos que cubrir los coches con los que luchá-

# **CLASIFICACIONES**

# GP de Hungría

Oscar Piastri (McLaren) 1h38m01s989 (a 187,669 km/h)

# 2 Lando Norris (McLaren)

**Lewis Hamilton** (Mercedes) a 14s880

## 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Max Verstappen Red Bull

7 Sergio Pérez Red Bull a 39s792 8 George Russell Mercedes a 42s368 9 Yuki Tsunoda a 1m17s259

11 Fernando Alonso Aston M. a 1m22s460

## Circuito de Hungaroring, Budapest Mejor vuelta

Russell (v. 55), 1m20s305 (196,396 km/h)

## MUNDIAL DE PILOTOS (13 de 24)

| 265 pts    | 1 Max Verstappen (PB)   |
|------------|-------------------------|
| 189        | 2 Lando Norris (GB)     |
| 162        | 3 Charles Leclerc (MON) |
| 154        | 4 Carlos Sainz (ESP)    |
| 149        | 5 Oscar Piastri (AUS)   |
| 125        | 6 Lewis Hamilton (GB)   |
| 124        | 7 Sergio Pérez (MEX)    |
| 116        | 8 George Russell (GB)   |
| 45         | 9 Fernando Alonso (ESP) |
| <b>2</b> 4 | 10 Lance Stroll (CAN)   |
|            |                         |

## MUNDIAL DE CONSTRUCTORES (13 de 24)

|                             | 10 00,  |
|-----------------------------|---------|
| 1 Red Bull Racing Honda     | 389 pts |
| 2 McLaren Mercedes          | 338     |
| 3 Scuderia Ferrari          | 32      |
| 4 Mercedes AMG              | 24:     |
| 5 Aston Martin Aramco Merc. | 69      |

Próximo GP: Bélgica (14.º) pa-Francorchamps, 28 julio 2024 (15.00)

**Ajuntament de Castelldefels** 

Núm. Exp.: 2022/1759.

Aprovació d'ordenances no fiscals, reglaments i plecs de clàusules adm. Generals

El Ple de l'Ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada en data 28 de juny de 2024, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança Munici-pal de Tinença i Protecció dels Animals de Com-

panyia de Castelldefels.

L'expedient es sotmet a informació pública audiència a les persones interessades pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC, a un diari de màxima difusió de la província i a la seu electrònica de l'Ajuntament durant el qual es podran presentar reclamacions i/o suggeriments.

Tots els documents de rellevància jurídica de l'expedient podran consultar-se a la seu electrònica de l'Ajuntament https://www.castelldefels.org/ en el portal de transparència de l'Ajuntament, a la Secció de Salut i Consum, en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i clicant en l'enllaç relacionat a continuació:

**Aiuntament de Castelldefels** 

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14-6-2024, adoptà l'acord següent

Primer - Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Especial Anglo American School per a la regularització dels paràmetres urbanístics de l'àmbit i la concreció de límits edificables de l'equi-pament - The British School of Barcelona-, segons el projecte redactat per l'arquitecte Juan Carles López González, col·legiat núm. 20.146/4 pel COAC.

Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), en el tauler d'anuncis de la Corporació així com en un dels diaris de premsa de més divulgació en l'àmbit municipal d'aquest Aiuntament, i sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes des de la darrera publicació obligatòria.

Tercer.- Notificar el present acord a The British School of Barcelona, S.A. La qual cosa es fa pública per a què en tingueu

ANUNCI DE TRANSFORMACIÓ DE SOCIETAT COOPERATIVA EN SOCIETAT LIMITADA A tots els efectes legals i de conformitat amb el

L'alcalde, Manuel Reyes López.

seus interessos

que disposa l'article 100 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, es fa públic que el dia 29 de Juny de 2024 es va celebrar Assemblea General extraordinària i universal de socis d'aquesta entitat, en què es va aprovar, per unanimitat, la transformació de la cooperativa en societat limitada, sot ala denominació de Torre Santamaria Societat.

Vallfogona de Balaguer, 29 de juny de 2024.- El President del Consell Rector, Juan Bautista Pons.

bamos en vez de pensar que somos súper estrellas", cargaba contra Red Bull.

Verstappen iba encendido al verse quinto detrás de Leclerc. Tras superar al monegasco dio caza a Hamilton para buscar el podio. Se tiró en la frenada de la curva 1, entró pasadísimo y su Red Bull se tocó con el Mercedes. Perdió la posición con el inglés y con Leclerc y acabó quinto, enfadadísimo con el mundo. Pese a los 76 puntos de renta, su autoridad cada vez está más cuestionada.

LA VANGUARDIA 43 LUNES, 22 JULIO 2024





44 LA VANGUARDIA

# Economía

Tensiones en el transporte de mercancías por mar

# Los fletes marítimos vuelven a dispararse ante un récord de pedidos

Las empresas anticipan las compras de Navidad para evitar el colapso del mar Rojo

PIERGIORGIO M. SANDRI

Barcelona

La pesadilla regresa. La historia se repite. La demanda de transporte oceánico de contenedores marítimos está en niveles históricos. El pasado mes de mayo marcó un nuevo récord: casi 16 millones de TEU (unidad de medida para contenedores de 20 pies), según la consultora marítima Xeneta.

Si se mira la cifra acumulada en los primeros cinco meses del año, la cifra alcanza los 74 millones de TEU, es decir, supera incluso la anterior marca del rebote prepandémico de inicio del 2021. Nunca antes había habido tantos pedidos de mercancías por mar. Y no venimos del bloqueo de la covid, que creó una demanda acumulada por el confinamiento. ¿Qué está pasando? Que las empresas ahora tienen miedo a quedarse sin existencias las próximas Navidades.

En una situación normal, entre la segunda mitad de agosto y la primera mitad de octubre las compañías empezaban a activarse para tener la campaña navideña a punto. Pero ahora han decidido adelantarse para estar seguros de tener las tiendas llenas. Lo reconoció, por ejemplo, el grupo Inditex, en su última presentación de resultados.

Con los ataques de los hutíes, que continúan contra los buques que transitan en el mar Rojo, ahora las naves que sirven las rutas entre Oriente y Occidente se ven obligadas a pasar por el cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, lo que supone alargar el trayecto de navegación diez días más e incrementar los costes. Las empresas no quieren malas sorpresas y se están cubriendo, tensionando otra vez las cadenas de suministro. Los barcos van llenos. Hay también temor de que en el futuro puedan aumentar aranceles a bienes procedentes de China. Y hay amenazas de huelgas en los puertos de la Costa Este y del Golfo en LUU. La tormenta perfecta, que las firmas quieren esquivar.

La consecuencia más inmediata es el repunte de las tarifas, que están viviendo la mayor escalada de los últimos cuatro años. Dependiendo de las rutas y de los índices, los incrementos son espectaculares. El índice Drewry global a finales del año pasado estaba en 1.600 dólares para un contenedor de 40 pies. Ahora estamos en 5.900, es decir, que el precio a más que triplicado con un alza que se acerca al 300%. El coste de enviar un contenedor estándar de 40 pies desde Shanghai a Nueva



Un buque contenedores lleno a rebosar, en un puerto de Canadá este mes

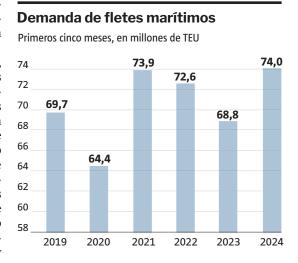

# Tarifas globales de envío de contenedores Por contenedor de 40 pies, en dólares 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 enero junio enero julio 2023 2024

FUENTE: Xeneta

FUENTE: Statista LA VANGUARDIA

# El Port de Barcelona, a toda máquina

La crisis del mar Rojo ha disparado la actividad del Port de Barcelona, que de forma accidental se ha convertido en uno de los hubs de conexión con los puertos del Mediterráneo oriental. Antes de la crisis, las empresas navieras desembarcaban en estas aguas directamente a través del canal de Suez, pero ahora se ven todas obligadas a pasar por el estrecho de Gibraltar, y en consecuencia

hacer parada en puertos españoles, como Algeciras, València y Barcelona. "Hemos vivido meses de tensión que nos han obligado a reorganizar la logística. Hemos tenido que abrir una terminal durante toda la noche, y en septiembre tenemos previsto la apertura de una nueva terminal para ganar capacidad", comentaron el viernes el presidente, Lluís Salvadó, y el director general, José Alberto

Carbonell. Con estas actuaciones, el Port de Barcelona ha evitado el colapso y confía en poder asumir el incremento de actividad hasta que finalice esta crisis, que durará por lo menos hasta el 2025. De momento, esta situación excepcional ya ha provocado un aumento del tráfico de contenedores del 24% en el primer semestre y del 45% en cuanto a los trasbordos de contenedores. / Blanca Gispert

York se ha disparado a casi 10.000 dólares. "Las navieras funcionan como las aerolíneas *low cost*. Cuando queda un asiento disponible, te lo hacen pagar a precio de oro", explica Jordi Espin, secretario general de la asociación de empresas fabricantes Transprime. "Ellas culpan a la congestión de los puertos o a los intermediarios. Pero la realidad es que adoran los accidentes. Escalan una incertidumbre regional, como la del mar Rojo, para aplicar recargas", acu-

Las tarifas en algunas rutas de Asia han aumentado hasta un 300% desde diciembre del 2023

Las compañías se adelantan a nuevos aranceles, posibles huelgas y el riesgo geopolítico

sa. Para los clientes finales es una mala noticia. Porque ahora los fabricantes, para reducir riesgos, contratan varios tramos de rutas a navieras diferentes, pero así el precio final de los productos se encarece. Y siempre acaban ganando las navieras. "Las compañías marítimas aprovechan esta situación y aumentan los ingresos redistribuyendo capacidad de rutas más pequeñas hacia rutas más lucrativas de primera línea, donde la demanda es mayor. En consecuencia, esto reducirá la capacidad en las rutas más pequeñas y aumentará las tarifas aquí también", comentan desde Xeneta.

La consultora marítima Sea Intelligence ha detectado que ante esta situación las navieras han empezado a aumentar su capacidad, especialmente en las rutas transpacíficas (hasta un 20%) y algo menos en las rutas Asia-Europa (un 6%). Pero destacan que "el éxito de estas ampliaciones de capacidad (y su potencial para aliviar la presión del mercado) depende de si la creciente congestión portuaria permite a los transportistas operar los buques previstos de acuerdo con los horarios de navegación planificados". En efecto, algunos puertos, como el de Singapur, están colapsados. Los operadores creen que la vuelta a la normalidad solo tendrá lugar cuando el canal de Suez vuelva a ser navegable sin peligros.

# Solo hay vivienda para un tercio de los nuevos hogares que se crean en España

CaixaBank Research alerta de que el crecimiento demográfico supera las previsiones

ROSA SALVADOR

Barcelona

En España solo se construye vivienda para un tercio de los nuevos hogares que se crean cada año, según un estudio realizado por CaixaBank Research: con datos de abril, en los últimos doce meses se han visado 114.700 viviendas, con un crecimiento interanual del 14,4%, cuando en el 2023 se crearon 208.000 nuevos hogares, según el INE, una cifra que este año se prevé alcance los 330.000 hogares y que siga a este ritmo hasta 2028.

Judit Monturiol, economista sénior del servicio de estudios de CaixaBank y autora del estudio, asegura que "el crecimiento demográfico ha desbordado las previsiones y el crecimiento en la construcción de vivienda es completamente insuficiente para atenderlo". Un fenómeno que se ve agravado por la reducción del tamaño de los hogares, que ahora tienen de media 2,5 miembros pero en quince años se prevé que sea de solo 2,32.

Esto, unido al impulso a la compra que supone la bajada de los tipos de interés, ha llevado a la entidad a elevar su previsión de ventas para este año, hasta las 564.000 transacciones (frente a las 550.000 que preveía en febrero) y un incremento más alto de los precios, del 5% este año frente al 2,7% que había previsto en su anterior informe. Según Monturiol "la fortaleza de la demanda y la escasez de oferta condicionan el sector inmobiliario español".

A su juicio, "en el desajuste entre oferta y demanda hay una gran heterogeneidad entre regiones" y es especialmente sangrante en la Comunidad Valenciana (la construcción de vivienda solo cubre un 19,1% de la creación de hogares), Catalunya (20,2%) y Canarias (21,7%). Pero no existe un equilibrio en ninguna comunidad autónoma, con los menores desequilibrios en Asturias 78,3% y Navarra (73,1% de cobertura).

La escasez de pisos nuevos, y el aumento de los costes de construcción, hace que "no sorprenda su fuerte subida de precio": com-



Viviendas en construcción en Barcelona



FUENTE: CaixaBank Research

# Vivienda terminada frente a la creación neta de hogares

Datos del 2022-2023, en porcentaje **Asturias** Navarra 73,1 La Rioja 60,2 Extremadura 54,8 Cast. y León 50,0 Cantabria 50,0 P. Vasco 46,7 **Baleares** 43,7 C.-La Mancha 42,0 Andalucía 41,2 Aragón 40,2 Madrid España 32,8 Galicia 30.2 Murcia 27.0 Canarias Catalunya 20,2 19.1 C. Valenciana

LA VANGUARDIA

prar un piso nuevo es hoy un 35% más caro que en el máximo de la burbuja, en el 2008, aunque descontando el efecto de la inflación está aún un 1,8% por debajo. Son viviendas que "satisfacen mejor las preferencias de los compradores por sus mejores prestaciones, localización y mayor eficiencia energética", añade la entidad.

El informe de CaixaBank Research destaca la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible. "El acceso a la vivienda es ya el segundo problema percibido, según el CIS, y no solo afecta a personas vulnerables sino a grandes capas de clase media baja y a los jóvenes". A su juicio, aunque no hay recetas mágicas, la única vía es potenciar la colaboración público-privada, especialmente para promover vivienda en alquiler. "El sector público ha de hacer la vivienda social, pero ha de buscar fórmulas para elevar la inversión privada, como las concesiones administrativas o la cesión del

# Comunidad Valenciana y Catalunya tienen el mayor déficit: la obra nueva cubre solo el 20% de sus necesidades

derecho de superficie porque no tiene capacidad financiera para cubrir sola la falta de vivienda".

Otro de los problemas del sector, añadió, es la falta de mano de obra que impide producir toda la vivienda que se necesita. "La construcción industrial es la gran aliada para la vivienda asequible. Además, permite atraer mano de obra cualificada y femenina y fomenta sistemas constructivos más digitales y sostenibles".

Pese a la fortaleza de la demanda de compra de vivienda, las transacciones, a juicio de Monturiol, tienen poco margen para seguir creciendo. "Los grandes mercados, las provincias de Madrid y Barcelona, que suponen el 12% y el 10% de las compraventas que se cierran en España, están en niveles de actividad muy superiores a los anteriores a la pandemia. Y aunque las ventas sean algo inferiores a las de 2023 no tienen margen para seguir creciendo".

Monturiol destacó que pese a la subida de los precios no hay burbuja inmobiliaria. "La deuda de las empresas inmobiliarias no es alta, y las de las familias incluso se ha reducido. Y no hay riesgo tampoco para la estabilidad del sector financiero".•

# Los 'expats', un motor del mercado inmobiliario y de la hostelería

R. SALVADOR Barcelona

Los *expats*, extranjeros que pasan temporadas largas en España, son uno de los motores del mercado inmobiliario en las zonas de costa y las grandes capitales, pero también de la hostelería, según un estudio pionero realizado por CaixaBank Research analizando los pagos con tarjeta realizados en los comercios con TPV de la entidad.

Judit Monturiol explica que estos extranjeros, que permanecen

en España entre 3 y 11 meses al año, poseen el 1% de las tarjetas extranjeras que utilizan sus TPV, pero realizan el 8% de los pagos.

Son personas que destinan el 25,3% de su gasto a restaurantes, un porcentaje muy similar al de los turistas (27%), y muy superior al de los titulares de tarjetas españolas (el 14,8%), aunque su gasto en supermercados (el 24,7%) se acerca más al perfil de los españoles (33%). También es mayor el gasto que destinan a hoteles (4,8%, frente al 2,4% de los españoles), porque "manifiestan más disposición a viajar", haciendo

# Un estudio pionero detecta que el 25,3% de su gasto se va en restaurantes y que hacen turismo local

turismo local. Los turistas, en cambio, destinan el 21% de sus pagos a hoteles.

Monturiol asegura que estos "extranjeros vinculados" gastan menos en alojamiento porque se alojan en una segunda residencia de su propiedad o en alojamientos especializados como residencias de estudiantes o *colivings*. Por nacionalidades, el estudio de la entidad financiera destaca que la mitad son nacionales de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania e Italia, aunque por su capacidad adquisitiva destacan británicos y estadounidenses.

Estos "extranjeros vinculados" tienen mayor presencia en las provincias donde es mayor la compra de viviendas por extranjeros. Lideran el ranking Baleares, Girona, Barcelona, Alicante, Málaga y Tenerife. •

na dirección de memoria errónea en una línea de código de un software de seguridad ha bastado para provocar el caos a nivel planetario. Sistemas de transporte, seguridad, salud y otras infraestructuras críticas de información dejaron de funcionar por culpa de una actualización defectuosa del software de seguridad Falcon de la empresa CrowdStrike. Probablemente no nos habríamos dado cuenta si no fuera porque CrowdStrike es el proveedor de soluciones de seguridad en la nube de grandes empresas y organizaciones gubernamentales, entre ellas Microsoft.

¿Pero no habíamos quedado en que internet era un sistema descentralizado y resiliente? Sí, desde el punto de vista tecnológico; no, desde el punto de vista económico.

En 1968 nació la red Arpanet, precursora de la internet moderna. El proyecto fue financiado por la Darpa, la agencia de investigación del Departamento de Defensa de EE.UU. Arpanet debía ser una red ro-

# Concentración Caos Club

Josep Maria Ganyet



busta, descentralizada y resiliente capaz de soportar interrupciones significativas. El objetivo era crear un sistema de comunicación que pudiera continuar operativo en caso de un ataque nuclear y otros eventos catastróficos. Recordemos que los proyectos militares se encuentran fuera de las leyes del mercado. Sirvan como ejemplo los 26.000 millones de dólares de la carrera espacial (306.000, ajustados a inflación)

Quería escribir que las cosas han cambiado mucho desde aquel 1968, pero me doy cuenta de que no es cierto: el mundo sigue partido en bloques, sigue habiendo guerra fría y hay intentos de magnicidio en EE.UU. Si en la década de los 60 la pugna tecnológica era por el control del átomo y el espacio, ahora lo es por el control de los bits y el espacio digital. En esta nueva coyuntura, internet no ha cambiado desde un punto de vista tecnológico: los protocolos, la topología de la red y los estándares han evolucionado, pero de base son los de entonces. En cambio, desde el punto de vista económico -también social y cultural- nada tiene que ver con aquella Arpanet de antaño: no es que internet esté sometida a las leyes del mercado, sino que en muchos ámbitos internet es el mercado.

La mano bien visible de este mercado ha hecho de la globalización y concentración consecuencias lógicas e inevitables de la digitalización. Esa internet universitaria y de las comunas de hippies de California y de Nuevo México es hoy un apunte en la página de internet en Wikipedia. Según Statista, este primer trimestre del 2024, Amazon Web Services (AWS) controla el 31% de todo el mercado de servicios en la nube, Microsoft Azure ocupa el segundo puesto con un 25% de cuota, seguido de

# Concentración del poder en manos de pocos, caos para muchos

Google Cloud con un 10%. De esa concentración de poder en manos de pocos, ese caos planetario para muchos.

Todo el mundo preocupado por el riesgo de que un día las máquinas inteligentes dominen el planeta y nos hemos dado cuenta de que para ello no necesitaban serlo.

# España deberá gastar 11.000 millones más en defensa para cumplir con la OTAN

La inversión debe subir un 50%, hasta 30.000 millones, para llegar al 2% del PIB en el 2029

FERNANDO H. VALLS

Madrid

España ocupa en este momento el farolillo rojo de los países de la OTAN en gasto en defensa en relación al PIB. A pesar del refuerzo de las inversores realizado en los últimos años, las partidas militares siguen lejos del compromiso sellado con la Alianza Atlántica, que pasa por alcanzar una inversión que llegue al 2% del PIB en el 2029. El esfuerzo presupuestario tiene que ser importante en el próximo lustro. La Autoridad Fiscal (Airef) puso la semana pasada de manifiesto esta situación y ad-

virtió que el aumento obligatorio de las partidas de defensa tiene riesgo de impactar en el déficit.

El incremento del gasto militar que deberá abordar el Gobierno podría calificarse como histórico. En un escenario de inestabilidad geopolítica, con dos conflictos armados abiertos, en Ucrania y Oriente Medio, y unas elecciones en Estados Unidos en noviembre que tendrán un impacto significativo, España está obligada a reforzar sus partidas en defensa durante esta legislatura y la próxima.

La Airef destaca en su informe sobre ejecución presupuestaria que existen tres formas de cuantificar el gasto nacional en defensa.



Desfile de militares de la Legión en el día de la Fiesta Nacional

La más favorable para el Gobierno es la que emplea la propia OTAN. La Alianza cuenta con una metodología en la que contabiliza los pagos para satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas, además del gasto en personal, las pensiones pagadas a militares jubilados y a civiles que han desempeñado funciones en departamentos castrenses, así como

las actividades de carácter civilmilitar y el coste del personal de la Guardia Civil cuando participan en labores de naturaleza militar. Con estos criterios, la OTAN concluye que España gasta 19.723 millones en defensa durante el 2024, lo que representa el 1,3% del PIB.

El gasto militar español, teniendo en cuenta la contabilidad de la OTAN, ha pasado de 11.281 millo-

nes en el 2019 –el 0,9% del PIB– al citado 1,3%. Es decir, España deberá aumentar un 50%, como mínimo, su inversión militar para alcanzar la meta del 2% en el 2029. En cinco años estas partidas tienen que superar los 30.000 millones o posiblemente más en base a la evolución del PIB. En una década, del 2019 al 2029, España podría prácticamente triplicar sus partidas dedicadas a la defensa.

El gasto miliar tendría que ser aún mayor si se tuviera en cuenta la contabilidad presupuestaria. La Airef destaca en su informe

# La Autoridad Fiscal alerta del riesgo de desviación del déficit por el compromiso con la Alianza Atlántica

que, con esta medición, España gastó en defensa durante el 2023 un total de 13.630 millones, lo que representó el 0,9% del PIB. En este concepto se incluye la modernización de las fuerzas armadas, los programas especiales de modernización (PEAs), los gastos operativos de los tres ejércitos y las actividades de apoyo logístico.

Por último, si se tuvieran en cuenta los datos de contabilidad nacional, la inversión en defensa tendría que duplicarse. La Airef identifica que en el 2023 España gastó apenas el 1% del PIB. El esfuerzo, si la OTAN asumiera esta variable, tendría que ser, por tanto ingente

to, ingente. La conclusión de la Airef es que existe un riesgo significativo so bre el impacto en el déficit derivado de las inversiones en programas de modernización de la defensa nacional. "El volumen de estas inversiones debería tener un impacto cada vez más significativo en el déficit", alerta. El organismo presidido por Cristina Herrero también destaca que el Gobierno no facilita información sobre las entregas militares en el año en curso ni las del año anterior. Denuncia, en definitiva, falta de transparencia por parte del Ministerio de Hacienda y de Defensa

al concretar el gasto militar.

# AVISO DE ELECTRIFICACIÓN

Puesta en tensión a 3000 V. c.c. de la línea aérea de contacto de la Línea L-200 Madrid-Barcelona. Tramo: Trayecto entre las estaciones del Prat de Llobregat y Viladecans. Vía 4 entre P.K. 668+949 y 666+997. Obra: Proyecto constructivo de actuaciones necesarias para la puesta en servicio del Acceso a la Nueva Terminal del Aeropuerto de Barcelona. Red de Cercanías de Barcelona.

A partir de las cero horas y un minuto del día 25 de Julio de 2024, deberá considerarse en tensión los conductores pertenecientes a la línea aérea de contacto de la vía 4 entre los puntos Kilométricos 668+949 y 666+947 de la L-200 Madrid-Barcelona.

Cualquier contacto de las personas con los citados conductores, tanto directamente o mediante hierros, alambres u otras piezas metálicas pueden provocar la muerte por electrocución.

Lo que se advierte a todo el personal implicado en las obras de ejecución y al público en general.





MANISTERIO
MA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
T AGENDA URBANA

Av. República Argentina (Barcelona)

# SOLAR EN VENTA EQUIPAMIENTO

- Edificabilidad: 4.100m<sup>2</sup>
- · Ideal: residencia de estudiantes, colegio, clínica, senior care,...
- · Precio: 4.150.000€

T. 673 00 68 58 93 505 33 88



Procesos concursales, bancos, reestructuraciones, herencias...

COMPRAMOS EDIFICIOS
PARA REHABILITAR
En Barcelona, dentro de rondas

Mín. 2.000 m<sup>2</sup> · Cierre inmediato

T. 673 43 22 77 / 93 566 95 79

Reconocemos honorarios

Club VANGUARDIA



LAVANGUARDIA



# **EMPRESARIAL**



Román Martín, director general y propietario del negocio

MARTI GELABEI

Interbel prevé facturar 3,8 millones con la comercialización de tecnología contra los ciberataques a correos electrónicos de empresas

# E-mails más seguros

**BLANCA GISPERT** 

Barcelona

l correo electrónico está cada vez más expuesto a recibir ciberataques. Spam, phishing, virus... En los últimos años, el e-mail se ha convertido en una herramienta vulnerable de ser atacada por ciberdelicuentes. Víctimas de ellos, las empresas se han puesto las pilas para frenarles contratando software especializado en ciberseguridad. A pesar de que no sea infalible, "hemos visto como esta tecnología se ha sofisticado mucho en los últimos años", asegura Román Martín, director general de Interbel, una compañía que lleva desde el año 1997 comercializando este tipo de programas tecnológicos.

En Barcelona, Interbel se ha convertido en un aliado de las empresas privadas pero también de las administraciones públicas, que buscan su amparo ante los ciberataques. Además, Interbel también opera en Latinoamérica, en países como Co-

lombia o Argentina, donde tiene oficinas propias, y también México, Perú y Panamá. En total, tiene 18.000 clientes, entre los cuales destacan empresas como el grupo Guissona, ministerios del Gobierno de España sindicatos como UGT, hospitales y cenerás

Con 18 personas en plantilla, la compañía cerró el 2023 con

# Nacida en el 1997, la compañía barcelonesa emplea a 18 personas y opera en España y Latinoamérica

unos ingresos de 2,8 millones de euros y este año, confía en llegar a los 3,8 millones. "El ebitda, o beneficio bruto, se sitúa entre el 20 y el 25% sobre el total de ingresos. Conseguimos la distribución en exclusiva de esta tecnología en cada país donde operamos", comenta Martín, quien añade que las ventas al extranjero aportan alrededor del 20% del total de los ingresos.

Roman Martín siempre ha sido el único accionista de la compañía. "He recibido muchas ofertas de compra pero siempre las he rechazado, no me interesa vender la empresa", señala.

Ante el incremento de los ciberataques, Martín confía en el futuro de su negocio. Cada año, actualiza su cartera de productos digitales. Por ejemplo, este 2024 se ha convertido en el mayorista en exclusiva de Mailinblack en España. Se trata de una de las mayores soluciones para la protección del correo electrónico en Francia, con más de 20 años de experiencia, 2 millones de usuarios y 22.000 clientes, entre ellos, el gobierno francás

A pesar del aumento de la demanda, Martín descarta desarrollar software propio y apuesta por comercializar en exclusiva el software de terceros. "Cuando fundé la empresa en el 1997, lancé tecnología propia pero estalló el boom de las empresas puntocom y el proyecto no funcionó. Prefiero no volver a arriesgarme", concluve.

#### **HIKE & FOXTER**

# La consultora catalana prevé facturar tres millones de euros, un 70% más, tras la alianza

Las firmas de consultoría catalanas, Hike y Foxter, que unieron fuerzas a principios del 2023 para fortalecer su posición, ganar fuerza en el sector e incrementar su competitividad han conseguido su principal objetivo y esperan facturar más de tres millones de euros, lo que implicaría un crecimiento del 70% de su ci-

fra de negocio. La nueva compañía que fijó su sede en Barcelona, cuenta también con un equipo en València al que ya se han incorporado 30 trabajadores. Hike, creada en el 2016, estaba especializada en implementación de sotfwares analíticos. Foxter nació en el 2019 ofreciendo servicios de consultoría./Redacción

## SQUADRA PIZZA LAB

## La empresa gerundense de restauración prevé abrir 80 locales con GNF Worldwide

■ Squadra Pizza Lab, una cadena de restauración de pizzas en forma cuadrada, se ha aliado con el grupo de franquicias GNF Worldwide para llevar a cabo 80 aperturas de restaurantes, en ciudades como Barcelona, Vic o Manresa. La compañía gerundense prevé ingresar 600.000 eu-

ros este año, en línea con el 2023. Con este acuerdo, prevé disparar la facturación a partir del 2025, llegando a los 15 millones en cinco años. La empresa está fundada por Adrià Reixach, Joel Serra, Marc Almeda y Juan Pablo Claret y ha colaborado con el chef Joan Roca./Redacción



Juan Pablo Claret, Marc Alameda, Joel Serra y Adrià Reixach

## JELLY PILLS

# Recauda un millón de euros en un ronda de financiación para lanzarse a nuevos mercados

Jelly Pills, la firma especializada en suplementos nutricionales en forma de gominolas, ha cerrado una ronda de financiación de un millón de euros con la que prevé expandir sus operaciones a nuevos mercados internacionales. Los hermanos Antón y Quim Roig

fundaron en el 2020 Jelly Pills de la mano de la firma de capital riesgo Seven Roots, especializada en inversiones con impacto. Esta última ronda de financiación ha sido cubierta por un único inversor particular que permanece en el anonimato. / Redacción

| Lotto 6/49  20 de julio Combinación ganadora: 12-19-26-28-39-47 Complemen: 6 Reint: 0 Joker: 259301  El Gordo  21 de julio Combinación ganadora: 1-26-31-37-44 Número clave (reint): 0 |                                 | Primitiva Bonoloto                     |                                                                                                | 0                                                                                                    | Once       | Euro Dreams                                                                                             |            | Eurojackpot                        |                                                                                  | Euromillones |                                                                                    |            |                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                 | Combinación ganadora:<br>1-26-31-37-44 |                                                                                                | 20 de julio<br>Combinación ganadora:<br>14-29-37-39-44-45<br>Complemen: 1 Reint: 4<br>Joker: 9623208 |            | 21 de julio<br>Combinación ganadora:<br>5-16-40-41-45-46<br>Complementario: 17<br>Reintegro: 4          |            | 21 de julio<br>64797<br>Serie: 046 | <b>18 de julio</b> Combinación ganadora: <b>8-22-28-31-38-40</b> Sueño: <b>1</b> |              | <b>19 de julio</b> Combinación ganadora: <b>13-18-22-26-32</b> Soles: <b>10-11</b> |            | 19 de julio<br>Combinación ganadora:<br>15-22-35-44-48<br>Estrellas: 6-7<br>Código 'El millón': FDQ29454 |               |
|                                                                                                                                                                                        | EUROS                           | 5+1 -                                  | EURUS<br>-                                                                                     | ACERTANTES                                                                                           | EUROS      | ACERTANTES                                                                                              | EUROS      | Cuponazo                           | ACERTANTES                                                                       | EUROS        | ACERTANTES                                                                         | EUROS      | ACERTANTES                                                                                               | EUROS         |
| 6                                                                                                                                                                                      | 1.000.000,00                    | 5+0 -                                  | -                                                                                              | 6+R -                                                                                                | -          | 6 -                                                                                                     | -          | •                                  | 6+1 -                                                                            | -            | 5+2 -                                                                              | -          | 5+2 2                                                                                                    | 26.181.999,00 |
| 5+C                                                                                                                                                                                    | 16.452,86                       | 4+1 15                                 | 12.990,34                                                                                      | 6 -                                                                                                  | _          | 5+C -                                                                                                   | _          | 19 de julio                        | 6 2                                                                              | 120.000,00   | 5+1 5                                                                              | 605.188,30 | 5+1 3                                                                                                    | 240.060,36    |
| 5                                                                                                                                                                                      | 1.650,90                        | 4+0 170                                | 205,73                                                                                         | 5+C 2                                                                                                | 117.332,32 | 5 40                                                                                                    | 4.290,07   | 6.000.000€                         | 5 134                                                                            | 107,11       | 5 7                                                                                | 145.088,40 | 5+0 3                                                                                                    | 56.106,06     |
| 4                                                                                                                                                                                      | 107,30                          | 3+1 712                                | 56,14                                                                                          | 5 170                                                                                                | 2.530,70   | 4 2.845                                                                                                 | 30,16      | 10010                              | 4 5.363                                                                          | 43,02        | 4+2 19                                                                             | 8.817,00   | 4+2 42                                                                                                   | 1.248,26      |
| 3                                                                                                                                                                                      | 10,02                           | 3+0 8.156                              | 15,93                                                                                          | 4 8.997                                                                                              | 69,55      | 3 56.163                                                                                                | 4,00       | 48049                              | 3 74.718                                                                         | 5,74         | 4+1 599                                                                            | 349,50     | 4+1 851                                                                                                  | 113,49        |
|                                                                                                                                                                                        |                                 | 2+1 11.267                             | 8,87                                                                                           | 3 173.698                                                                                            | 8,00       | R. 353.852                                                                                              | 0,50       | Serie: <b>011</b>                  | 2 433.570                                                                        | 2,50         | 3+2 1.016                                                                          | 226,70     | 3+2 1.582                                                                                                | 64,54         |
|                                                                                                                                                                                        |                                 | 2+0 131.215                            | 3,00                                                                                           | R. 1.178.169                                                                                         | 1,00       |                                                                                                         |            |                                    |                                                                                  |              | 4 1.829                                                                            | 91,50      | 4+0 1.790                                                                                                | 40,08         |
|                                                                                                                                                                                        |                                 | 0+1 191.421                            | 1,50                                                                                           |                                                                                                      |            |                                                                                                         |            |                                    |                                                                                  |              | 2+2 14.166                                                                         | 37,60      | 2+2 23.538                                                                                               | 15,24         |
| Trio La Grossa Bote acumulado para                                                                                                                                                     |                                 |                                        |                                                                                                | a al siguianta cartas:                                                                               |            |                                                                                                         | 3+1 26.567 | 22,40                              | 3+1 36.053                                                                       | 11,10        |                                                                                    |            |                                                                                                          |               |
| Trio                                                                                                                                                                                   |                                 | La Gros                                | <b>5</b> a                                                                                     |                                                                                                      |            | Bote acumulado para el siguiente sorteo:<br>El Gordo, 18.600.000 euros. La Primitiva, 68.500.000 euros. |            |                                    |                                                                                  |              | 3 77.900                                                                           | 16,60      | 3+0 71.874                                                                                               | 10,37         |
| 21 de julio 19 de julio                                                                                                                                                                |                                 |                                        | Bonoloto, 500.000 euros. <b>6/49</b> , 1.000.000 euros. <b>Eurojackpot</b> , 32.000.000 euros. |                                                                                                      |            |                                                                                                         |            | 1+2 75.198                         | 16,60                                                                            | 1+2 128.931  | 7,00                                                                               |            |                                                                                                          |               |
| MEDIODÍA                                                                                                                                                                               | NOCHE 01306 Furomillones 17 000 |                                        |                                                                                                |                                                                                                      |            |                                                                                                         |            | 2+1 378.291                        | 11,20                                                                            | 2+1 513.956  | 5,53                                                                               |            |                                                                                                          |               |
| 423                                                                                                                                                                                    | 370                             | Serie: 10                              |                                                                                                |                                                                                                      |            |                                                                                                         |            |                                    |                                                                                  |              |                                                                                    |            | 2+0 1 033 719                                                                                            | 443           |

LAVANGUARDIA

# LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

# Egill Bjarnason, ensayista islandés, autor de 'Cómo Islandia cambió el mundo'

Tengo 35 años. Quise escribir desde que fui reportero en el diario de mi pueblo: me pagaron todo el primer año con una bici de trueque. Nací en Húsavík, 2.000 habitantes: recibimos cruceros con más pasajeros. A menudo tenemos hijos antes que pareja: yo tengo tres. Publico 'Cómo Islandia cambió el mundo'

# "Islandia tenía poco turismo hasta que llegó Instagram con sus selfies"

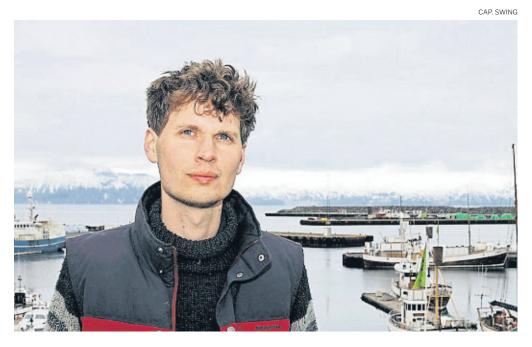

or qué dicen que los islandeses son los humanos más listos?
Porque descubrieron América y no se lo dijeron a nadie.

Y podríamos concluir que por eso hoy toda América habla islandés.

Síse hablaba islandés en las primeras rutas de navegación entre Europa y América, quinientos años antes de que naciera Colón. Groenlandia, descubierta por el islandés Erik el Rojo, conectó la poderosa civilización vikinga e islandesa con el Nuevo Mundo.

¿Qué fue de los descendientes de Erik? Desaparecieron como por ensalmo cuatrocientos años después. Aún es un misterio el

porqué. Pero nos quedan como testimonio

milenario las sagas nórdicas...

Una maravilla literaria. Y, aún hoy, son nuestro *soft power* geopolítico. Nuestras sagas se escribieron para complacer a los reyes noruegos, pero al cabo de los siglos no entendían su antigua lengua y empleaban a bardos islandeses –yo entiendo las sagas sin saber norsk antiguo – para que les contaran su propia historia familiar.

Y saga es una palabra islandesa.

Aunque parezca mentira, todos los islandeaños... Vienen de turistas y se quedan.

ses descendemos de la exploradora Gudrid Thorbjarnardóttir, que entonces llegó a relacionarse con los indígenas americanos.

¿Han convertido ustedes su singular homogeneidad genética en una industria?

Somos la población más genéticamente homogénea del planeta. Por eso, una pujante empresa biogenética islandesa investiga nuestros genes y su evolución con beneficios no solo económicos para toda la humanidad.

¿Es cierto que allí tienen que tener cuidado para no acabar en la cama con parientes? Es una posibilidad, en efecto, menos remota que en otros países; pero recuerde que no tuvimos población indígena: todos somos descendientes de colonos europeos.

¿Y la inmigración no está acabando con esa homogeneidad genética islandesa?

Ya somos más de 400.000 islandeses y estamos tan abiertos a la inmigración como la UE, y nuestro mercado de trabajo está al rojo vivo especialmente en turismo y construcción...

Eso suena a España.

La cuarta parte de nuestra población activa, de hecho, son extranjeros, y entre ellos miles de españoles, la mayoría menores de 35 años... Vienen de turistas y se quedan.

# El misterio de las tres ovejas

Micuñadainstagrameranos organizó el verano pasado una expedición familiar a Islandia con muuuuuchas horas al volante, que entretuvimos polemizando sobre el misterio de las ovejas islandesas: ¿por qué siempre van de tres en tres? Tras largas pesquisas, descubrimos que las hembras de la raza predominante tienden a parir gemelos y es la madre -el padre desaparece-la que cuida de ellos: pacen de tres en tres. Algo parecido sucede entre los islandeses, donde es habitual tener antes hijos que una pareja estable gracias a un Estado generoso en ayudas a la maternidad. Esa confiada actitud islandesa Petta Reddast (todo se arreglará) propicia complejas convivencias de madres, padres e hijos de diversas parejas. La demografía es el destino de los pueblos e Islandia ha elegido ese, pero Egill nos confía: "No siempre es fácil".

### ¿Cuánto deben cobrar al mes esos españoles para soportar el invierno islandés?

Cuatro mil euros -600.000 coronas- es la mensualidad media bruta islandesa; pero a todo salario Hacienda le quita entre el 37% y el 46%, eso sí, como máximo, de impuestos.

¿No les ahoga el turismo masivo?

El Gobierno islandés envió una misión a Barcelona para estudiar el exceso de turistas. Nos preocupan los cruceros: nuestros pueblos son pequeños; el mío, Húsavík, tiene 2.000 habitantes, y acoge algunos cruceros con más pasajeros.

¿ Por qué Islandia está de moda?

Teníamos un turismo muy sostenible hasta que en el 2012 apareció Instagram y atrajo a miles de turistas en busca de su propia selfie junto a una cascada.

¿Por qué, antes de Insta, una isla remota se convirtió en árbitro de tantas guerras?

Por su posición de pequeña gran isla entre los dos grandes continentes que deciden el destino del planeta: Eurasia y América.

¿No fue la base clave en la guerra fría? Pero cuando fuimos aún más decisivos sin duda fue en la batalla del Atlántico Norte, en la que nos alineamos con las democracias...

Menos mal.

Aunque los alemanes fueron eficaces cortando las comunicaciones entre Europa y América, creo que Islandia decidió la batalla.

Y, después, la de los derechos civiles.

Somos un país muy pequeño donde todos nos conocemos. Y nos es más fácil juzgar a cada persona más allá de los prejuicios: tuvimos la primera primera ministra que se había declarado homosexual de la historia. Y, además, sufría un cáncer...

Usted la describe como corajuda.

Cuando la prensa preguntó a la candidata Vigdís Finnbogadóttir si, tras serle extirpado un pecho por un tumor, estaría en condiciones de liderar el país, repuso: "No voy a dar el pecho a los islandeses: ¡voy a liderarlos".

¡Bravo, Vigdís! ¿Y la burbuja islandesa? Éramos un país donde todas las grandes empresas y servicios eran estatales hasta que un gobierno liberal las privatizó de repente...

Vuelve a sonar a España.

Entre el 2008 y el 2011 el Estado privatizó de golpe las empresas públicas, que eran casi todas, y los bancos islandeses crecieron tanto que los banqueros se enriquecieron creyéndose invencibles y arriesgaron más y más...

... Pues eso, España.

...hasta que la burbuja estalló y los arruinó; hubo fuga de capitales y protagonizamos, en proporción, la mayor crisis financiera de la historia. De las 20 mayores quiebras bancarias, cuatro son islandesas: ya le dije que somos un pequeño gran país.

LLUÍS AMIGUET



osservatorionline.com

In collaboration with

Fundación MAPFRE



Can't distinguish facts from opinions, news from fake news, Al from reality? Well...



It's time to doubt and debate



ABC ELPAÍS



LAVANGUARDIA 240RE
Che New York Cimes

la Repubblica QUOTIDIANO NAZIONALE
THE WALL STREET JOURNAL.